

▲ La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, justificó la decisión de irrumpir en la embajada mexicana porque existía "el riesgo inminente de fuga" y que ya habían agotado el diálogo con su contraparte. El ex presidente Rafael Correa afirmó en

X, donde subió un video en el que se ve el traslado de Jorge Glas a una cárcel de Guayaquil, que éste "tiene problemas para caminar porque fue golpeado". Desde 2019, México ha otorgado refugio a una decena de ex funcionarios y políticos de ese país. Foto Afp

#### Celac convoca a sesiones urgentes

# Respaldo continental a México tras irrupción en la embajada

- Apoyo de EU, Canadá, Argentina, Perú, Brasil y Chile, entre otros; rompe Nicaragua con Ecuador
- La ONU expresa
   "alarma" por el asalto a la sede; Guterres pide moderación y diálogo
- Agradece López
   Obrador solidaridad de mandatarios, dirigentes y organismos civiles
- Cuba: la acometida, flagrante violación al derecho internacional, de asilo y la soberanía

ORLANDO PÉREZ, ESPECIAL PARA LA JORNADA; ARTURO SÁNCHEZ Y AGENCIAS / P 2 Y 3

# SEMANAL SOTUBRADA DUNUMENTAL FOTUBRADA DONUMENTAL FOTUBRADA DONUMENTAL MISURI DE PARAMETER DONUMENTAL MISURI DE PARAMETER

#### Enérgico repudio de ex exiliados uruguayos

/P13

#### Rosa Nissán

ELENA PONIATOWSKA

CULTURA

#### Condenaron el allanamiento todas las fuerzas políticas

- Senadores, funcionarios y candidatos cerraron filas
- Concentración pacífica de personas frente a la residencia ecuatoriana en la CDMX

F. MARTÍNEZ, A. BECERRIL, L. POY, V. BALLINAS Y A. SÁNCHEZ/P4Y5



▲ La canciller Bárcena coordinó el retorno del personal y sus familias. Foto cuenta de X de la SRE

#### En un vuelo comercial llega hoy el cuerpo diplomático

- Conferencia en el AICM de Alicia Bárcena, Raquel Serur y Roberto Canseco
- La legación en Quito permanecerá cerrada de manera indefinida

A. SÁNCHEZ Y F. CAMACHO / P 2

#### 2 CRISIS DIPLOMÁTICA



#### **ESTADISTA EN ACCIÓN •** HERNÁNDEZ



# Agradece López Obrador los mensajes de solidaridad

**ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ** 

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció ayer la "solidaridad de mandatarios, dirigentes y organizaciones civiles de distintos países y del nuestro tras el asalto a la embajada de México en Ecuador"

Horas después de que instruyó la ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa, luego de que la policía de ese país ingresó por la fuerza a la sede de la embajada mexicana en Quito, López Obrador publicó un mensaje en su cuenta de la plataforma X donde manifestó su respeto por el pueblo de Ecuador.

Pidió a los connacionales en ese país "no caer en ninguna provocación" e hizo un reconocimiento al personal diplomático mexicano en la nación andina.

"Respetamos al pueblo hermano de ese país y a nuestros connacionales les pedimos comportarse con mucha prudencia para evadir el acoso y no caer en ninguna provocación", dijo López Obrador.

Añadió que el gobierno mexicano está atento a la situación del personal diplomático de México en Ecuador, que será repatriado, y a quienes hizo un reconocimiento por su labor.

"Estamos pendientes de los diplomáticos de nuestra patria, no están solos. Han dado muestra de dignidad y decoro, como quedó de manifiesto con la actitud de Raquel Serur, nuestra embajadora, y de Roberto Canseco, jefe de cancillería de la embajada. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, está conduciendo de manera profesional y eficaz este penoso asunto."

En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exigió una investigación exhaustiva del ataque perpetrado contra la

La cancillería a cargo de Alicia Bárcena calificó de "brutal irrupción" el allanamiento al edificio diplomático y condenó los actos de violencia ejercidos por las autoridades ecuatorianas contra el personal mexicano, según un comunicado.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores exige una investigación exhaustiva del ataque perpetrado, al tiempo que reitera su compromiso en la lucha contra la violencia en todas sus formas", señaló la cancillería, que reiteró que México denunciará ante la Corte Internacional de Justicia y otras instancias regionales e internacionales las violaciones de Ecuador al derecho internacional y la violación de la soberanía mexicana.

**RECHAZO DESDE CANADÁ A ARGENTINA** 

# Condena regional unánime al ataque a embajada de México

**AFP Y PRENSA LATINA** 

WASHINGTON

De Canadá a Argentina, los gobiernos del continente americano se solidarizaron con México y condenaron el asalto de fuerzas policiacas y militares de Ecuador a la embajada mexicana en Quito.

Estados Unidos condenó la violación de la embajada de México en Ecuador al referirse a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. En un comunicado del Departamento de Estado, el portavoz Mathew Miller señaló que "toma muy en serio la obligación de los países anfitriones según el derecho internacional de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas" e instó a México y Ecuador "a resolver sus diferencias de acuerdo con las normas internacionales".

El gobierno de Canadá se manifestó "profundamente consternado por la aparente violación, por parte de Ecuador, de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, al entrar a la embajada de México sin autorización", publicó en su cuenta de X la oficina de política exterior de Ottawa.

Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Honduras, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana, condenaron enérgicamente el asalto a la sede diplomática, que culminó con la detención del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

Argentina llamó a la "plena observancia" de las disposiciones de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Brasil condenó en un comunicado de su cancillería, "en los términos más firmes", la medida del gobierno ecuatoriano. "Los locales de una misión diplomática son inviolables", y constituye un "precedente grave" que merece un "enérgico repudio", afirmó el presidente Lula.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, calificó la incursión como un hecho "grave e inaceptable" sin precedentes "en la historia del derecho

internacional". Por su parte, Evo Morales pidió en X a su gobierno suspender relaciones diplomáticas con Ecuador, "por esta afrenta a México, al derecho de asilo y a la integración latinoamericana".

Colombia expuso en un comunicado de su cancillería que "las sedes de las misiones diplomáticas son santuarios en donde los países anfitriones no tienen jurisdicción, por lo que hechos como el ocurrido anoche en Quito son una clara violación de la soberanía de México".

Cuba condenó la "incursión" y consideró que "constituye una flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, al derecho al asilo y a la soberanía de México", afirmó el canciller Bruno Rodríguez. El presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó "oda nuestra solidaridad con México ante la inaceptable violación de su soberanía.

Asimismo, el gobierno nicaragüense rompió ayer "toda relación diplomática" con Ecuador, "ante la insólita y repudiable acción".

#### Regresa hoy al país el personal diplomático que estaba en Quito

Acudiremos a la Corte Internacional de Justicia: Bárcena

**ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ** Y FERNANDO CAMACHO

El personal diplomático de México acreditado en Ecuador llegará hoy al país en un vuelo comercial; a su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la jefa de la misión diplomática, la embajadora Raquel Serur, ofrecerá un mensaje a la prensa junto con la canciller Alicia Bárcena.

Desde el ataque perpetrado el viernes a la embajada mexicana en Quito por la policía ecuatoriana, el personal diplomático mexicano encabezado por Serur y Roberto Canseco, jefe de cancillería de la legación, permaneció dentro del edificio, mismo que seguirá cerrado indefinidamente, lo mismo que los servicios consulares, a raíz de la ruptura de relaciones con Ecuador.

La comunidad mexicana y empresarial que radica en la nación andina -más de mil 600 connacionales- podrá recibir asistencia a través del Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (Sirme, https://sirme.sre.gob.mx),



al igual que de las embajadas mexicanas en Chile, Colombia y Perú, informó anoche la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En el mensaje también participará Canseco, quien estaba al frente de la delegación diplomática en Quito cuando irrumpió la policía, porque Serur había sido declarada persona non grata por Ecuador, que ordenó su expulsión del país.

Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la canciller Bárcena coordinó el retor-

La canciller mexicana Alicia Bárcena expresó que países amigos apoyan al personal de la embajada. Imagen tomada del mensaje en video de la canciller

no de los diplomáticos mexicanos y sus familias, 18 personas en total.

'Una gran cantidad de países amigos y aliados con la embajada en Ecuador, ofrecieron su apoyo



# Invasión a legación violó todos los convenios internacionales

**ORLANDO PÉREZ** 

ESPECIAL PARA LA JORNADA

La larga tradición de respeto y amistad entre México y Ecuador se quebrantó –sin pronóstico de restablecimiento inmediato- tras una invasión militar y policial en la sede diplomática del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Quito, este viernes 5 de abril.

Para ello se violaron, por parte del régimen de Daniel Noboa, los Convenios de Viena de 1961 y de 1963 sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, además del de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954. De hecho, ayer la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, no hizo mención de los artículos de esos convenios que le prohibían una invasión militar y el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glas. Por el contrario, en una rueda de prensa sin preguntas, sólo aludió al artículo III de la Convención de Caracas y se olvidó del IV, que impide al gobierno ecuatoriano calificar un supuesto delito de Glas.

Prácticamente todos los gobiernos de América Latina condenaron la acción militar contra la sede diplomática de México acogiéndose al Convenio de Viena de 1961. Incluso, el secretario de la OEA, Luis Almagro, se pronunció al respecto con los mismos elementos. Sin embargo, en Ecuador las autoridades insisten en algo que se ha sostenido

desde el 13 de diciembre, cuando Glas ingresó a la embajada: "México se inmiscuye en asuntos internos". Y bajo ese criterio justifican la aprehensión del ex mandatario y la acción militar y policial.

Sólo hay un elemento diferente que ayer se hizo explícito por parte de la canciller Sommerfeld: "Se detectó un riesgo inminente de fuga". Argumento que no se sostiene a la luz de los hechos. Desde ese día de diciembre los alrededores de la embajada mexicana, situada al frente del estadio Olímpico Atahualpa, en el norte de la capital, están repletos de militares y policías, uniformados y de civil, con vigilancia aérea permanente, además de una revisión total a quienes entraban y salían. Toda persona que intentaba acercarse era requerida por los agentes policiales. Pero, sobre todo, la casa está rodeada de edificios y de calles muy transitadas que impedirían cualquier salida no registrada o monitoreada.

El secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, añadió otro elemento a la polémica: informes de inteligencia habrían "detectado" mensajes entre Glas y personal diplomático con frases como: "Todo estaba armado", "Estábamos por salir". Con ese habría bastado para tomar una decisión que nunca antes la usó ningún país latinoamericano, ni cuando dictaduras como la de Augusto Pinochet, en Chile, tuvo a centenas de perseguidos políticos en varias embajadas de Santiago.

A pocos días de una consulta popular, Noboa se juega su capital político nacional e internacional, salvo por el respaldo implícito del gobierno estadunidense, con el cual tiene firmados convenios y tratados de colaboración militar y asesoramiento. Por supuesto, también cuenta con el apoyo de un sector importante de los corporativos, que casi a diario insistían en la necesidad de meter preso a Glas, "a costa de lo que sea". De todos modos, incluso los más acérrimos detractores del ex vicepresidente han condenado y rechazado la violación del territorio mexicano en Ecuador.

Lo que molestó a Noboa fueron las palabras de López Obrador del pasado miércoles sobre lo ocurrido en Ecuador en las elecciones presidenciales del año pasado, donde ni siquiera se hizo mención al mismo Noboa o si en ese proceso se habría cometido algún delito o irregularidad. Al siguiente día se declaró persona non grata a la embajadora Raquel Serur, esposa del fallecido filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría. Se le dio un plazo de 72 horas para abandonar el país y hasta ese momento se sostenía que las relaciones diplomáticas seguían su curso regular.

Este viernes último, en su tradicional alocución mañanera, López Obrador volvió a referirse al tema y sostuvo que se manejaría con el respeto este "impasse". Y sobre esas declaraciones no hubo reacción oficial ecuatoriana. Sin embargo,

sí molestó que se redoblara el control policial en las puertas mismas de la embajada. Y al llegar la medianoche, toda la zona aledaña a la sede diplomática se alertó con la concurrencia de carros blindados y con vehículos negros de vidrios polarizados que ingresaron a la fuerza e inmediatamente se llevaron a Glas, quien ahora permanece en la cárcel de alta seguridad, en la ciudad de Guayaquil, denominada

Glas ya había cumplido más de 50 por ciento de su condena ocho años por un caso de supuesto peculado. Tenía otra de seis años, pero en la legislación ecuatoriana la pena mayor absorbe a la menor y además que ya había sido liberado tras cumplir con todos los requisitos favorables al reo después de 40 por ciento del cumplimiento de su pena en un centro de reclusión. A pesar de ello, lo cual se considera persecución política, la fiscal general, Diana Salazar, abrió otros procesos y lo acusó de peculado en el manejo de recursos públicos tras el terremoto de abril de 2016, cuando ejercía el cargo de vicepresidente de Rafael Correa.

▼ Luego de ser detenido en la embajada mexicana, el ex vicepresidente Jorge Glas es escoltado por la policía antes de trasladarlo al penal de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. Foto Afp



#### Alarmado, el titular de la ONU

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró aver que está alarmado por la entrada por la fuerza de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la embajada de México en Quito. Guterres subrayó en un mensaje que la inviolabilidad de los locales y del personal diplomático es un principio cardinal que debe respetarse en todos los casos. Hizo un llamado a la moderación y exhortó a ambos gobiernos a resolver sus diferencias por medios pacíficos.

Arturo Sánchez Jiménez

#### Celac se reunirá de urgencia

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) tendrá mañana y el martes reuniones de urgencia luego del allanamiento a la embajada de México en Quito.

En tanto, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) llamó al diálogo a los gobiernos mexicano y ecuatoriano, al tiempo que estimó necesaria una reunión de su Consejo Permanente para abordar las "acciones improcedentes que afectaron la embajada de México en Ecuador".

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, presidenta pro tempore de la Celac, anunció ayer que convocó a la troika del organismo para mañana y a una reunión de cancilleres de la Celac para el martes 9. Agregó que se programará también una reunión de presidentes. "Ante la evidente violación de la Convención Americana sobre Asilo y de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas por parte del gobierno de Ecuador... convoco con carácter de urgencia a la troika de la Celac para este lunes 8 de abril, y a los cancilleres para el día martes 9 de abril", dijo en redes sociales.

Las reuniones se realizarán de manera virtual a las 11 de la mañana, hora del centro de México.

La oficina del secretario general de la OEA, Luis Almagro –quien ha tenido expresas diferencias con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador-, rechazó en un comunicado "cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas", aunque no condenó de manera explícita de la irrupción.

#### Canciller justifica la irrupción

QUITO. La ministra de Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, justificó ayer la decisión de irrumpir en la embajada de México en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glas al afirmar que existía un "riesgo real de fuga inminente" y que Ecuador ya había "agotado el diálogo diplomático con México respecto a este tema".

"El gobierno nacional ha cumplido con la orden de detención del señor Glas dispuesta por la corte nacional de justicia y puesto a órdenes de autoridades competentes", indicó Sommerfeld en una rueda de prensa en la que no se permitieron preguntas.

En este contexto, uno de los grupos de coalición del gobierno del presidente Daniel Noboa se separó

del gobierno actual; 51 legisladores del partido Revolución Ciudadana informaron que pasarán a la oposición en la Asamblea Nacional de Ecuador en protesta por la operación policial en se detuvo a Glas.

Por su parte, el ex mandatario ecuatoriano Rafael Correa comentó v reposteó, en su cuenta de X, un video donde se aprecia el traslado de Glas en un avión militar en medio de una fuerte presencia militar.

"Lo llevan a Guayaquil a Jorge Glas. ¡Impresionante el despliegue de este Gobierno criminal! Jorge tiene problemas para caminar porque fue golpeado. Todo esto es una locura. Por engreído que sea Noboa, es estúpido creer que quedará en impunidad", indicó Correa.

Europa Press, Ap y Reuters

para velar por la integridad de las personas mexicanas, por lo que les acompañarán en el recorrido hasta el aeropuerto en la ciudad de Quito", dijo la canciller Bárcena en un

"Familiares, amigos y compatriotas: ¡México siempre velará por su seguridad y por el respeto a sus derechos!", declaró Bárcena.

"El gobierno de México condena enérgicamente la violación de la inmunidad de su embajada y su personal diplomático, y reafirma que recurrirá a la Corte Internacional de Justicia y a todas las instancias regionales e internacionales pertinentes después de esta clara y flagrante violación al derecho internacional", añadió.

#### Amplio respaldo a la decisión de México de romper con Ecuador

Integrantes de todo el espectro político manifestaron su repudio al allanamiento de la sede diplomática

**DE LA REDACCIÓN** 

Todas las fuerzas políticas condenaron ayer el asalto a la embajada de México en Ecuador por fuerzas policiacas y respaldaron la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de acudir a la Corte Penal Internacional.

La candidata presidencial del frente opositor, Xóchitl Gálvez, dijo que "se pueden tener diferencias", pero en un hecho como ese "hay que cerrar filas".

'Hay un respaldo al Presidente y al pueblo de México, sin lugar a dudas", comentó Gálvez en entrevista al llegar anoche a la sede del Instituto Nacional Electoral antes del debate de hoy.

La candidata de la coalición PAN, PRI y PRD explicó que puede "no compartir cómo se ha llevado la política exterior", pero "eso es algo distinto", porque "en este caso hubo una violación a nuestra soberanía nacional y ahí sí creo que todos los mexicanos tenemos que cerrar filas".

Igualmente, el ex candidato presidencial del PRI, José Antonio

Meade, expuso que es un asunto que no admite titubeos: "El asalto a nuestra embajada es una violación flagrante al Estado de derecho internacional. Es una acción inaudita, condenable y grave".

La priísta Beatriz Paredes, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y Caribe del Senado, emitió un documento en el que "saluda la posición de la cancillería de recurrir a la Corte Penal de La Haya para denunciar las violaciones al derecho internacional por parte de Ecuador". El coordinador de los senadores

de MC, Clemente Castañeda, expresó el respaldo de su bancada al Estado mexicano ante "ese hecho sin precedentes y extremadamente grave, violatorio del derecho internacional". Por su parte, la diputada naranja Ivonne Ortega advirtió que "el derecho internacional debe prevalecer ante esta afrenta" a México.

Asimismo, desde el Congreso se repudió "la irrupción policiaca en la embajada de México en Ecuador, la agresión a los diplomáticos mexicanos y el haber sacado por la fuerza al ex vicepresidente Jorge Glas".

#### MANIFESTACIÓN PACÍFICA ANTE EMBAJADA DE ECUADOR

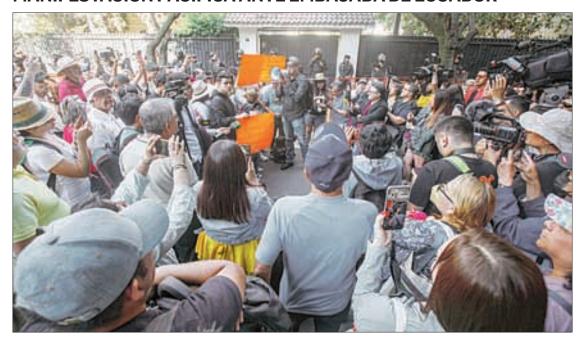

Cerca de un centenar de ciudadanos acudió ayer a la embajada de Ecuador para manifestar su rechazo por el allanamiento de la sede diplomática mexicana en Quito y la agresión contra su personal por la policía ecuatoriana. Durante la concentra-

ción, el inmueble permaneció vacío y resguardado por elementos de seguridad capitalina. Los manifestantes aseguraron: "Venimos en paz, no estamos aquí para agredir a nadie". Foto Pablo Ramos, con información de Laura Poy y Arturo Sánchez

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, exigió "respeto a nuestra soberanía y a la integridad de nuestra embajada y del personal diplomático", y su homóloga en la Cámara de Diputados, la priísta Marcela Guerra, advirtió que "nada justifica el uso de la fuerza ni la invasión a nuestra embajada".

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, condenó también "lo ocurrido en la representación diplomática de México en Ecuador. Rechazamos que se haya violado el derecho internacional y la soberanía mexicana", aunque responsabilizó de los hechos al Presidente de la República.

/P5

#### Jorge David Glas Espinel



▲ El ex vicepresidente. Foto

#### **Daniel Noboa Azin**

El empresario y político ecuatoriano-estadunidense Daniel Roy Gilchrist Noboa Azin nació en Miami el 30 de noviembre de 1987.

Es profesional en administración de negocios con maestrías en universidades estadunidenses como Harvard y George Washington.

Nieto del hombre de negocios Luis Noboa Naranjo, sobrino de la empresaria Isabel Noboa e hijo de Álvaro Noboa, uno de los más ricos de Ecuador y cinco veces candidato a la presidencia.

Gracias a la fortuna de su familia, a los 18 años, fundó su propia empresa, DNA Entertainment Group, dedicada a la organización de eventos.

Fue asambleísta nacional de Ecuador (2021-2023) por el Movimiento Ecuatoriano Unido, y el 15 de octubre de 2023 ganó la presidencia en las elecciones anticipadas para un periodo de 18 meses, a fin de completar la gestión que Guillermo Lasso dejó inconclusa.

Con 35 años de edad, Noboa es el segundo presidente más joven en la historia de Ecuador. Asumió el

cargo prometiendo reformas para combatir la violencia y el 8 de enero de 2024 decretó el estado de excepción después de la fuga de Adolfo Macías, jefe del grupo delictivo Los Choneros, presunto brazo operativo del cártel mexicano de Sinaloa.

Esto desencadenó revueltas en prisiones y violencia en las calles, incluso la *toma* de un canal de televisión por encapuchados armados, que luego fueron detenidos.

Al día siguiente decretó la existencia del "conflicto armado interno de Ecuador" y, el 18 de febrero el gobierno anunció la detención de más de 8 mil 600 personas, de los cuales 241 fueron acusadas de "terrorismo".

La violencia política ya estaba presente en Ecuador antes de que Noboa asumiera el cargo y se volvió más evidente tras el asesinato del candidato centrista a la presidencia, Fernando Villavicencio, días antes de la primera vuelta electoral, celebrada en agosto de 2023.

En plena campaña se conoció que Noboa "controla al menos dos empresas offshore en Panamá", según informó entonces el diario bra-



📤 El actual mandatario. Foto Europa Press

sileño Folha de Sao Paulo. Incluso fue mencionado en los llamados Papeles de Pandora, investigación internacional en la que también figura Lasso.

Según Folha, Noboa y uno de sus hermanos serían los principales beneficiarios y propietarios de Lanfranco Holdings, con sede en Panamá, y una de las entidades más grandes de la familia Noboa.

Jorge David Glas Espinel, el ex vicepresidente de Ecuador (mayo de 2013-enero de 2018) asilado en la embajada de México y a quien fuerzas de seguridad ecuatorianas detuvieron la noche del viernes tras asaltar la embajada mexicana, está estrechamente asociado al ex presidente Rafael Correa (2007-2017), a quien conoció en los Boy Scouts del Colegio Cristóbal Colón de Guayaquil, donde el ex mandario dirigía un grupo.

Desde su primer cargo oficial en 2007 como jefe del Fondo de Solidaridad de la primera administración de Correa, Glas Espinel (de 54 años e ingeniero de profesión) inició una carrera meteórica dentro del gobierno y los círculos del ex presidente, que lo llevaron a acompañarlo en la fórmula presidencial en la campaña de 2013.

Pero también fue con su incursión como vicepresidente de Correa que comenzaron sus problemas judiciales.

Tras cuatro años en el cargo, en diciembre de 2017 Glas Espinel fue

condenado a ocho años de prisión por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, en un caso que golpeó a varios gobiernos en América Latina. El juicio, que también involucró a Correa y miembros de su gobierno, llevó al ex mandatario al exilio en Bélgica.

En ese momento, Glas Espinel actuaba como vicepresidente de Lenín Moreno, elegido en mayo de ese año para suceder a Correa.

Fue el propio Moreno quien, tras una votación en el parlamento ecuatoriano en enero de 2018, confirmó que Glas Espinel ya no ocuparía el cargo de vicepresidente durante su gestión. El ex vicepresidente decidió entonces entregarse a las autoridades. Pero tras varios fallos judiciales y gracias a un recurso de habeas corpus, Glas Espinel consiguió la libertad condicional el 28 de noviembre de 2022, tras haber cumplido la mitad de su condena.

Sin embargo, los procesos judiciales continuaron y fue puesto nuevamente en la mira de la justicia a finales de 2023 en un caso más de la persecución judicial, conocida como lawfare, al ser acusado por otro caso de corrupción asociado al manejo de fondos públicos tras el terremoto que golpeó la provincia de Manabí siete años antes, por lo que se le dictó una nueva orden de detención en enero pasado.

Glas Espinel había buscado desde el 17 de diciembre pasado refugio diplomático en la embajada de México, donde pidió asilo alegando "persecución política desde 2017", como planteó su abogado, hasta la madrugada del sábado, cuando un comando especial de la policía ingresó de forma irregular a la legación mexicana y sacó por la fuerza al ex vicepresidente en una maniobra sin antecedentes en las relaciones diplomáticas entre ambos países.



#### Asalto inaudito e inaceptable

**LUIS GUILLERMO SOLÍS\*** 

l asalto de las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano contra la embajada de México en Quito es inaudito e inaceptable. Constituye una violación gravísima del derecho internacional y una acción que socava los principios elementales de las relaciones entre los estados.

Es insólito que un gobierno democrático eche mano de argumentos propios de una dictadura para arremeter contra una sede diplomática que se encuentra protegida por garantías de inmunidad y extraterritorialidad y cuya inviolabilidad no puede irrespetarse sin lesionar significativamente las convenciones diplomáticas mundialmente aceptadas. México ha actuado correctamente al romper sus relaciones con Ecuador y también en anunciar que elevará este caso a la consideración de la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

Čierto es que el tema es complicado y no puede abordarse exclusivamente desde lo jurídico, pues tiene aristas políticas innegables que han exacerbado mucho el manejo de casos anteriores. Tales situaciones deben resolverse por vía diplo-

Independientemente de ello, el acto del viernes por la noche es inadmisible y, si no se condena con absoluta contundencia, puede traer severas consecuencias en el futuro, en particular en América Latina y el Caribe.

En efecto, lo acontecido se suma a las reiteradas e inadmisibles violaciones al derecho internacional de nuestros días (que incluyen los terribles y trágicos acontecimientos en Ucrania y Gaza) que ponen en peligro la paz mundial. El desprecio creciente del multilateralismo, el rechazo tanto nacional como mundial de las reglas para la administración pacífica de controversias y la sana resolución de las discrepancias políticas fruto de la polarización se han convertido ya en una tendencia muy preocupante que nos lleva por muy mal camino.

\*Ex presidente de Costa Rica

#### Asilados en México, una decena de ex correístas

**ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ** 

Desde 2019, el gobierno de México ha otorgado refugio a una decena de ex funcionarios y políticos ecuatorianos, la mayoría de ellos del gobierno del ex mandatario Rafael Correa, al igual que Jorge Glas Espinel, ex vicepresidente detenido anoche por la policía de su país en la embajada mexicana en Quito.

Entre los exiliados en México están Ricardo Patiño. El ex canciller de Correa, quien obtuvo asilo en 2019, señaló ese año en entrevista a este diario: "Hay una campaña de perseguir a todos aquellos que trabajamos

con el presidente Correa", por las acusaciones de corrupción hechas por el gobierno de Lenín Moreno contra ex funcionarios correístas.

Carlos Ochoa, ex superintendente de Comunicación de Ecuador, obtuvo la condición de asilado en México en 2019, y Walter Solís, ex ministro de Transporte y Obras Públicas, en 2021. El ex secretario particular de Correa, Galo Mora; la ex vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Bonilla, y el ex secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, también obtuvieron esa protección.

En octubre de ese mismo año, tras una serie de disturbios en Quito, los

ex legisladores Gabriela Rivadeneira (ex presidenta de la Asamblea Nacional), Carlos Viteri, Soledad Buendía (y su esposo, Edwin Jarrín, ex jefe del despacho presidencial de Correa) y Luis Molina se refugiaron en el edificio diplomático mexicano, donde permanecieron cerca de tres meses. Se les concedió asilo político en enero de 2020 y salieron de Ecuador junto con sus familias.

En ese momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó que "nuestro país reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su afinidad política".

#### Comercio exterior con Ecuador es 0.6% del total

**JULIO GUTIÉRREZ** 

El comercio exterior entre México y Ecuador en 2023, que resulta de la suma de importaciones y exportaciones entre ambos países, sumó 824 millones 8 mil dólares, apenas 0.6 por ciento del valor total del comercio mexicano, según cifras oficiales.

De acuerdo con datos del Banco de México (BdeM), al cierre del año pasado, las exportaciones de México a Ecuador sumaron 595 millones 865 mil dólares, 0.1 por ciento de total de exportaciones nacionales, que sumaron 593 mil 11 millones 645 mil dólares.

Las importaciones entre ambos

países alcanzaron 228 millones 143 mil dólares, 0.03 por ciento del total, que sumaron 598 mil 475 millones 369 mil dólares.

De acuerdo con datos del gobierno de México, el flujo de inversión extranjera directa procedente de Ecuador entre enero y diciembre de 2023 sumó 5.48 millones de dólares, 0.01 por ciento del total reportado el año pasado, que fueron 36 mil 58 millones de dólares.

El portal Data México indica que la principal venta de México a Ecuador el año pasado fue de medicamentos, que consisten en productos mixtos o sin mezclar, preparaciones para usos terapéuticos o profilácticos, con 68.2 millones de dólares.

La principal compra de México a Ecuador en 2023 fue cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado, con 60.8 millones de dólares.

Entre las multinacionales mexicanas que destacan presencia en ese país están América Móvil, Cemex, Femsa, Bimbo, Mabe, Orbia y Oxxo. Hasta el momento, ninguna se ha pronunciado al respecto.

Aunque México tiene alrededor de 14 tratados comerciales con diferentes naciones del mundo, no existe ninguno directo o en el que esté relacionado Ecuador.

Tras la irrupción a la embajada del viernes, quedan suspendidas todo tipo de negociaciones para cerrar acuerdos con ese país.

/4P

Desde Morena, en tanto, el respaldo fue unánime. El coordinador en el Senado, Ricardo Monreal, resaltó que "la mayoría legislativa en esa cámara apoya al presidente Andrés Manuel López Ōbrador en la defensa de la soberanía nacional frente a la barbarie y el desenfreno del gobierno de Ecuador en contra de nuestro país", y el líder de los guindas en San Lázaro, Ignacio Mier, cerró también filas con el Ejecutivo federal.

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, expresó su solidaridad con el presidente López Obrador ante la "inadmisible la irrupción en la embajada mexicana en Ecuador y respaldó la decisión del Ejecutivo federal de suspender relaciones con el país sudamericano, a cuyo gobierno llamó a respetar el derecho internacional".

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y académicos universitarios de ambos países calificaron el hecho de "inaceptable y condenable" y señalaron que debe ser llevado ante instancias jurídicas internacionales.

En un comunicado, la UNAM deploró "los graves acontecimientos" y manifestó su solidaridad con la embajadora Raquel Serur, académica de la Facultad de Filosofía y Letras y viuda del destacado intelectual ecuatoriano y mexicano Bolívar Echeverría.

La CNDH consideró que el alla-

namiento representa una "flagrante violación del derecho humano de asilo" y respaldó el llamado del gobierno mexicano a evitar actos de provocación o violencia con motivo de dicha agresión, la cual deberá ser analizada y atendida en las instancias regionales e internacionales correspondientes, porque "la afrenta no es sólo al Estado mexicano, sino a las reglas de convivencia pacífica entre las naciones".

Eduardo Rosales, internacionalista y docente de la UNAM, consideró que el asunto "es muy delicado y grave, porque de acuerdo con la Convención de Viena, las embajadas son inviolables".

Tanto el asalto como la agresión al personal diplomático "es inaudito, un acto de venganza y desquite, y una flagrante violación al derecho internacional que abona más al clima de polarización y división que actualmente vive el mundo, especialmente América Latina", por lo que México podría acudir ante instancias como la Corte Internacional de Justicia.

Sin embargo, también consideró que el gobierno de México se equivocó al conceder asilo político a Glas, ya que éste fue juzgado y sentenciado por cohecho y peculado, y "la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 establece claramente que no se le puede conceder asilo a un prófugo de la justicia por delitos del fuero común".

La solución al diferendo pasa por la probable búsqueda de un mediador, pero también "por el

reconocimiento del gobierno de México de haber cometido una situación no muy apegada al derecho internacional, pero también de que Ecuador reconozca que lo que hizo fue absolutamente reprobable e inaceptable".

Edgar Isch, profesor de la Universidad Central del Ecuador, lamentó que el gobierno de dicho país "ha violado la normativa internacional y ha procedido de forma dictatorial, atacando la sede diplomática de un país hermano para capturar a una persona, más allá de quién se trate".

El académico también destacó que una de las motivaciones del presidente ecuatoriano Daniel Noboa para actuar de esta manera fue dar un "golpe de efecto" en su país, ya que "ha estado bajando continuamente en su aceptación pública y siente que la consulta popular donde espera tener el respaldo popular para ir a la relección está en riesgo".

Este acto "demuestra la catadura reaccionaria y de extrema derecha de este gobierno, que ha pretendido disimular cuál es su posición

Por su parte, la Universidad de Guadalajara se sumó a las condenas por la irrupción en la embajada mexicana en Quito, se solidarizó con el gobierno del país e hizo votos "para que este conflicto no escale y se resuelva a través del diálogo y dentro de los marcos establecidos por el derecho internacional". Con información de Fabiola Martínez.

Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Fernando Camacho y Alejandro Cruz

#### **ALLANAMIENTO** JERGE



#### **®LąJornada**

Directora General Carmen Lira Saade **Director Fundador** Carlos Payán Velver **Gerente General** Rosalva Aguilar González Asistente de la Dirección Guillermina Álvarez

#### COORDINACIONES

Información General Redacción Margarita Ramírez Mandujano Opinión

Luis Hernández Navarro

Arte y Diseño Francisco García Noriega Tecnología y Comunicaciones

Lizandro Rodríguez Bárcena Publicidad

Javier Loza Hernández

#### **JEFATURAS**

Economía Roberto González Amador Mundo Marcela Aldama Capital Miguel Ángel Velázquez Cultura Pablo Espinosa El Correo Ilustrado Socorro Valadez Morales

#### Publicación diaria editada por DEMOS

Desarrollo de Medios, SA de CV Av. Cuauhtémoc 1236 Colonia Santa Cruz Atoyac Alcaldía Benito Juárez, CP 03310 Ciudad de México Teléfonos: 55-9183-0300 y 55-9183-0400 Fax: 55-9183-0356 y 55-9183-0354

#### INTERNET

http://www.jornada.com.mx comentarios@jornada.com.mx

#### IMPRESIÓN

Imprenta de Medios, SA de CV Cuitláhuac 3353 Colonia Ampliación Cosmopolita Azcapotzalco, CP 02670 Ciudad de México 55-5355-7794 Fax: 55-5355-8573

#### DYCOME

Distribuidora y Comercializadora de Medios SA de CV

#### **CENTRAL DE SUSCRIPCIONES**

Cuitláhuac 3353 Colonia Ampliación Cosmopolita Azcapotzalco, CP 02670 Ciudad de México Teléfonos 55-5541-7701 y 55-5541-7002

Distribuido en Ciudad de México por la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, AC, y en el interior de la República y el extranjero por DYCOME, teléfonos: 800-717-3904, 55-5541-7480 y 55-5547-3063

Licitud de título 2387 del 23/X/84 y de contenido 1616 del 8/I/85, otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación

Reserva al uso exclusivo del título La Jornada No. 04-1984-00000000571-101, del 09/ XI/1984, otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor

Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin permiso expreso de los editores

#### Ecuador: barbarie oligárquica

l asalto a la embajada de México en Quito ordenado por el presidente Daniel Noboa constituye una violación inadmisible a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, cuyo artículo 22 (obligatorio para todos los países firmantes, como Ecuador) señala que las sedes de la misión diplomática son inviolables y ningún agente del Estado receptor podrá penetrar en ellas sin consentimiento del jefe de la legación. Al ultraje contra la soberanía mexicana se suma la agresión perpetrada contra Roberto Canseco, jefe de Cancillería de la misión, quien fue golpeado cuando trataba de impedir que los policías entraran a la embajada y a quien se mantuvo incomunicado de manera ilegal.

Para dimensionar la gravedad de la afrenta cometida contra México, debe recordarse que la inviolabilidad de las sedes y del personal diplomáticos son el más sagrado principio de las relaciones internacionales. Esto es cierto hasta tal punto que el único antecedente de violación a una embajada en América Latina ocurrió en Guatemala bajo un régimen genocida empeñado en exterminar a los pueblos indígenas que se oponían al saqueo de sus tierras por parte de una clase terrateniente respaldada y envalentonada por la CIA en el marco de la guerra fría. Ni siquiera las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile y de la junta militar en Argentina se atrevieron a invadir las embajadas mexicanas cuando en éstas se refugiaron centenares de personas que huían del terrorismo de Estado.

Lo injustificable de la agresión ha suscitado una oleada de solidaridad internacional con México y una condena prácticamente unánime contra Noboa. La invasión de la sede diplomática fue repudiada por gobiernos progresistas que mantienen relaciones fraternas con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también por países que se encuentran en las antípodas ideológicas de la autodenominada Cuarta Transformación. Incluso Estados Unidos, gran valedor de la derecha ecuatoriana, condenó la irrupción policial. Asimismo, se dio un cierre de filas interno en defensa de la soberanía nacional, con figuras de la oposición colocándose del lado de México por primera vez en el sexenio (e incluso cabe decir de algunos por primera vez en sus carreras políticas).

Por el contrario, el multimillonario mandatario de la nación andina se encuentra aislado fuera y dentro de su país, donde el asalto a la embajada mexicana para secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glas ya le costó la pérdida de la mayoría parlamentaria. Es imposible comprender la conducta irracional de Noboa sin conocer quién es y de dónde viene. Se trata del hijo del hombre más rico de Ecuador y cinco veces candidato presidencial frustrado Alvaro Noboa, quien encabeza a la oligarquía golpista, entreguista y furiosamente antipopular derrotada por el ex presidente Rafael Correa y su Revolución Ciudadana en 2007. Correa resumió el esquema mental que guía el proceder de su sucesor: se trata, dijo, de un niño rico malcriado con banda presidencial

que confunde la patria con una de sus haciendas bananeras.

Los Noboa y su grupo no perdonan al líder de la izquierda institucional el haber atemperado los aspectos más dañinos del neoliberalismo y crear un Estado social que permitió a millones de ecuatorianos salir de la pobreza, así como acceder a derechos básicos que les fueron históricamente negados por el empresariado rentista, extractivista y enriquecido no por su talento para los negocios, sino mediante su captura del Estado. Por ello, desde que la traición de Lenín Moreno restauró la versión más salvaje del capitalismo y relegó a Quito a la condición de vasallo de Washington, la oligarquía puso en marcha un operativo permanente de *lawfare* contra Correa y el correísmo. Glas es la más reciente víctima de esta cacería para borrar el progresismo de la escena política.

En el afán de consumar su venganza contra el correísmo y desviar la atención por sus fracasos internos, Noboa olvidó que él y el grupo al que representa cedieron la soberanía de Ecuador, pero México se encuentra inmerso en un arduo proceso de recuperación de su autonomía y no permitirá ningún acto que la menoscabe. En esta coyuntura, los tres poderes del gobierno, el conjunto de la clase política y la sociedad mexicana deben acompañar al Ejecutivo federal en las denuncias que emprenderá ante la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional y otras instancias multilaterales para hacer que el régimen ecuatoriano responda por sus inaceptables acciones contra México.

#### EL CORREO ILUSTRADO

#### Embajada violada

¡Qué vergüenza! Un comando especial de la policía ecuatoriana tomó por asalto la embajada de México, golpeó al personal que encontró a su paso y secuestró a su ex vicepresidente Jorge Glas, quien solicitaba asilo tras ser acusado de varios delitos del orden común.

Con este hecho vandálico, que no había ocurrido nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU, sentaron un nefasto precedente que podría ser imitado por potencias en un futuro no lejano, a menos que la Corte Internacional de Justicia de La Haya o el Tribunal Penal Internacional dicten penas y sanciones tan espectaculares como el allanamiento mismo de nuestra embajada en Ouito.

Se imaginan lo que pensarán los británicos que respetaron durante años el asilo de Julián Assange en la embajada de Ecuador en Londres o los estadunidenses que invadiendo Panamá respetaron el escondite del general Manuel Antonio Noriega en la nunciatura y únicamente produjeron en sus afueras un ruido atronador permanente que obligó a los representantes del Papa a pedirle al general que saliera y se entregara a las fuerzas armadas estadunidenses.

Ahora, el gobierno de Noboa en Ecuador invoca artículos de las convenciones de asilo de 1933, pero nada dice de la flagrante violación del artículo 22 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas de abril de 1961. Argumentan que el presidente de México intervino en asuntos inter-

nos de Ecuador al especular que el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio propició que, como consecuencia del mismo, se produjera el ascenso del presidente Daniel Noboa.

Esto implica que para el gobierno ecuatoriano es igualmente grave expresar opiniones haciendo uso de la libertad de expresión y de prensa que invadir la embajada de otro país.

Tras la ruptura de relaciones entre México y Ecuador todos los diplomáticos mexicanos deberán salir de ese país.

México no ha declarado cuál podrá ser el destino de los diplomáticos ecuatorianos en nuestro país.

Un gesto de nobleza y de buen gobierno será si las autoridades mexicanas les permiten regresar a Ecuador o permanecer en nuestro país como inmigrantes, pues ellos no tienen ninguna culpa de las acciones ordenadas por su presidente Daniel Noboa.

Leonardo Ffrench Iduarte, embajador de México jubilado, Cuernavaca, Morelos

#### Para Raquel Serur

Querida Raquel, por lustros no he vuelto a verte.

Desde la distancia del tiempo te doy un enorme y cariñoso abrazo de solidaridad y esperamos todos que regreses con bien a tierras mexicanas.

El tiempo de canallas que vio y vivió Lillian Hellman con la cacería de brujas desatada por Joseph McCarthy, revive sin parar en América Latina.

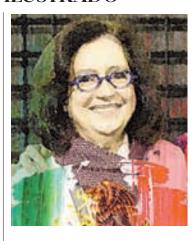

La repugnante atrocidad de Daniel Noboa se la cobrará el futuro. Bienvenida a tu México. José Blanco

#### Precisión a pie de foto

En el pie de foto de la portada de ayer identificamos como Roberto Escalante al diplomático mexicano que fue agredido por policías ecuatorianos. En realidad se trata de Roberto Canseco Martínez. jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de México en Ecuador. Nota de la redacción

#### Responsabilidad compartida

Los casos de Tomás Zerón y Jesús Murillo Karam son dos asuntos interrelacionados que tienen la misma causa: la impunidad de jueces, magistrados y ministros que por años se ha exigido, para ser precisos, desde la época del presidente Miguel de la Madrid, es decir más de 70 años de gobierno priísta y 12 del panista.

Y esa nauseabundez, podredumbre y corrupción que incluyó a la PGR de esos años, resulta imposible corregirla en cinco años.

Sin embargo, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en un esfuerzo titánico, ha logrado avanzar, no lo que quisiera pues es rabiosa la resistencia de jueces y magistrados, y creo que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa deben enfocar su protesta no solo a la SCJN si no al propio gobierno de Israel.

Compartir responsabilidades es perfectamente sano y justo. José Lavanderos

#### Invitación

#### Corta temporada de la compañía Delirio Teatro

El Albergue del Arte invita a la corta temporada de la compañía Delirio Teatro con la obra *La deci*sión de Ápar, de Ana Luisa Alfaro.

Domingos 7, 14 y 21 de abril a las 14 horas en el foro El Albergue del Arte, Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Reservaciones al teléfono 55-55-54-62-28. Entra-

#### A NUESTROS LECTORES

Les rogamos que los comentarios y aclaraciones que envíen para su publicación en El Correo Ilustrado no excedan de 1,000 caracteres (con espacios) o de 14 líneas. Favor de dirigirlos a: Av. Cuauhtémoc 1236, col. Santa Cruz Atoyac, CP 03310, Benito Juárez. e-mail: svaladez@jornada.com.mx Teléfonos: 55-9183-0300 ext. 4456 y 55-9183-0315

Los textos deben incluir la dirección y teléfono del firmante, así como una copia de identificación oficial (credencial de elector o pasaporte)



# Voto libre y razonado, meta del INE; hoy, primer encuentro de candidatos

Otra apuesta es que gran número de ciudadanos vea la confrontación de proyectos // En 30 años de estos ejercicios, los participantes han buscado dar golpe mediático

**FABIOLA MARTÍNEZ Y JESSICA XANTOMILA** 

Hoy inicia la ronda de los tres debates presidenciales organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE), cuyo fin es promover el voto "libre y razonado" para la contienda del 2 de junio.

No obstante, los 30 años de historia de estos encuentros muestran que la mayoría de participantes ocupó estos espacios para intentar dar un golpe mediático que los acercara al puntero, aunque también ha quedado claro que la persona que lo "gana" no necesariamente triunfa en las urnas.

En un hecho sin precedente, el primer encuentro de este año se realizará en la sede del INE; los dos siguientes (28 de abril, en Estudios Churubusco, y 19 de mayo, Centro Cultural Tlatelolco) serán también en la Ciudad de México, a fin de reducir gastos, pues los realizados en 2012 y 2018 costaron al erario decenas de millones de pesos.

En el de hoy se hará una erogación aproximada de 10 millones; los dos moderadores iniciales dijeron que no van a cobrar los 150 mil pesos ofrecidos por el INE como honorarios a su servicio.

Otro de los objetivos del árbitro es

La Herradura de la democracia se convitió en set de televisión para recibir hoy a los candidatos a la Presidencia. Foto Fabiola Martínez

que un alto número de ciudadanos vea la confrontación de proyectos.

Si bien el de este domingo no es de transmisión obligatoria para los empresarios de radio y televisión, la diferencia podría marcarla -en materia de audiencia- una masiva difusión en redes sociales y canales de YouTube.

En 2012 se realizaron dos debates, planeados por el entonces Instituto Federal Electoral; el primero fue visto por 8.9 millones de adultos y el siguiente por 12.9. Asimismo, fue transmitido de manera obligatoria por 529 permisionarios, emisoras de radio y televisión, y por 563 concesionados, para un total de mil 92 estaciones y canales que divulgaron el encuentro de aquel entonces, cuando se disputaban la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto (PRI), Andrés Manuel López Obrador (PRD), Josefina Vázquez Mota (PAN) y Gabriel Quadri (Nueva Alianza).

El segundo tuvo más impacto, pues fue difundido por mil 283 estaciones de radio y canales de televisión. Ahí el rating acumulado fue de 26.84 puntos.

"Los resultados de estos dos ejercicios están a la vista. Los debates de mayo y junio de 2012 son los más vistos en su tipo en la historia política de este país", dijo entonces el INE en el informe oficial de ese año, cuando parte de la discusión pública era si esos ejercicios debían ser de transmisión obligatoria, pues justo a la hora en que se efectuaba, un concesionario optó por meter

futbol en su programación. Para 2018 -siempre en medio de la desconfianza histórica de los contrincantes- se creó la Comisión Temporal de Debates, con la encomienda de modificar los formatos e imprimirle "una perspectiva más ciudadana". Igualmente, aprobó dar "un papel más activo" a los moderadores, aspecto que a la larga resultó contraproducente y obligó a fijar reglas de imparcialidad.

Así, por primera vez el INE organizó tres debates y no sólo los dos a que obliga la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Para esa ocasión, el árbitro echó la casa por la ventana: contrató productoras privadas y debió mover la estructura para la realización del primero en la Ciudad de México, el 22 de abril de 2018; el segundo, en Tijuana, Baja California (20 de mayo), y el tercero, en Mérida, Yucatán (12 de junio), con un costo total de 56.4 millones de pesos.

Los protagonistas fueron Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia'; José Antonio Meade Kuribeña, de Todos por México, y Ricardo Anaya, por México al Frente; como independientes acudieron -al primer encuentro, pues luego se desistió de su candidatura- Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón.



#### Dos aspirantes acuden al instituto a ensayar

**FABIOLA MARTÍNEZ Y JESSICA XANTOMILA** 

Por primera vez en la actual contienda, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Máynez estarán hoy frente a frente en el debate presidencial que se realizará en el Instituto Nacional Electoral (INE).

En un suceso inédito, el salón del Conseio General del instituto fue transformado en set de televisión, el cual se montó justo encima de la mesa conocida como Herradura de la democracia. También por esta circunstancia, las instalaciones del organismo están custodiadas por el Ejército y la Guardia Nacional.

Debido a la adaptación, los contendientes debatirán sentados, en el sitio que se les asignó con un sorteo: del lado izquierdo -al tiro

de cámara- estará Sheinbaum (Morena, PT y PVEM); en medio, Álvarez Máynez (MC), y a la derecha, Gálvez (PAN, PRÍ y PRD). Los dos últimos acudieron ayer al INE a ensayar, mientras Sheinbaum optó por mandar a su enlace con el sector empresarial. "Está en plena concentración" y el que vinera en este horario "nos tronaba la tarde", explicó Ana María Lomelí.

Gálvez llegó sonriente, pero más se emocionó en el ensayo. "Y ahorita justo que estaba aquí sentada dije: 'no manches, ¿cómo llegaste hasta aquí?' Fue una cosa de historia, trayectoria, pero llegué y estaré; lo voy a hacer muy bien mañana".

Así, el INE cumplió como organizador del primero de tres debates. "Estamos concluyendo en tiempo y forma", dijo Carla Humphrey, presidenta de la Comisión Temporal de Debates, mientras la titular del instituto, Guadalupe Taddei, llamó a la ciudadanía a no perderse los encuentros. "Es importante tener información del nivel de las propuestas para tomar nuestra decisión de manera informada y tranquila", subrayó.

La lista de invitados está integrada por 307 personas, con 40 espacios a cada candidato, quienes privilegiaron a integrantes de su proyecto de gobierno, aunque también llevarán a algunos representantes de su estrategia electoral y a familiares.

En la de convocados "especiales' por la abanderada opositora aparecen "madre buscadora", "mamá de niña con cáncer", "afectado Línea 12" y "afectado colegio Rébsamen".

"Cada quien tiene sus valores éticos", respondió ayer Gálvez a la prensa cuando se le preguntó si espera algunos "golpes" relacionados con el tema de su familia.

El INE invitó a los dirigentes partidistas, representantes de ambas cámaras del Congreso, magistrados del Tribunal Electoral y ministros de Corte, académicos, diplomáticos y dirigentes políticos, entre otros.

#### Sheinbaum practica más tarde, en otro lado

Por la noche, a las 21:34 horas, la candidata presidencial de Morena publicó un videomensaje de 8 segundos en su cuenta de X, donde afirmó que iba saliendo de ensayar el debate. De acuerdo con su equipo, el acto se realizó en un sitio fuera de las instalaciones del INE. "Hola, muy buenas noches, voy saliendo del ensavo del debate. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. ¡Vamos a ganar!", dijo.

#### Lenguas indígenas y señas

"La sociedad que queremos" Temas: educación y salud; transparencia y combate a la corrupción; no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Horario: ocho de la noche. Transmisión directa: YouTube del INE (INETV) Lugar: salón de Consejo General del árbitro electoral. Formato: preguntas recabadas en redes sociales del INE, filtradas por Signa Lab y elegidas por los moderadores (Denise Maerker y Manuel López San Martín) Habrá traducción simultánea a lenguaje de señas, así como a tres lenguas originales: maya, náhuatl y tsotsil. La información y transmisión puede consultarse en: https://centralelectoral.ine. mx/debates-2024

Fabiola Martínez





COLOSIO ABRIÓ LA POSIBILIDAD DE DISCUSIÓN ENTRE CANDIDATOS

# En 30 años, más que los proyectos han primado distractores y ataques

El "¡hoy, hoy! de Fox, el escote de una edecán y el Ricky riquín, canallín de AMLO a Anaya, de lo más recordado

#### **ALONSO URRUTIA**

Con el debate presidencial que se efectuará esta noche en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) se cumplen tres décadas de esta práctica en México, cuya posibilidad de realización la abrió paradójicamente alguien que ya no llegó a participar: Luis Donaldo Colosio, candidato oficial asesinado en 1994.

Desde entonces se han llevado a cabo 10 encuentros, de los cuales se recuerdan más los sucesos en torno a éstos que la discusión y confrontación de proyectos.

Originalmente organizados a partir de negociaciones tortuosas entre partidos y candidatos, en México se ha logrado su consolidación otorgando al INE la responsabilidad de organizarlos, lo que ha permitido flexibilizar los formatos, que en su origen fueron muy rígidos.

Esta irrupción cualitativa en la democracia mexicana se registró en



medio de los comicios más convulsionados de la historia contemporánea, con el asesinato del candidato oficial y la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en 1994, en el ocaso del salinato. Fue entonces, al rendir protesta como abanderado del PRI, que Colosio deslizó por primera vez la posibilidad de debatir entre los aspirantes a la Presidencia.

Incorporado a las elecciones en los estertores del viejo régimen, México llegó a los debates mucho después que otras democracias latinoamericanas: Costa Rica inauguró esta práctica en la región en 1980. Le siguieron Colombia, en 1984, así como

Brasil y Chile, en 1989.

Un largo trayecto hasta 2012, que involucraba pactar prácticamente todos los detalles para acotar cualquier margen de sorpresa que afectara al candidato oficial, en su momento, fuera priísta o panista, cuyos partidos buscaban anular riesgos.

Si en 1994 el debate se fue fraguando a partir de un discreto intercambio de cartas entre Colosio y el abanderado de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, de 2000 se recuerdan las transmisiones televisivas con los tres candidatos Francisco Labastica (PRI), Cárdenas (PRD) y Vicente Fox (PAN), con la terquedad del panista y su célebre: ▲ Consejeras del Instituto Nacional Electoral participaron ayer en los preparativos para el debate de hoy. Foto Fabiola Martínez

"¡hoy, hoy, hoy!", aludiendo a que se debatiera ese mismo día.

Para 2006, lo más memorable fue la silla vacía en el escenario para destacar la ausencia del candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, en el primero de los dos debates realizados. Fue una propuesta promovida por el panista Felipe Calderón e impuesta al entonces Instituto Federal Electoral,

bajo fuertes presiones de la Secretaría de Gobernación.

Seis años después, el incidente que acaparó la atención de la audiencia fue algo más mundano: el escote y entallado vestido de la edecán Julia Orayén, en algo que López Obrador denunciaría como distractor del fondo del debate.

En 2018, el formato de los tres debates que se efectuaron dio un salto cualitativo para romper con el acartonamiento que había prevalecido, dejando como resultado mayor interacción y confrontación entre los aspirantes a la Presidencia. Por primera vez se permitió a los moderadores un papel más allá de ser meros maestros de ceremonias para participar activamente con preguntas; esto dio lugar al despropósito de Jaime Rodríguez (El Bronco) de plantear "mochar" la mano a los delincuentes.

También posibilitó a los candidatos mayor margen de maniobra, lo cual infructuosamente intentó aprovechar el panista, Ricardo Anaya contra López Obrador.

Desplazándose en el escenario, lo calificaba de hipócrita por haber enviado a su hijo a estudiar a España. La respuesta dejaría la frase más recordada del debate: "Es Ricky, riquín, canallín (...) Es un corrupto", le reviró López Obrador, al recordar la lujosa casa donde vivía el panista en Atlanta.

Un nuevo intento de Anaya de descalificar la conducción de la economía por parte de López Obrador, cuando fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, provocó otro desplante del ahora Presidente cuando se le aproximó Anaya: "Voy a cuidar mi cartera...", decía al momento de mostrarla.

A lo largo de estos 30 años de debates presidenciales, únicamente dos mujeres han participado: Patricia Mercado, como candidata del desaparecido Alternativa Social Demócrata, en 2006, y Josefina Vázquez Mota, por el PAN en 2012. Esta noche serán dos mujeres las principales protagonistas: Claudia Sheinbaum y Xóchit Gálvez.

#### Pueden generar democracias más fuertes o ser distractores: experto

#### ALONSO URRUTIA

Los debates en los sistemas políticos occidentales generan en muchos casos democracias más funcionales y procesos electorales que permiten a la ciudadanía confrontar proyectos, y en muchos casos inciden en el votante indeciso. Sin embargo, también pueden traer efectos negativos, al convertirse en distractores, pantomimas, perfomances o en un espectáculo político, señala en entrevista Julio Juárez, investigador de la UNAM.

Pese a la relevancia que se les confiere en muchas democracias, afirma, las expectativas que generan entre el electorado no se han consolidado; en países como Italia o Sudáfrica ya no se realizan, y en Estados Unidos, tras perder Richard Nixon el debate en 1960 contra John F. Kennedy, lo que provocó su derrota en la elección, no volvió a haber debates presiden-

ciales hasta 2016, porque su ejercicio dependía en gran medida del pragmatismo de los abanderados.

"México es de los pocos países donde la autoridad electoral asume la responsabilidad de organizarlos", afirma Juárez. En otras experiencias, expone, la organización depende de otras instancias, en muchos casos de los medios de comunicación. "Soy de esos optimistas que piensan que los debates sí suman a las democracias, lo que no quiere decir que no hayan sido señalados como distractores de ideas o distorsionadores de imágenes de abanderados, con escándalos o actitudes disruptivas de un proecso democrático".

En el estudio Los debates electorales en las democracias contemporáneas, el especialista en comunicación politica subraya: "los debates electorales son, también, terreno fértil para la espectacularización de la política, la degradación del debate público y el triunfo del artificio actoral sobre la deliberación

de fondo. Utilizarlos como sello de garantía para ocultar las deficiencias de un sistema democrático es un error común. México es un buen ejemplo de ello".

Juárez advierte que sus efectos potenciales son mayores en comicios donde las preferencias del electorado son cerradas. Es claro que para los aspirantes que van en segundo lugar son oportunidades claves para modificar el rumbo de la contienda, en contraste con los punteros. Si bien muchas veces sólo contribuyen a que el votante reafirme sus preferencias, en otras experiencias sí logran cambiar la conversación en una contienda e incidir en el voto de indecisos.

No obstante, "es equivocado pensar que el efecto de un debate puede ser similar en contextos democráticos diferentes, porque las expectativas que llegan a provocar son diferentes, así como su impacto en el electorado", añade el especialista.

La evolución de los formatos

de esos ejercicios en el mundo ha ido en paralelo a la televisión y sus intereses, avanzando acorde con la tecnología. Cada vez más flexibles, para Juárez, en estos diálogos dirigidos a las grandes audiencias pesan tanto la forma como el fondo prácticamente desde su origen, con aquél celebre Nixon-Kennedy.

No sólo sirven para colocar ideas o proyectos, sino también tienen implícitas estrategias de imagen con el objetivo de dejar en el electorado hechos memorables, estigmatizar a rivales o ridiculizar a contrincantes, refiere el investigador.

En México, añade, durante el debate de 2018, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador tuvo la habilidad de compaginar un sólido mensaje contra la corrupción según el formato televisivo. Si en la campaña fue muy incisivo en sus críticas contra las corruptelas de PRI y PAN, pudo acoplarla con la imagen de cuidar la cartera cuando el panista Ricardo Anaya se aproximaba a él.

La irrupción de las redes sociales ha cambiado sustancialmente el impacto que pueden tener en una contienda dichos encuentros, ya sea para magnificar o modificar lo que realmente ocurrió. "Los debates han recobrado relevancia en el conocimiento social de los candidatos y en la penetración de su imagen y propuestas", pero también mediante la difusión de diversos fragmentos de lo ocurrido puedes potenciar su efecto o distorsionarlo, si se descontextualiza una frase o imagen, subraya.



Cambio sustancial de su impacto con las redes sociales **DERROTAS DE MITTERRAND, NIXON Y HILLARY CLINTON** 

#### En el mundo, el cara a cara de aspirantes ha definido el rumbo de las contiendas

**ALONSO URRUTIA** 

En los anales de la democracia en el mundo, los debates electorales se han consolidado como parte fundamental de las campañas, y en algunas experiencias han sido definitivos en el rumbo de la contienda al desnudar a los candidatos ante millones de electores, descolocarlos frente a grandes audiencias o evidenciar sus estados de ánimo, lo que repercutió en el resultado de las votaciones.

Convertidos en espectáculo político en algunos países, el peso de las ideas cuenta tanto como las formas y la ecuanimidad de los aspirantes en esos momentos climáticos de las campañas, donde un error o un acierto puede modificar el rumbo de las preferencias electorales.

En la primavera de 1974, la disputa por la presidencia en Francia confrontaba al derechista Valéry Giscard d'Estaing con el socialista François Mitterrand, quien se rei-



En 1960, la televisión fue definitiva en la percepción de los electores de EU

vindicaba como líder de las causas populares frente al miedo que generaba un proyecto de la derecha. Durante el debate, D'Estaing soltó una frase que descalificó el liderazgo de Mitterrand: "Usted no tiene el monopolio del corazón...".

En una contienda tan cerrada, el efecto que le generó esta afirmación se valoró posteriormente como fundamental. En esa segunda vuelta, D'Estaing derrotó al socialista 50.8 contra 49.1. Siete años más tarde, en 1981, Mitterrand cobraría la revancha para alcanzar la presidencia en otra cerradísima disputa.

Menos rígidos que en México, en el mundo los debates han favorecido excesos no sólo discursivos, sino de actitudes. Proclive a la estridencia, en 2016 Donald Trump desplegó su arrogancia durante el segundo encuentro con la demócrata Hillary Clinton, aprovechando un formato que les permitía desplazarse en el escenario libremente, por lo que pudo colocarse justo detrás de Clinton –cuando ella intervenía–con un rostro adusto e intimidatorio.

En su libro Lo que pasó, Clinton relató aquella escena: "estábamos en un escenario pequeño. Fue increíblemente incomodo; estaba literalmente respirando en mi cuello. Mi piel se erizó, pero tienes que elegir, te mantienes tranquila y sonriendo como si no estuviera invadiendo de manera repetida tu espacio o te giras y le dices claramente, vete para atrás, asqueroso. Sé que te gusta intimidar a mujeres, pero a mí no me vas a intimidar".

La práctica de esta confrontación de proyectos suele decantarse por giros audaces de los contendientes. o incluso por la participación de los moderadores. En 1988, durante un debate organizado por una televisora estadounidense, el demócrata Michael Dukakis se vio sorprendido frente a la pregunta del conductor:

–Si Kitty Dukakis fuera violada y asesinada, ¿estaría a favor de la pena de muerte para su asesino?

Dukakis no modificó su discurso contra dicho castigo, ratificando que no era disuasorio contra los delincuentes, pero eso no evitó una victoria holgada de George Bush

A lo largo de la historia de los debates televisados, que se iniciaron en Suecia en 1958 y tuvieron un primer episodio en Estados Unidos, en 1960, con un encuentro memorable, porque la irrupción de la imagen de los candidatos en la televisión fue decisiva. Un desaliñado Richard Nixon, poco cuidadoso de su presencia, contrastó con una imagen jovial del demócrata John F. Kennedy, algo que no pasó desapercibido para la audiencia.

Un traje oscuro y la mirada siempre de frente a la cámara -cuentan los analistas de entonces-contrastaban con el rostro distraído de Nixon, quien se dirigía a los moderadores. Era la primera experiencia de debates presidenciales televisados en Estados Unidos.

La ecuanimidad y los reflejos políticos de los contendientes son factores que ha sido importantes en diversas experiencias. Con 73 años a cuestas, en 1984 el republicano Ronald Reagan buscaba la relección, con su edad como uno de sus



El candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez, durante su ensayo de ayer para el debate. Foto Fabiola Martínez

flancos débiles, lo que el demócrata Walter Mondale buscó explotar en el cara a cara que sostuvieron.

Incisivo, Mondale cuestionó si con los años Reagan era apto para enfrentar los duros retos que vivía la Estados Unidos. La respuesta de Reagan fue demoledora: "No voy a convertir mi edad en tema de esta

campaña. No voy a explotar, por razones políticas, la juventud e inexperiencia de mi opositor".

La genialidad provocó la carcajada del demócrata, quien tendría una derrota aplastante semanas más tarde. Con 81 años, Joe Biden supera la edad de Reagan para buscar la relección.



#### Cierra en más de 98 millones la lista de electores para el proceso de junio

**FABIOLA MARTÍNEZ** 

La lista nominal definitiva de electores para el proceso del 2 de junio quedó en 98 millones 329 mil 591 ciudadanos, esto es, 9 millones 206 mil 236 más respecto a la elección presidencial de 2018, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), previa la impresión de este documento.

La información recabada indica que de 13 millones 42 mil 173 observaciones hechas por los partidos, resultaron procedentes 0.02 por ciento (2 mil 819 nombres de electores), la mayoría de las cuales (2 mil 594) las hizo el PAN

Estos señalamientos fueron posteriormente revisados para atender

posibles casos de ciudadanos que fallecieron y aparecen en la lista o registros extemporáneos, entre otras causas.

De la lista depurada se desprende que 4 mil 2 personas en estado de postración podrán votar (un enviado del INE les acercará a su casa las boletas); igualmente, 30 mil 391 que están en prisión preventiva, lo mismo que miles de mexicanos residentes en el exterior.

A partir de ahora, la lista nominal con fotografía será impresa en varios tantos, pues además de los juegos que tendrán los partidos, en las casillas debe haber un legajo, pues los funcionarios de la mesa contrastan los datos e imagen contenidos en dicha lista y la credencial para votar.

"A partir de los elementos de aná-

lisis, los procedimientos y las valoraciones expuestos y concatenados de manera fundada y motivada, se puede concluir que la Lista Nominal de Electores cumple las características de veracidad, actualización, calidad, precisión y consistencia, con lo que se garantiza un ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos al emitir el sufragio en las elecciones que se desarrollan en el presente año", se indica en el informe que en breve será sometido a consideración del Conseio General del INE.

La cobertura de la lista nominal es de 99.85 por ciento, esto es, hay una mínima diferencia entre las personas que se inscribieron en el padrón pero no recogieron su credencial para votar. En 2018 ese indicador fue de 99.77 por ciento.

#### LA JORNADA Domingo 7 de abril de 2024

#### **DESPERTAR EN LA IV REPÚBLICA**

Perseguir los delitos electorales

**JOSÉ AGUSTÍN ORTIZ PINCHETTI** 

DOS MESES DE las votaciones del 2 de junio es importante conocer cuál es la misión principal de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) durante el proceso y mencionar las actividades que ha realizado rumbo a la jornada en la que participarán más de 90 millones de ciudadanos y estarán en juego más de 20 mil cargos públicos.

#### LA FACULTAD PRINCIPAL

de la Fisel, según la Fiscalía General de la República, es investigar y perseguir las conductas delictivas establecidas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Es decir, si se quiere conocer cuáles son los tipos penales en la materia, obligadamente se debe revisar la legislación especializada, que en sus 26 artículos establece sanciones para dichas conductas, las competencias entre la Federación y las entidades y sus formas de colaboración.

EN ESTA LEY quedan establecidas las sanciones aplicables a los candidatos, servidores públicos, funcionarios partidistas y electorales, fedatarios públicos y hasta a ministros de culto que cometan un delito.

ADEMÁS DE LAS funciones establecidas en dicha legislación, la Fisel trabaja en prevenir los delitos electorales y fomentar una cultura de la denuncia. De esta manera, por parte de la institución se imparten tres cursos en plataformas electrónicas y hasta el momento se ha capacitado a más de 200 mil personas, entre servidores públicos y ciudadanía.

**LA IDEA ES** dar a conocer los límites y alcances de la institución de procuración de justicia penal-electoral y los mecanismos de denuncia, que son las oficinas de la FGR o en los sistemas de atención Fisetel y Fisenet.

EN LA FISCALÍA se han recibido 51 denuncias por posibles delitos relacionadas con el proceso electoral, que son investigadas a detalle, con el fin de no dejar impune ninguna conducta en materia penal-electoral.

LA FISCALÍA ESTÁ lista para atender, dentro de sus competencias, las denuncias que sean presentadas y con la colaboración de la FGR confiamos en tener éxito en alcanzar los objetivos para los que fue creada.

Colaboró: Mario A Domínguez

#### Denuncian maltrato de agentes de Migración a más extranjeros

**JESSICA XANTOMILA** Y JARED LAURELES

Las denuncias por malos tratos y arbitrariedades cometidas por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) hacia personas originarias de Colombia que llegan a México vía aérea, ya sea por turismo, para solicitar protección internacional u otras actividades, no son aisladas, pues también hay reportes de venezolanos y afganos entre otras nacionalidades, a quienes les vulneran sus derechos en las revisiones migratorias, aseveraron el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y la Clínica Jurídica para personas Refugiadas Alaíde Foppa, de la Universidad Iberoamericana.

El incremento de denuncias de colombianos obligó a la embajada de ese país en México a exigir la semana pasada a las autoridades cumplir los acuerdos sobre el trato que se les da a sus viajeros, ya que ha recibido reportes por inadmisibilidad, discriminación y hasta el aborto de una de sus ciudadanas.

También la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado el actuar de agentes migratorios, principalmente en los aeropuertos de la Ciudad de México y de Cancún, Quintana Roo, por lo cual emitió al menos 10 recomendaciones al INM, entre 2023 y lo que va de este año.

En estos documentos la CNDH da cuenta también de casos de brasileños y cubanos, de la separación de familias, de violación al interés superior de la niñez, de cómo personas han sido regresadas a sus países a pesar de la necesidad de protección internacional, por lo que ha pedido al instituto que repare de manera integral el daño y, en algunos casos, se ponga en contacto con la víctima para confirmar su pretensión de solicitar la condición de refugiados.

Lorena Cano Padilla, coordinado-

ra jurídica en el Imumi, sostuvo en entrevista que derivado del acompañamiento a diversos casos han detectado que en algunos de ellos la inadmisibilidad responde a criterios de "perfilamiento racial, discriminatorio y clasista", ya que por el color de piel de la persona, por ser joven, por viajar sola o "hasta por su nacionalidad", son "sometidas" a un segundo filtro de revisión, para después ser regresadas a su país.

Indicó que también han llegado a sus oficinas mujeres que fueron "arbitrariamente rechazadas" por agentes del INM, pese a que contaban con los documentos migratorios que acreditaban su estancia legal "otorgados por el propio instituto con antelación", o con permisos que aunque estén vencidos, la ley prevé que se tiene un plazo de 55 días para internarse al país y renovarlo.

Cano Padilla coincidió con Luis Xavier Carrancá, abogado de la Clínica Jurídica para personas Refugiadas Alaíde Foppa, que en las segundas revisiones las personas son incomunicadas, pues se les quitan sus teléfonos celulares, tampoco reciben información sobre su situación migratoria y cuáles son sus derechos.

Asimismo, señalaron que los viajeros pueden permanecer retenidos por horas o días en cuartos del instituto dentro del aeropuerto, que no son adecuados, pues carecen de ventilación, se ven obligados a dormir en colchonetas y la comida que reciben es escasa.

Carrancá indicó que frente a estas situaciones, las personas que logran acompañamiento pueden tramitar un juicio de amparo para que se suspenda el retorno a su país de origen.

#### Liberan a 7 y detienen a presuntos secuestradores

Policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) liberaron ayer a siete migrantes que fueron privados de la libertad en Ciudad



#### **También** Perú exigirá visado

Ante el anuncio hecho por el gobierno mexicano de exigir la visa temporal para los viajeros peruanos, Perú respondió ayer que pedirá el mismo requisito a los visitantes mexicanos. "El Perú lamenta esta decisión de México que menoscaba los esfuerzos por mejorar las relaciones bilaterales y afecta los compromisos programáticos asumidos en la Alianza del Pacífico para facilitar el libre movimiento de personas entre ambos países", señaló el gobierno de Dina Boluarte en un comunicado. El viernes se dio a conocer

en el Diario Oficial de la Federación la aplicación temporal de visas a partir del 20 de abril.

Arturo Sánchez Jiménez

Exigen se cumplan los acuerdos sobre el trato a los viajeros. Foto Luis Castillo

Juárez y también arrestaron a seis presuntos secuestradores, quienes los mantenían cautivos en una vivienda de la colonia Ladrilleras.

De las personas en situación de movilidad cinco son adultos y uno es originario de Chiapas, y dos menores de Honduras y Guatemala.

Personal del Grupo Especial de Detectives de la SSPE realizaron labores de investigación, vigilancia y prevención del delito en la colonia Ladrilleras tras una denuncia ciudadana, y los agentes ubicaron el domicilio donde mantenían a la fuerza a las víctimas.

Los detenidos son: Alexis Joracho, de 26 años; Erick Alberto, de 29; Julián Andrés, de 21; Carlos Antonio, de 20; Ramiro, de 26, y Branli Aldair, de 26 años, a quienes se les aseguró un arma de fuego.

Tras el operativo, el personal de la SSPE puso a disposición de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas a los detenidos.

Con información de Jesús Estrada, corresponsal Chihuahua, Chih.

#### Familiares de ex funcionario del INM piden que enfrente proceso en libertad

**JESÚS ESTRADA** 

CHIHUAHUA, CHIH.

Familiares del ex funcionario del Instituto Nacional de Migración (INM), Rodolfo Collazo de la Torre, protestaron ayer afuera de la Fiscalía General de la República (FGR) de Ciudad Juárez, para exigir el cambio de medida cautelar de prisión preventiva al arraigo domiciliario a favor de su pariente, pues denunciaron impunidad en el caso del incendio donde murieron 40 extranjeros en la estancia del puente internacional Lerdo, en marzo de

Collazo de la Torre fue detenido

por la fiscalía el 30 de marzo de 2023 junto con Daniel Goray Yosioka y el guardia de la empresa de seguridad privada Camsa, señalados como presuntos responsables de retener a los extranjeros dentro la estancia provisional migratoria.

Tania Collazo, hija del agente del INM detenido, solicitó a la FGR que su padre pueda enfrentar la acusación en libertad condicional.

Durante la protesta señalaron que el ex funcionario ha permanecido en prisión preventiva desde hace un año de manera injusta, pese a videos de las cámaras de vigilancia y declaraciones de cinco agentes del INM, que acreditan que no estaba en la estancia cuando empezó la conflagración.

La noche del 27 de marzo de 2023 al iniciar el siniestro en el que murieron 40 migrantes y otros 27 resultaron heridos, Collazo de la Torre no estaba en el puente internacional Lerdo, pues llevó a dos menores de edad, hijos de extranjeros detenidos, a un albergue del Desarrollo Integral de la Familia.

Collazo de la Torre y Goray Yosioka fueron acusados por la fiscalía de homicidio y lesiones, ambos dolosos, en calidad de autores materiales por comisión y omisión.

La FGR también acusó al comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, junto con el director de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, pero ellos enfrentan su proceso en libertad condicional.

Maria Trujillo, esposa de Rodolfo Collazo, reiteró la exigencia de que los agentes del INM en prisión preventiva reciban los beneficios procesales al igual que Francisco Garduño.



EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH Y JAVIER VALDEZ







#### Al menos 800 militantes de Morena realizan Marcha por la Paz en Guanajuato

**CARLOS GARCÍA** CORRESPONSAL GUANAJUATO, GTO.

Unos 800 militantes de Morena realizaron ayer una manifestación en la ciudad de Guanajuato para exigir justicia por el asesinato de la candidata de su partido a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán Gutiérrez, perpetrado el pasado lunes en la comunidad de San Miguel Octopan.

"Gisela vive, la lucha sigue" y "ni una muerta más" gritaban los inconformes, quienes, vestidos de blanco, se congregaron en el Jardín de Embajadoras y marcharon rumbo al palacio de gobierno.

Alma Alcaraz Hernández, aspirante a la gubernatura de Guanajuato por Morena, PVEM y PT, encabezó una manifestación en la capital del estado para exigir justicia por el homicidio de Gaytán Gutiérrez.

El contingente inició su caminata cargando una megalona con la imagen de una paloma y la leyenda "Por la paz". Mostraban cartulinas en las que se leían "No más montajes".

En la marcha, Adriana Guzmán Cerna, dirigente estatal de Morena, cargaba una fotografía de la víctima. "¡Justicia, justicia, justicia!", clamaron los morenistas afuera del palacio de gobierno, donde despacha el gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez, y entonaron el Himno Nacional.

En la protesta llamada "Marcha por la paz" participaron militantes, simpatizantes, dirigentes y candidatos de Morena.

El 1º de abril, Gisela Gaytán fue asesinada en la comunidad de San Miguel Octopan, en el municipio de Celaya, cuando efectuaba un evento

▲ Durante la caminata gritaron consignas como "Gisela vive, la lucha sigue" y "Ni una muerta más". Foto La Jornada

#### Escoltas para abanderada del Frente Amplio

En 48 horas, el gobierno del estado asignó escoltas a Libia García Muñoz Ledo, aspirante del Frente Amplio por México en Guanajuato, integrado por PAN, PRI y PRD, a la gubernatura.

El miércoles pasado solicitó la seguridad y el viernes ya contaba con guardaespaldas en un mitin efectuado en el jardín del barrio de San Miguel de la ciudad de León.

A raíz del homicidio de Gisela Gaytán, abanderada de Morena, la panista Libia García determinó solicitar la protección.

#### Listo el dictamen para rechazar las solicitudes de desaparición de poderes

ANDREA BECERRIL

El Senado rechazará las solicitudes de desaparición de poderes en Guerrero y Guanajuato y para ello está listo el dictamen que se votará el martes próximo, adelantó la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa.

Expuso que se plantea que ambas solicitudes son "improcedentes", ya que el artículo 76 constitucional establece que la intervención del Senado debe ser en caso de que los tres poderes locales estén desaparecidos" y no hay tal escenario.

"El PAN quiso sacar raja política y usar el caso de la niña Camila,

asesinada en Taxco, para solicitar la desaparición de poderes en Guerrero, pero se le revirtió porque Morena le contestó con la misma solicitud para Guanajuato", comentó a su vez el senador Félix Salgado.

De hecho, los panistas debieron de enfrentar los reclamos del gobernador guanajuatense, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, por haberlo puesto en ese riesgo, en pleno proceso electoral en su entidad.

La senadora Fernández Balboa precisó que el dictamen estaba listo para votarse el martes pasado, pero "por prudencia se pospuso una semana" ya que ese día se debatió en el pleno del Senado el asesinato de Gisela Gaytán,

El argumento del PAN es que se debe acudir a ese recurso y nombrar a un gobernador provisional y convocar a elecciones en Guerrero, ante "los altos índices de criminalidad, desastres naturales, corrupción y abusos de poder durante la gestión de Evelyn Salgado".

En el caso de la solicitud para Guanajuato, que presentó la senadora morenista Antares Vázquez, se fundamenta que es uno de los estados más violentos del país.

Es posible que en la sesión del martes la Comisión de Gobernación resuelva en el mismo sentido otra solicitud de desaparecer poderes en Campeche, presentada por la ex morenista Cecilia Sánchez.

#### México necesita una justicia recta y ética: Margarita Ríos

**GUSTAVO CASTILLO** 

México necesita instituciones, a un Poder Judicial recto, ético y firme; es necesario cuidarlo, pero cuidarlo también implica depurar lo que se ha desviado y lo que esté tumefacto", afirmó la ministra Margarita Ríos Farjat, al participar en el homenaje póstumo al magistrado en retiro Rodolfo Ricardo Ríos Vázquez, padre de la integrante de la Corte.

Ríos Farjat señaló que los impartidores de justicia "sostienen, con la suma de sus esfuerzos y de su integridad, uno de los pilares de la República y la paz social, además de formar parte en la construcción del bien común que permite a la sociedad mexicana vivir en armonía y plenitud".

Durante el homenaje póstumo a su padre, dijo que "la tarea de juzgar es de una dimensión incluso espiritual, que obliga a elevarnos por encima de nosotros mismos, a

estar siempre a la altura de nuestra mejor versión, la más íntegra, la más luminosa; si bien somos sólo seres humanos ofreciendo a la sociedad nuestro leal saber y entender para solucionar sus problemas, jamás debemos olvidar que la misión conferida no puede ser contaminada con ambiciones personales, desviaciones ni trampa".

En la ceremonia dijo que su padre, quien se desempeñó como magistrado, "procuró siempre la ética y el servicio, el profesionalismo y la sensibilidad por donde pasaba, teniendo en mente la contribución a un país más próspero, para un mayor progreso de las millones de personas que anhelan salir adelante.

"Tenía voluntad, fe y la determinación de ser un hombre íntegro, por eso fue un gran juzgador, por ser austero, centrado, sensible, fuerte y justo. Hacer el bien requiere carácter y sensibilidad, virtudes que constaté toda mi vida y que formaron mi convicción de que estas son las virtudes de la judicatura."

#### Señor presidente Andrés Manuel López Obrador

El pueblo de México siempre respaldará las decisiones que se toman en defensa de la soberanía nacional, como lo han manifestado los representantes de los poderes que integran el Estado mexicano, las distintas fuerzas políticas, así como organismos nacionales e internacionales, condenamos enérgicamente la acción violenta emprendida por el gobierno de Ecuador en contra de la embajada mexicana radicada en Quito, violatoria del derecho internacional, en particular de la Convención de Viena, signada por ambos países. Mi respaldo y solidaridad total con el jefe del Estado mexicano y funcionarios responsables de nuestra política exterior. Deseo que la relación de amistad de larga data, entre ambos países, pueda restablecerse de la mejor manera,

Armando Quintero Martínez

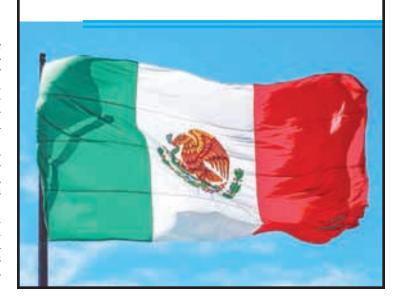





📣 Joseline Valdez muestra las marcas que le dejó la golpiza que le propinaron tres sujetos con pinta de militares. A la izquierda, protesta ante instalaciones del Poder Judicial por los atropellos.

CASO DE CINCO HOMBRES ASESINADOS EN NUEVO LAREDO

#### Acusan represalias de militares por denunciar ejecución extrajudicial

De 16 efectivos procesados, sólo dos siguen en prisión por el fuero civil

**SANJUANA MARTÍNEZ** 

NUEVO LAREDO, TAMPS

La golpiza que propinaron tres desconocidos a Yoseline Valdez le dejaron cicatrices en su rostro. Días antes, había llegado a su casa un grupo de militares encapuchados en cuatro camiones del Ejército para amedrentarla por haber presentado una denuncia contra ellos por presuntamente ejecutar extrajudicialmente en un operativo a su pareja Édgar Chavarría Rico.

Yoseline ofrece fotos, documentos y videos a La Jornada como pruebas de su dichos. Para entender lo que le ha sucedido se remonta al 18 de mayo del año pasado, cuando a las 14:30, los militares perseguían a su esposo por las calles de esta ciudad y a otros cuatro hombres que viajaban con él en una camioneta *pick up* negra: José Ángel Moreno Pool, Jorge Antonio Colector Pineda, José Isabel Rivera Vega y Clinton Alex Blucha Pérez.

Un video de un centro comercial en la colonia Los Encinos filtrado en aquel entonces a los medios de comunicación demostró que los cinco hombres fueron ejecutados extrajudicialmente por los militares. Las imágenes exhiben claramente a los militares alterando la escena del crimen simulando un enfrentamiento y colocando armas junto a los cadáveres.

"En el video se ve cuando los hincan, los esposan, los ponen contra

la pared, los ejecutan y luego les ponen armas", recuerda Yoseline al responsabilizar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de las recientes agresiones que ha sufrido por haberse atrevido a denunciar a los 16 militares presuntamente responsables, de los que únicamente fueron imputados siete y sólo dos siguen en la cárcel.

Es por eso que Yoseline, de 29 años, volvió el jueves 5 de abril a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar los hechos, según consta en la carpeta FED/ TAMP/NVO.LAR/0001098/2023 y responsabilizar al Ejército por lo que les pueda pasar a ella y a sus cuatro hijos.

'Tengo temor de que me puedan causar algún daño hacia mi persona físicamente o a alguno de mis hijos, ya que presenté una denuncia contra los elementos militares por la muerte de mi pareja en los hechos que se dieron el 18 de mayo de 2023 en la colonia Los Encinos, de aqui de Nuevo Laredo", según el texto de la denuncia.

#### El allanamiento

El pasado jueves 28 de marzo, los cuatro vehículos del Ejército llegaron a su casa a las 11 de la noche con las luces apagadas: "descendieron militares encapuchados apuntándonos directamente y alumbrándonos con las lámparas en la cara, metiéndose a mi casa argumentando que iban a realizar una revisión a

 $mi\,camioneta\,GMC\,Terrain\,modelo$ 2012 con placas de Texas estacionada dentro de mi domicilio", narra Yoseline al recordar que se encontraba con sus dos hijas, su hermano y una amiga.

¿Cuál es el motivo de la revisión?", les preguntó Yoseline y añadió: "yo estoy en medio de una demanda contra el Ejército en calidad de víctima".

Los militares se concretaron a decir que sólo "hacían su trabajo", pero nunca mostraron una orden de cateo o algún documento que acreditara la legalidad de ese allanamiento a su casa.

"Se quedaron contestándome de forma agresiva durante 20 o 25 minutos. Tomaron fotos de a la camioneta, a mí también, por lo que discretamente saqué mi celular y tomé estas fotos que estoy presentando, en donde se puede observar uno de los vehículos que dice en la puerta: Ejército Mexicano, número 0916609."

Tres días después, tres desconocidos con pinta de militares ingresaron a su casa nuevamente en la noche y la empezaron a golpear: Yo estaba en el piso intentando cubrirme, pero ya tenía la cara llena de sangre y pude ver que me tomaban video"

#### Impunidad castrense

El caso de las ejecuciones extrajudiciales cometidas presuntamente por 16 militares de fuerzas especiales en Nuevo Laredo, en mayo

del año pasado, está cubierta de "impunidad", según afirma Raymundo Ramos Vázquez, director del Comité de Derechos Humanos de Tamaulipas.

En junio del año pasado, luego de difundirse el video que confirmaba la participación de los militares en estas ejecuciones, las autoridades mexicanas detuvieron a 16 miembros de las fuerzas armadas con órdenes de aprehensión otorgadas por el juzgado primero de control de la primera Región Militar e ingresados a una prisión castrense.

Siete meses después ya habían sido liberados 13 por el fuero militar y sólo quedaron recluidos tres, aunque después también fueron liberados, entre ellos un teniente coronel responsable del operativo. Explica: 'como se trata de fuerzas especiales del Ejército, los involucrados en estos homicidios, mágicamente en una audiencia de vinculación no se presentó un superior a ratificar los cargos y liberaron en el orden militar a los 16 detenidos".

Después, un juzgado de Reynosa procesó en el fuero civil por homicidio calificado a siete militares: José Luis Nava Martínez, Armando Alexi Lubiano Marcos, Benito Juárez Gómez, Ángel Mario Herrera Aguilar, Filiberto Chávez Mar, Carlos Torres Arias v Julián Quiñones Martínez, de los cuales fueron liberados cinco y sólo dos permanecen en prisión.

Ramos Vázquez denuncia la impunidad que sigue cubriendo a militares acusados de graves delitos

y, en este caso, la complicidad de jueces del Centro de Justicia Penal Federal de Tamaulipas con residencia en Reynosa, como Marcos Guadalupe Sáenz Torres y Ricardo Ignacio Rivera Pacheco.

Los familiares de las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales se manifestaron afuera de los juzgados: "Es que en el fuero civil sucede la misma impunidad. Imputaron a la mitad de los militares responsables, pero uno de esos jueces de control beneficia a los responsables con la medida cautelar de presentarse a firmar periódicamente a cinco de los militares procesados y deja detenidos solamente a dos. Es decir, en estos crímenes participaron 30 militares, solamente encuentran responsabilidad en 16, pero el fuero militar los liberó a todos y en el fuero civil imputan a siete, y de esos solamente vinculan a proceso a dos. Todo esto frente a la pasividad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos".

#### La intimidación

A pesar de que los abogados de las víctimas advirtieron al juez federal que dejar en libertad a la mayoría de los militares implicados en las ejecuciones extrajudiciales significaba un grave peligro para las familias de los fallecidos, el juzgador hizo

"Aquí la complicidad es del Esta-do mexicano, porque están implicadas en esta impunidad dos instituciones: la Sedena y la FGR. Esto que pasó con Yoseline confirma la advertencia más grave que le hicimos saber al juez de control y que no nos hizo caso porque en México la justicia no se aplica por igual a los civiles que a los integrantes de las fuerzas armadas. La justicia no es pareja", dice Ramos Vázquez.

Añade: "La finalidad es mandar un mensaje a las familias de lo que les puede pasar si continúan con el juicio, que se encuentra en su etapa intermedia. Es un mensaje de muerte y un mensaje para los abogados, los defensores de derechos humanos y los periodistas, de que el poder militar está por encima de las instituciones de justicia".

Advirtió que este allanamiento de la casa de Yoseline, como víctima indirecta de una ejecución extrajudicial, les da elementos para acudir no solamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también al relator de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU: "En México no hay justicia pareja. Este gobierno salió más militarista que todos".

Para el defensor de derechos humanos, es evidente el vínculo que existe en el allanamiento de los militares a la casa de Yoseline con la posterior golpiza que sufrió: "Es muy probable que estas represalias vengan de los militares, pero con actores diferentes. Todos pertenecen a la Sedena, pero probablemente los que están cometiendo este acoso y amenazas pertenecen al séptimo regimiento de caballería con sede en Nuevo Laredo".

Exigió la reubicación de ese regimiento por ser uno de los que han cometido más delitos: "Llevan más de 50 ejecuciones extrajudiciales en una década. Es uno de los regimientos más sanguinarios e impunes. Si no atienden nuestra petición, este regimiento se va a convertir en los futuros Zetas de México".



#### Repudio a la invasión de la embajada de México en Ecuador

Montevideo, 6 de abril de 2024.-Los integrantes de la colectividad uruguaya que encontraron asilo político en México durante la dictadura cívico-militar en nuestro país expresamos nuestro más enérgico repudio ante la violación del derecho internacional perpetrada por el gobierno de Ecuador, mediante la invasión de la sede de la embajada de México en su territorio.

Condenamos firmemente cualquier acto que vulnere la inviolabilidad de los recintos diplomáticos, pilares fundamentales de las relaciones internacionales y el derecho de asilo. Asimismo, exigimos el respeto absoluto a la integridad física y moral de las personas que forman parte del cuerpo diplomático mexicano, quienes fueron objeto de violencia durante el allanamiento de la embajada. Es imperativo garantizar su seguridad y facilitar su retorno seguro a México.

Recordamos con dolor cómo, en tiempos de opresión, el ingreso forzado al predio de la embajada venezolana en Uruguay condujo al secuestro y posterior desaparición de la maestra Elena Quinteros. De igual manera, rememoramos el asedio a la embajada de México en Uruguay y la valiente actuación del entonces embajador don Vicente Muñiz Arroyo, quien jugó un papel crucial en la protección de las vidas que buscaban refugio. La sociedad uruguaya ha reconocido la labor del embajador, reconocido e inmortalizado con una calle y un espacio libre en su nombre en la ciudad de Montevideo.

Desde nuestra experiencia como exiliados, hacemos un llamado a la sociedad uruguaya para condenar las acciones del gobierno ecuatoriano y brindar el más amplio respaldo al gobierno y al pueblo de México en estos momentos difíciles. La solidaridad internacional y el respeto por el derecho internacional deben prevalecer ante cualquier intento de violar los principios que rigen la convivencia pacífica entre las naciones.

Saluda atentamente,

Colectivo de Ex Exiliados Políticos Uruguayos en México-UruMex.

Alice Altesor, Ricardo Améndola, Rafael Arocena, Sergio Baico, Osvaldo Baluga, María Barrio, Santiago Bernárdez S., Guillermo Bodner, Daniel Braidot, Cristina Bustos, Gabriela Campodónico, Rafael Canetti, Rodolfo da Costa, Valentina da Costa, Heber de León, Raúl Defranco, Gonzalo Delgado P., Amparo Delgado, José Pablo Dimitriadis y siguen las firmas.

**ENTRE VIERNES Y SÁBADO BAJARON DE 71 A 59** 

#### Reporta Conafor reducción en la cifra de incendios forestales

En Oaxaca, se incrementó la superficie siniestrada

JARED LAURELES

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) reportó una disminución de incendios forestales en el país, ya que mientras el viernes había 71, ayer continuaban 59 conflagraciones activas con una superficie preliminar afectada de 27 mil 258 hectáreas.

En Oaxaca, sin embargo, se incrementó la superficie siniestrada, ya que pasó de 9 mil 370 a 12 mil 117 hectáreas. El incendio más grande en esa entidad afectaba 9 mil 500 hectáreas en San Miguel Chimalapa en los predios Benito Juárez, López Portillo y Ciénega de León, y empezó el 24 de marzo; hasta ayer se había logrado 65 por ciento de control, es decir que no hay riesgo de que se amplíe, indicó la Conafor. En tanto que en el incendio del predio La Ciruela, con 2 mil 500 hectáreas afectadas, se reportó 50 por ciento de control.

La Conafor señaló que ambos incendios se presentan en un bosque de pino, pino-encino y bosque mesófilo de montaña, y en la zona laboran 279 combatientes, quienes recibirán apoyo de más personal proveniente de los estados de Tabasco y Querétaro.

Respecto al incendio forestal que inició el pasado 27 de marzo en San Bartolomé, en el Nevado de Toluca, aseguró que está controlado en su totalidad y 90 por ciento liquidado, es decir que ya no hay focos de calor.

En el 10 por ciento restante en la comunidad San Bartolomé y el municipio de Villa Guerrero se llevarán a cabo acciones de vigilancia hasta que no exista humo. La superficie preliminar afectada es de 630 hectáreas, indicó la Conafor.



#### **UDEG CONDENA IRRUPCIÓN VIOLENTA DEL GOBIERNO** DE ECUADOR EN EMBAJADA DE MÉXICO EN ESE PAÍS Y APOYA AL GOBIERNO DE MÉXICO EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y EL DERECHO INTERNACIONAL

El viernes 5 de abril, la policía ecuatoriana irrumpió de manera violenta en la sede diplomática del Gobierno Mexicano en Quito, con autos blindados y agentes enmascarados, para llevarse a un ciudadano ecuatoriano aceptado para recibir asilo político.

Estos hechos violentan la soberanía de nuestro país y violan flagrantemente el derecho internacional y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, tratado fundamental que establece el marco legal para las relaciones entre naciones independientes y soberanas.

Dicha Convención dicta normas claras para la protección de las misiones diplomáticas y su personal, considerando la inviolabilidad de las embajadas como uno de sus principios fundamentales.

La comunidad de la Universidad de Guadalajara, a través de sus autoridades, condena estos hechos y se solidariza con el Gobierno de México y las y los integrantes de la misión diplomática de nuestro país en Ecuador y respalda las acciones emprendidas por el Presidente López Obrador y la Canciller Alicia Bárcena.

Hacemos votos para que este conflicto no escale y se resuelva a través del diálogo y dentro de los marcos establecidos por el derecho internacional, contribuyendo así a la estabilidad y la paz entre dos naciones hermanas y democráticas.

#### ATENTAMENTE

"Piensa y Trabaja"

"30 años de la autonomía de la Universidad de Guadalajara y de su organización en Red" Guadalajara, Jalisco, 07 de abril de 2024



#### **BAJO LA LUPA**

"Lavender": la inteligencia artificial de Israel para aniquilar a "marcados" palestinos civiles (sic)

#### **ALFREDO JALIFE-RAHME**

O ACABA DE asombrar la alta letalidad tecnológica y la inimputabilidad del ejército de Israel. El mismo 1º de abril, casi en forma simultánea, ocurrió el asesinato de siete voluntarios de World Central Kitchen y la demolición del consulado de Irán en Damasco, donde fallecieron 16 personas, entre ellas el general Mohamad Reza Zahedi (y su adjunto, el general Mohammad Hadi Hajriahimi), quien coordinaba al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) con Siria y Hezbollah de Líbano (https://bit. ly/43NNLvT), lo que está a punto de desatar una guerra regional (https://bit.ly/43R1xxK).

SIEMPRE POSTULÉ QUE detrás de la cortina de humo del premier Netanyahu en Gaza se encuentra librar su "guerra final" contra Irán (https://bit.ly/3QfxZEP), jalando a EU, para así posicionarse como el único hegemón en el Medio Oriente. Días antes, Israel había perpetrado una carnicería -400 "militantes", la mitad niños y mujeres de Hamas y Jihad islámica, con 900 prisioneros (https://bit. ly/3TMWwC2)- en el hospital Al Shifa (que significa "sanación"), el máximo de Gaza, después de un sitio inhumano de dos semanas.

EN "OCCIDENTE" CAUSÓ mayor conmoción, no sin justa razón, el asesinato colectivo de siete voluntarios de World Central Kitchen y no le inmutó en la misma medida y/o proporción el asesinato colectivo de más de 33 mil palestinos, al corte de hoy, en su mayoría mujeres y niños. No falta quienes aduzcan que el exagerado número de víctimas civiles palestinas por el ejército israelí se debe a su uso del sistema "Lavender": la inteligencia artificial para aniquilar a una larga lista de 37 mil (¡megasic!) civiles palestinos "marcados" como supuestos aliados de la guerrilla sunnita de Hamas.

EL CINEASTA Y periodista israelí Yuval Abraham expuso en +972 Magazine y Local Call el sistema "Lavender", basado en inteligencia artificial del ejército israelí, con el fin de aniquilar a los "marcados" palestinos civiles (https:// bit.ly/3VShzFN). Seis funcionarios de espionaje de Israel filtraron el papel de Lavender en la guerra de Israel contra Hamas en la franja de Gaza. Abraham remite a un libro de hace tres años, El equipo humano-máquina: cómo crear sinergia entre la inteligencia humana y artificial

que revolucionará nuestro mundo (https://bit. ly/43SLRtZ), del brigadier general Y. S., hoy comandante de la unidad de espionaje israelí de élite 8,200.

TRES AÑOS MÁS tarde, Abraham aduce que tal "maquina (sic) existe" cuando "el ejército israelí ataca sistemáticamente a los individuos marcados mientras se encuentran en sus hogares, usualmente en la noche, cuando está su familia entera", y que cuenta con sistemas automatizados adicionales como "Where's Daddy? (¿Dónde está papá?)". ¡Qué crueldad!

SEGÚN ABRAHAM, ISRAEL posee otro sistema de IA: The Gospel (El Evangelio, https:// bit.ly/3J8WgIs)". La diferencia entre The Gospel y Lavender radica en que el primero se especializa en destruir inmuebles, mientras que el segundo implementa el asesinato de la lista de "marcados" palestinos civiles, lo cual no obsta para que ambos sistemas de IA sean usados en forma simultánea.

EL EJÉRCITO ISRAELÍ desechó, en el rotativo británico The Guardian, muy cercano a Israel, los asertos "sin ninguna base" de sus seis funcionarios espías (https://bit.ly/3xrbcz4) y coloca en tela de juicio el programa de IA que "no es un sistema (sic), sino simplemente una base de datos cuyo propósito es contrastar las referencias de las fuentes de espionaje con el fin de producir capas actualizadas de información de las operaciones militares de las organizaciones terroristas".

YA DESDE DICIEMBRE del año pasado una evaluación del espionaje de EU reveló que las "bombas tontas" (dumb bombs) no guiadas habían sido usadas en "casi la mitad de los ataques de Israel a Gaza (https://wapo.st/3vwerF2) Desde su legendaria inimputabilidad, Israel usa a su antojo tanto bombas de "alta precisión" como sus "bombas tontas" no guiadas con el fin de infligir el máximo daño inimaginable a civiles palestinos, familias enteras y sus inmuebles. ¡El Apocalipsis cibernético palestino!

http://alfredojalife.com https://www.facebook.com/AlfredoJalife https://vk.com/alfredojalifeoficial https://t.me/AJalife https://www.youtube.com/channel/UClfxfOThZDPL\_c0Ld7psDsw?view\_as=subscriber https://vm.tiktok.com/ZM8KnkKQn/ https://twitter.com/AlfredoJalife Instagram: https://instagram.com/ alfredojalifer?utm\_source=qr (@alfredojalifer)

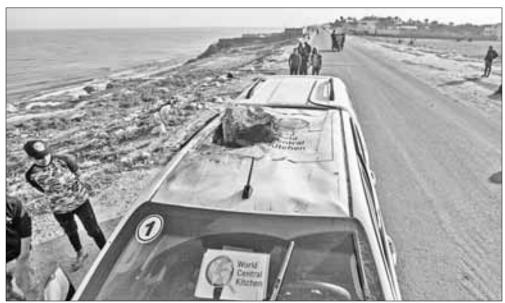

En Occidente causó conmoción el asesinato el pasado martes, a causa de un ataque israelí,

de siete voluntarios de World Central Kitchen que llevaban alimentos a Gaza. Foto Ap

#### Diagnóstico temprano de déficit de atención, todavía en niveles muy bajos, alertan expertos

#### **FERNANDO CAMACHO SERVÍN**

Aunque en años recientes hay cada vez más conocimiento a propósito de lo que significa el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), sigue habiendo muchos estigmas y prejuicios contra las personas que viven con este padecimiento, lo que lleva a tener niveles de diagnóstico temprano muy bajos y, por lo tanto, a pacientes con una vida adulta muy complicada.

Así lo advirtieron especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quienes subrayaron la importancia de que las personas puedan mejorar su calidad de vida a través de un enfoque que combine las terapias sicológicas con la medicación adecuada y la creación de "entornos comprensivos", para evitar que sean marginados socialmente.

En el Encuentro Diversa-Mente, organizado por dicha casa de estudios para visibilizar el tema de las neurodivergencias, el sicólogo social Emmanuel Guerrero Medina, experto en educación inclusiva, resaltó que el TDAH es un padecimiento que afecta la capacidad de atención y regulación emocional de una persona, pero no define su valía o potencial.

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Epidemiología Siquiátrica, 6 por ciento de la población de entre 6 y 16 años de edad sufre de este trastorno, lo que

equivale a cerca de un millón 600 mil niños y niñas, de los cuales sólo 8 por ciento cuenta con un diagnóstico y tratamiento adecuados.

Guerrero enfatizó que los pacientes con TDAH tienen derecho a la inclusión educativa, social y laboral, y deben ser escuchados y considerados en el diseño de sus abordajes terapéuticos, en vez de ser tratados como "objetos" que no pueden opinar sobre su enfermedad.

Por su parte, el paidosiquiatra Pablo Mayer Villa indicó que el tratamiento temprano a este padecimiento debe apoyarse con los medicamentos adecuados en los casos donde sea posible, ya que "está comprobado que así mejora la funcionalidad, disminuye la sintomatología, disminuyen las comorbilidades y aumenta la calidad de vida" de los pacientes.

Lo anterior debe ir acompañado de terapias de diversos tipos y de la creación de entornos amigables para quienes viven con este trastorno del neurodesarrollo, afirmó el también coordinador de la licenciatura en sicología biomédica de la UAM Lerma.

Mayer resaltó que el TDAH es una condición que afecta el lóbulo frontal del cerebro y tiene 4.8 por ciento de prevalencia. De no ser diagnosticado a edades tempranas, muchos pacientes estén en un riesgo alto de tener dificultades sociales, académicas y laborales, e incluso caer en uso abusivo de sustancias.

#### Busca el IMSS incorporar a 4.5 millones de usuarios en la cultura del ejercicio físico

En el contexto del Día Mundial de la Actividad Física, que se conmemora cada 6 de abril, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó una jornada de reactivación a nivel nacional, con la que busca concientizar sobre la importancia de hacer ejercicio y mantener hábitos de vida saludables.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que desde 2022 se cuenta con un Programa Nacional de Activación Física, cuya meta es incorporar a 4.5 millones de usuarios, impactar a 20 por ciento de la población derechohabiente a nivel nacional para 2025 e incidir en el desarrollo de la actividad física por los próximos 10 años.

Durante el banderazo a las actividades, Héctor García Antonio, coordinador técnico de Cultura Física y Deporte del IMSS, dijo que es necesario generar una cultura del eiercicio físico que lo haga parte de la vida cotidiana a fin de prevenir enfermedades, evitar llegar a los hospitales y fomentar la salud mental.

"Es la mejor herramienta que podemos difundir, porque el ejercicio no solamente previene enfermedades, también da muchos valores: disciplina, principios deportivos, convivencia social, fortalecimiento de las relaciones interpersonales", dijo.

Para promover el ejercicio físico y hábitos saludables en sus trabajadores, García Antonio anunció que desde la próxima semana se implementarán los martes y jueves clases gratuitas de ZumbIMSS y yoga en las sedes del Seguro Social en Reforma y el Conjunto Colonia.

Las actividades iniciaron este viernes con el banderazo de salida en el conjunto Colonia del Seguro Social, en Ciudad de México, donde se dieron cita usuarios y trabajadores para participar en un circuito deportivo-recreativo que incluyó ejercicios de taekwondo, cardiobox, yoga, pruebas de condición física, entre otros.

De la Redacción



#### Recordando a Fito

#### **ROLANDO CORDERA CAMPOS**

110 de abril, Adolfo (Fito)
Sánchez Rebolledo cumpliría
82 años. Sensible y con alma
de pintor y de poeta, atento
observador de la realidad y sus
múltiples contradicciones, polemista agudo, hombre de izquierda, revolucionario
gustaba decirlo, demócrata convencido.
Siempre al lado de los movimientos proletarios como nos lo planteara don Rafael
Galván en las duras y las maduras.

Persuadido, como muchos de nosotros, de la necesidad de edificar bases firmes para la participación política democrática, no dejó de criticar que buena parte de los cambios políticos, introducidos gracias a la transición a la democracia, hayan estado concentrados en la mecánica electoral, en lograr tener procesos equitativos y vigilados que han desembocado en escenarios competitivos y en congresos y poderes multicolores, pero sin haber introducido cambios mayores en nuestro régimen político. Tampoco hemos podido entrar en el régimen social implantado en diversos momentos de la postrevolución y reivindicado en los años de la insurgencia sindical que terminaría derrotada después de años memorables de compromiso y movilización de bases y dirigentes.

Como muchos, aplaudió acciones y posiciones de López Obrador y criticó fuerte y claro las tácticas que le parecieron obstruían la construcción de una verdadera corriente política nacional, una opción capaz de articular un programa de reformas rumbo a un genuino proyecto alternativo de nación. Sin haber visto el triunfo electoral en 2018 de López Obrador, el 28 de junio de 2012 escribía (Adolfo Sánchez Rebolledo, "Por López Obrador", *La Jornada*):

"El domingo iré a votar por Andrés Manuel López Obrador por segunda ocasión (...), convencido que México requería un cambio que sólo puede venir de una gran coalición popular, orientada hacia la izquierda. El primer sexenio de la alternancia (2000-2006) fue catastrófico y terminó en un franco retroceso antidemocrático (...). López Obrador construyó su propuesta a partir de un eje: 'Por el bien de todos, primero los pobres', claro reconocimiento de que hacía falta una política de Estado dirigida a reorientar el crecimiento y a saldar cuentas con la desigualdad (...). Una política distinta presupone, a estas alturas, reflexionar a fondo sobre el papel de México en el mundo interdependiente de hoy para forjar una postura acorde con los principios fundadores de la República. En pocas palabras: devolver al Estado la capacidad para actuar en un escenario cada vez más complejo que, lejos del recetario, exige una política propia para el crecimiento y el desarrollo sustentable."

Si convenimos, como apuntaba Fito, que una política distinta presupone devolver al



Como muchos, aplaudió acciones y posiciones de López Obrador y criticó las que consideró que obstruían la construcción de una verdadera corriente política nacional

Estado la capacidad para actuar, es claro que este gobierno falló; no caminó hacia la erección de un Estado de bienestar digno de ese nombre ni otorgó vigencia plena al mandato constitucional en materia de protección de los derechos humanos.

Rebasado o incapaz, convirtió en palabra prohibida la reforma fiscal; discordante actuación de un gobierno que proclamó como lema central "Por el bien de todos, primero los pobres". pero se negó a poner en el centro del quehacer del Estado los temas fundamentales de la desigualdad y el desarrollo; que renunció a atender la cuestión social como una empresa de política y reforma económicas, entendida como misión fundamental de un Estado social de derecho y derechos. Incapaz, en suma, de convocar y realizar una reforma del Estado, hacendaria, tributaria y del gasto, que le diera congruencia y robustez a sus estrategias de transformación social.

Reforma fundamental que sólo es posible mediante un amplio consenso y el despliegue de la capacidad de convocar a amplios sectores de la sociedad a construir un renovado pacto social que ordene nuestra convivencia comunitaria en torno a un gran compromiso nacional: la redistribución social progresiva.

Sólo así puede la nación ser transformada e iniciar una nueva senda de democracia y desarrollo.

Salud querido Fito; cariño para Carmen y Paula.

#### Diplomacia pendenciera de Ecuador

#### ANTONIO GERSHENSON

ra de esperarse. Otro mandatario latinoamericano se ha propinado un espectacular *autogol*, al violar el derecho internacional invadiendo territorio soberano de una embajada reconocida por su gobierno.

Al parecer, Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, presidente de Ecuador, no conoce los convenios que resguardan los derechos internacionales de asilo político. O tal vez los ignore por voluntad propia.

Recordemos cómo el gobierno de Lenín Moreno autorizó una especie de autoviolación diplomática al permitir que el grupo de espionaje llamado Scotland Yard irrumpiera en su propia embajada para arrestar –ilícitamente– a Julian Assange, periodista refugiado político en esa sede ecuatoriana durante siete años.

No queda duda, para dirigir un país no sólo es necesario obtener la mayoría de votos libres, es necesario que el aspirante a gobernar demuestre, con hechos, el incuestionable perfil político y, sobre todo, una incorruptible voluntad democrática.

En el caso de Daniel Noboa, empresario ecuatoriano y también estadunidense, ha demostrado ignorancia en los asuntos de política exterior, aunque también queda en evidencia su gran falta de cultura general y conocimiento sobre los convenios que ha firmado el país que gobierna.

Podríamos suponer, en todo caso, que la violación a la embajada mexicana se trata de una especie de ignorancia supina, combinada con una postura arrogante y pendenciera. Y si no es así, ¿por qué el trato violento al cuerpo diplomático mexicano?

La política exterior ecuatoriana está diseñada, en el gobierno actual, para ser un enclave intervencionista por parte de Estados Unidos. El repudio a los gobiernos progresistas del área por parte de la oligarquía estadunidense y la nacional, mantiene vigente la posibilidad de intervenir militarmente en todo aquel país que se atreva a defender su independencia y soberanía, que afecte la economía y la



Al más puro estilo gringo, un comando policiaco asaltó la soberanía de un país hermano política de los gobiernos republicanos o demócratas.

Claramente, el gobierno de Ecuador justificó las medidas tomadas para secuestrar a Jorge David Glas Espinel, vicepresidente en el gobierno de Lenín Moreno y expulsado posteriormente, acusado de desviar fondos para programas sociales durante el periodo de Rafael Correa, ex presidente de esa nación.

En 2007, Glas dirigió el Fondo de la Solidaridad de ese país sudamericano, con la instrucción de utilizar las ganancias de esa organización para invertirlas en diversos programas sociales que caracterizaron al gobierno de Correa.

En el caso del secuestro de Glas, puesto que ya era refugiado político en la embajada de México, el asalto a la sede y maltrato al personal diplomático no procede como acto legal inscrito, ya sea en el convenio de Viena o en cualquier otro referente al derecho internacional.

La declaración de las autoridades judiciales ecuatorianas intenta avalar el atropello al territorio de la embajada de México en Ecuador. Y, por más que quieran disfrazar de lícito el acto de secuestro a un ex funcionario, la violación al derecho internacional de asilo político la han consumado.

Esta forma de actuar es un signo de que Noboa, además de poner en riesgo a la población ecuatoriana, también se autodevalúa como gobernante.

Cometieron un delito demasiado provocador. El 5 de abril de 2024

violaron flagrantemente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. La embajada mexicana, en cualquier parte del mundo, tiene derecho a proporcionar el asilo a quien lo solicite, por la razón que sea y, por supuesto, por motivos de persecución política.

En el artículo 22 de la convención firmada por Ecuador en 1961, claramente está escrito que son inviolables todos los espacios de las misiones diplomáticas. Ningún sitio puede ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución por parte de las autoridades del Estado receptor, es decir, de Ecuador, en este caso.

Al más puro estilo *gringo*, un comando policiaco asaltó la soberanía de un país hermano. Porque así nos hemos identificado históricamente.

La opinión internacional está fijando su postura. Varios países, entre ellos, Brasil, Cuba, Nicaragua, Chile, Venezuela y otros más, han manifestado su apoyo al pueblo y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, único presidente en funciones que ha solicitado personalmente al presidente Joseph Biden que se respeten los derechos humanos violentados por su política belicista y atrasada en cuestión humanitaria.

Bienvenida la solidaridad internacionalista. Aunque les afecte emocionalmente a los amplios sectores de la caduca oligarquía mundial.

antonio.gershenson@gmail.com @AntonioGershens



# Los campesinos que inventaron el futuro

**JAIME ORTEGA\*** 

110 de abril se cumple un aniversario más de la muerte de Emiliano Zapata, ultimado en 1919, y el 17 de abril, desde 1996, se celebra el Día Internacional de las Luchas Campesinas; con motivo de ambas fechas escribimos las siguientes líneas. A finales de 1958 y el inicio de 1959 se inauguró un complejo entramado de batallas de los sectores subalternos –obreros y campesinos- en el México del esplendor autoritario. Asegurada la unidad de la élite política, que en el contexto electoral no sufrió grietas en la elección de Adolfo López Mateos, éste inició su mandato con el golpe de fuerza contra el movimiento ferrocarrilero. En un tramo temporal paralelo y subsiguiente, sufrían derrotas similares los maestros, los petroleros y los telefonistas, condenando a la acción colectiva del movimiento a una situación de congelamiento por al menos una década.

Aunque la mayor parte de los núcleos interpretativos contemporáneos, ceñidos al corsé de la transición, han disminuido la referencia al periodo 1958-1959, concentrándose en cambio en la ruptura cultural producida a partir de 1968, como si lo ocurrido en ese año fuera un rayo que cae en cielo sereno, es preciso volver a repasar la movilización de aquel primer lustro. Frente al dominio intelectual que identifica el proceso de democratización como ejercicio urbano, asociado a los sectores "modernos" y "cosmopolitas", advertimos que sepultar la activación social ocurrida en la compleja sociedad rural de la época tiene costos altos para la memoria democrática. El principal de ellos es el de ignorar la profunda raíz campesina del proceso de obtención de derechos y libertades, en pos de colocar la democracia como el resultado de pactos entre élites, burocracias, expertos y académicos, quienes fungieron como los arquitectos y principales beneficiarios de las instituciones de corte electoral y aledañas.

Así, entre 1959 y 1964, una ola intensa de movilización sacudió al mundo rural. Dispersa, muchas veces desorganizada y sin vasos comunicantes, ella permite entrever los principales motivos que luego reaparecerán bajo la férula de la transición. Fueron los campesinos quienes rompieron –brevemente– la muralla de contención de las organizaciones corporativas, construyendo la Central Campesina Independiente en 1963, haciendo a un lado el monopolio de la Confederación Nacional Campesina. Sin embargo, su lucha se extendió a todos los poros de la vida social, rebasando los marcos corporativos.

Durante este periodo protagonizaron sucesivos combates por la transparencia de la resolución de expedientes agrarios, los cuales se encontraban en manos de una burocracia política que solía favorecer a los cenecistas. Al pugnar contra el privilegio decisorio del burócrata sobre el reparto agrario, alertaron de la importancia de la lucha contra la corrupción como mecanismo de sometimiento político e ideológico. En Mexicali, Baja California, nuevos sectores

de productores se vieron sacudidos por la impronta contaminante de agua salinizada proveniente del suelo estadunidense, planteando con ello una nueva demanda ecológica que increpó por igual a empresarios del otro lado de la frontera como a los políticos locales omisos. Los ejidatarios en las orillas de la Ciudad de México -en Santa Martha o en lo que después sería Satélite-resistieron las formas del despojo asociado a la creciente urbanización capitalista. La lucha electoral no sólo se concentró en el Frente Electoral del Pueblo en 1964, sino que se replicó en frentes estatales y municipales, como en la propia Baja California, pero también en Guerrero, Coahuila y Sinaloa, adelantando más de una década la "utopía viable", como calificó López Mojardín a la lucha municipal. En esta batalla se demuestra que ni en lo electoral el PRI fue actor exclusivo. Por supuesto que las luchas campesinas sufrieron la embestida represiva a manos tanto de guardias blancas como de cuerpos policiacos y del Ejército: matanzas, encarcelamiento –incluso de candidatos en periodo de elecciones- y masacres era el grueso de la actividad en estados como Guerrero.

La libertad política, la democracia electoral, la lucha contra la corrupción, la demanda de transparencia, un ecologismo primigenio, la resistencia de la modernidad urbana, la búsqueda de decidir sobre sus propias organizaciones son los motivos articuladores patentes con intensidad en el ciclo 1959-1964. Este periodo configura el conjunto de demandas que después serán procesados en la forma de un verdadero blanqueamiento a manos de los discursos de la transición. Las principales vetas de la democracia no ocurrieron privilegiadamente en las iluminadas calles de Reforma, en los pulcros salones de alguna universidad ni tampoco en los encuentros sociales de las élites, sino que fueron producto de los combates plebeyos.



#### Fueron ellos quienes dieron sustento a la raíz plebeya de la democratización

Como en 1914, cuando los ejércitos campesinos se encontraron en la Convención de Aguascalientes y en su Programa de Reformas plantearon lo que sería el germen de la Constitución social de 1917, la movilización la sociedad rural a inicio de la década de 1960 inventó el futuro democrático. Para solventar la deuda del reconocimiento siempre es necesario insistir en lo determinante de su presencia para minar el autoritarismo, al tiempo que es preciso recordar que sostenían tanto la insistencia en la necesidad de la protección social por parte del Estado como la proclividad por la autogestión cotidiana. Contra el relato del festejo modernizante, hay que insistir en que las clases medias, los consultores y expertos no fueron los productores del registro democrático, sino que apenas recogieron lo que los desheredados, parias y empobrecidos campesinos ya habían aventurado como su propio sendero. Pese a quienes decretan desde hace cuatro décadas la inadecuación histórica del campesinado e incluso una supuesta y definitiva extinción, es preciso evocar que fueron éstos los que dieron sustento a la raíz plebeya de la democratización; por tanto, son parte medular de la contemporaneidad. \*Investigador UAM

#### Elecciones y provocaciones

ÁLVARO ARREOLA AYALA\*

e la mano, la política y las elecciones se acompañan en cualquier democracia. La relación se mantiene a lo largo del tiempo básicamente porque ambos espacios se entrecruzan y nos explican históricamente el ejercicio del poder y el actuar de nuestros gobernantes. En los estados modernos, ningún fenómeno es tan común como el de las elecciones; es decir, éstas representan el resultado democrático con el que se elige a los representantes del pueblo.

Por ello, entender la política y las elecciones es comprender cómo y de qué manera los hombres luchan, alcanzan y mantienen el poder. Así, los relevos políticos que suceden en cada elección son muestra de una manera particular de practicar la política. Es decir, en México, como en cualquier otro territorio donde el poder político se alcanza por medio de comicios, la política refleja un determinado desarrollo de la democracia; una manera particular de representación y un modelo especial de relación entre los gobernantes y gobernados.

A partir del fin del proceso revolucionario, hablar de política y elecciones en México es informar, en primer lugar, que el fenómeno electoral no se ha interrumpido en más de 100 años. Ningún acontecimiento político, económico o social ha impedido la realización periódica de elecciones en nuestro país. Es un hecho relevante en nuestra historia moderna.

Sin embargo, hoy, cuando se está recuperando el sentido democrático del juego electoral, se presentan las mismas provocaciones obstaculizadoras que a lo largo del tiempo practicaban los políticos que hoy se identifican en la coalición PAN-PRI-PRD. Durante años, las elecciones fueron desdeñadas por los priístas. La legitimidad gubernamental se alcanzaba principalmente por la intervención del aparato estatal con recursos públicos en todas las elecciones y además por: a) el control corporativo de los trabajadores; b) el manejo de la opinión pública por conducto de los medios tradicionales de comunicación, y c) por medio de las reglas electorales. En una palabra, con y a través del fraude electoral se alcanzaba el poder.

Por ello, muchos ciudadanos que atestiguan esta sucesión presidencial de 2024 se siguen interrogando sobre la inaudita alianza de PRI y PAN. Millones de votantes se han alejado de esos partidos desde hace cinco años, pero lo que hoy rebasa toda su comprensión es esa desprestigiada coalición electoral. El predecible triunfo de la candidata Claudia Sheinbaum no se entendería sin la agudeza del comportamiento político de la sociedad actual, que vive con renovada simpatía el desmantelamiento de las prácticas patrimonialistas y anacrónicas, como la compra y coacción del voto. Una

democracia sin los viejos partidos no es una democracia frágil.

A priístas, panistas y los escasos perredistas que aún quedan no les interesan los comicios. Se oponen con violencia inaudita a que se consolide un régimen de sufragio efectivo. Insisten en su inadmisible experiencia de provocar escepticismo y temor destruyendo propaganda en diferentes lugares del territorio nacional, contratando organismos delincuenciales, como lo hacen en la Ciudad de México; haciendo correr múltiples rumores y mentiras sobre las figuras sobresalientes del gobierno actual.

Su oposición a una nueva legislación electoral es la evidencia de su empeño por preservar una mecánica diseñada por ellos, que confiere a las autoridades del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un amplio espacio para protagonizar escándalos donde no los hay. Consejeros y magistrados saben que la forma democrática de designación es la electiva y que ésta sigue siendo irremplazable. Cualquier decisión contraria a la libertad de expresión y competencia política tendría costos para la paz pública. No serán ellos quienes provoquen un rompimiento social.

Ya transcurrieron tranquilamente 10 meses del proceso electoral y evidentemente habrá más movilización de candidatos y partidos, pues en toda la República se sumarán a las campañas principales las de los aspirantes a los congresos y ayuntamientos. Seremos testigos de más bravatas que intentarán estimular alguna crisis política de importancia a escala regional. Sólo eso. En el rubro económico, que es el que decide la estabilidad del país, no pasará nada contrario a la salud republicana.



A priístas, panistas y escasos perredistas que aún quedan no les interesan los comicios

Algunos periodistas y los miembros de la coalición que dirigen algunos empresarios deben entender que el viejo sistema político mexicano está agotado. Inerte, irremediablemente desprestigiado. La repetición de un lenguaje y procedimientos violentos son ya inútiles e inoperantes. Lo que para algunos es caos, para otros es simplemente el ajuste gradual de un nuevo modelo político.

\* Sociólogo e historiador, investigador titular del IISUNAM

#### **La Jornada** Domingo 7 de abril de 2024

# DEENMEDIO

DEPORTES CIENCIAS CULTURA ESPECTÁCULOS

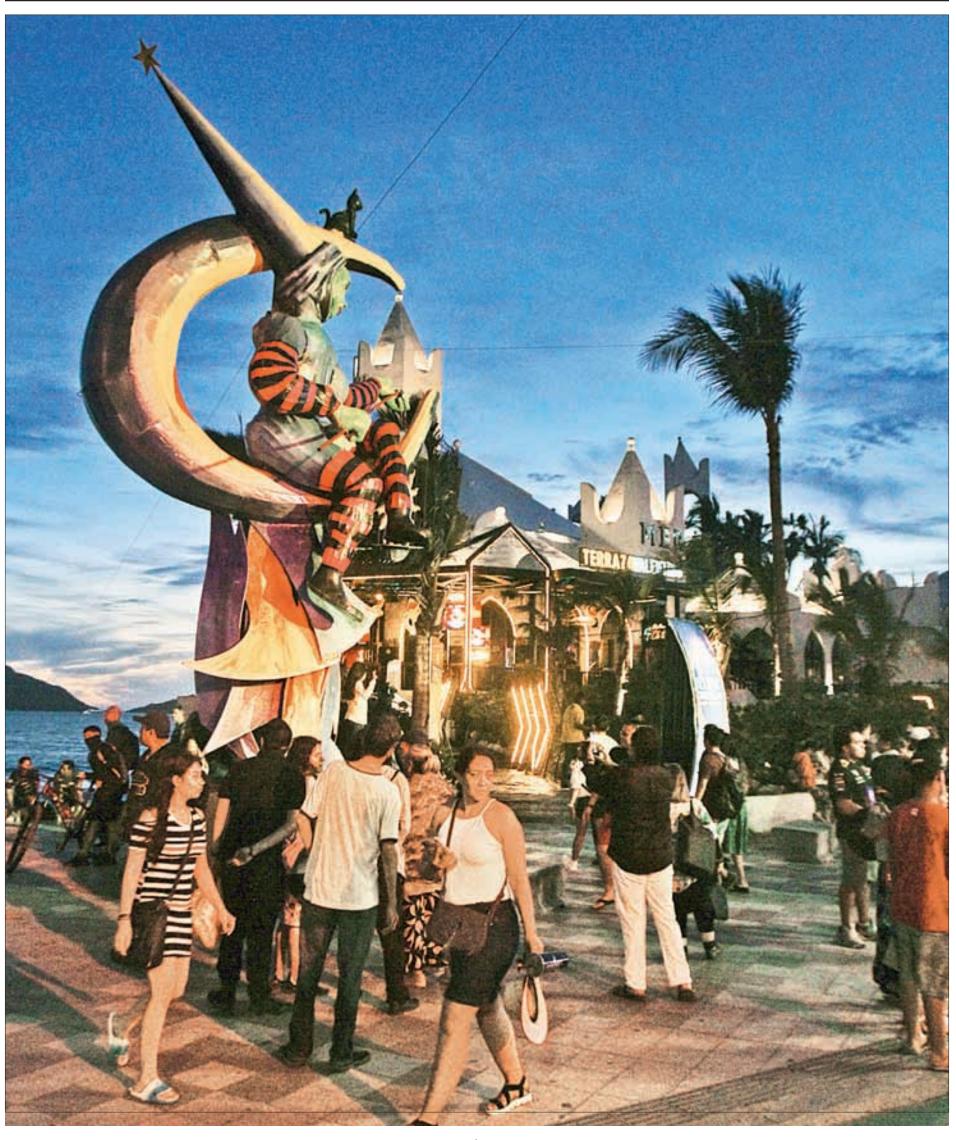

EN VÍSPERAS DEL ECLIPSE SOLAR, Mazatlán espera el arribo de 750 mil personas. La Sectur estatal informó que hay turismo que llega por primera vez de Europa, Asia y Estados Unidos y se reportó una ocupación hotelera del 98 por

ciento. En la imagen, visitantes pasean en el malecón donde se instalaron cinco esculturas del artista Henry Wilson relacionadas con el fenómeno astronómico. Foto Arturo Campos Cedillo CIENCIAS / P4a



# Bastián Rosales, niño prodigio de la guitarra, se presenta hoy en el Cenart

#### ÁNGEL VARGAS

A sus 11 años, Bastián Rosales es considerado un virtuoso de la guitarra. A la fecha, ha obtenido la friolera de 27 primeros lugares en concursos de México y el extranjero, entre estos últimos en Italia y España.

Ello no impide que se sienta "muy nervioso", lo mismo que emocionado, de cara al concierto que ofrecerá hoy a las 13:30 horas, en el Auditorio Blas Galindo, como parte del ciclo Cañones y cascadas, organizado por el Centro Nacional de las Artes en el mes del Día del Niño.

"La verdad sí tengo algo de nervios porque nunca he tocado en un auditorio tan grande; lo máximo que lo he hecho es para 120 personas", dice este pequeño nacido en la Ciudad de México de apariencia seria y hasta algo adusta, pero que a la menor oportunidad sonríe de forma plena y franca.

Para la ocasión, escogió un repertorio variado que da testimonio de sus alcances tanto en la guitarra clásica como en la flamenca, que incluye música desde Fernando Sor hasta Paco de Lucía, quien es uno de sus ídolos y principales referentes.

Estudiante de sexto año primaria en una escuela trilingüe, tomó por vez primera una guitarra a los cuatro años, impulsado por su padre, Iván Rosales, que si bien es abogado de profesión, siempre le ha gustado ese instrumento e incluso lo ha practicado como aficionado.

"Decidí enseñarle guitarra a mi hijo porque para mí era muy importante que, como parte de su formación, aprendiera un instrumento; estoy convencido de que le proporciona muchos beneficios. Pero conforme le iba enseñando, fue avanzando muy rápido hasta que llegó el punto donde no pude seguir haciéndolo y busqué maestros que se encargaran de su formación. Así comenzó a estudiar con maestros

de flamenco como Andrés Hernández *Pituquete* y Gerardo Amezquita *El Carrizo*."

Alrededor de los 7 años, el novel intérprete "dio el cambio de giro" al terreno clásico de manos de la guitarrista Nadia Borislova, su actual maestra.

Hasta la fecha se mantiene con clases particulares, pero justo ahora está en proceso de ingresar a la Facultad de Música de la UNAM, con el propósito de que el reconocido guitarrista mexicano Juan Carlos Laguna se convierta en su mentor.

Tener que elegir entre la guitarra flamenca y la clásica es una decisión difícil para Bastián, pues son dos mundos, sonoridades y umbrales emocionales de los cuales disfruta por igual. "Cada uno es muy diferente; por ejemplo, el clásico es mucho más tranquilo y expresivo, y el flamenco tiene diferentes ritmos, es de muchos rasgueos y muy pasional. Por eso me gustan mucho los dos", explica.

Aunque ensaya de forma diaria entre dos y tres horas, y cuando tiene compromisos artísticos hasta cuatro o cinco, Bastián Rosales considera que tiene una vida feliz en la que se da tiempo, por ejemplo, para jugar videojuegos con sus dos hermanas menores.

Sin embargo, asume que no es "un niño normal", porque son pocos los que a su edad, dice, "tienen un nivel tan avanzado en la guitarra", además de que no le gusta la misma música que a la mayoría de sus amigos y compañeros. "El reguetón no, por favor, es horrible".

A ello agrega que le disgusta "perder el tiempo en cosas que quizá no son tan importantes, como estar pegado al (teléfono) celular, y pues no aprovechar tanto la vida".

Sonríe con inocente picardía cuando se le pregunta si siempre es tan serio y su hermana menor lo niega con el dedo. No gusta mucho de los deportes, excepto de la natación y el tenis; el primero continúa

▲ El artista de 11 años, Bastián Rosales, escogió un repertorio muy variado para su recital en el Auditorio Blas Galindo, que va desde Fernando Sor hasta Paco de Lucía. Foto cortesía del Centro Nacional de las Artes

practicándolo, mientras el segundo debió dejarlo a raíz de la pandemia.

El pequeño guitarrista acepta que sí le interesa ser famoso, aunque sólo para que, a su debido tiempo, se facilite el ingreso a una escuela musical de renombre. También retoma el tema de la felicidad y asegura que es mucho más feliz cuando tiene la oportunidad de tocar su guitarra.

"No puedo decir bien lo que siento, pero siento mucho, y depende de la obra. Si es muy tranquila, me relajo, pero si es fuerte o ruda, pienso en cosas de terror o algo que me asuste para poder hacerla con más ganas"

#### Rosa Nissán

#### **ELENA PONIATOWSKA**

–Ele...

Rosa me convierte en una letra del alfabeto, la "l" de libro, la "l" de limón, la "l" de lágrima porque desde hace años, ella misma cubrió su cuerpo de letras y las hizo bailar la danza del vientre como buena oriental que atrae al Sol y a la Luna y a todos los vientos con el movimiento de sus velos y la súbita aparición de sinuosidades letales.

En los 60, Alicia Trueba fundó un taller de literatura en un gimnasio en el que era fácil escuchar una pelota de squash retumbar contra la pared. Ese taller lo había impartido Rosario Castellanos y, cuando el presidente Luis Echeverría nombró a Rosario Castellanos nuestra embajadora en Israel, una de sus alumnas me llamó por teléfono para saber si quería sustituirla.

No imaginé que en esa mesa de trabajo para 20 personas estaría sentada una Rosa de Jericó, una Rosa de cabello corto y risa fácil, una Rosa preguntona y alborotadora. Acepté con temor y a las 11 de la mañana enfrenté a mujeres bien vestidas con bolsas de cocodrilo. El taller tenía un título: "Escritura creativa". Me asusté y con voz insegura pedí que en ese mismo instante escribieran lo que habían sentido esa mañana al despertarse. "Tienen 15 minutos y van a leer sus textos en voz alta". Todas leyeron su escrito con una voz muy segura, tal y como Rosario les había enseñado.

¿De quién creen ustedes que fue el texto más fresco y más original? Obviamente de Rosa Nissán, cuyo rostro amé desde el primer momento en la mesa rectangular en la que 20 personas se sentaban a escribir. Entre las mujeres (sólo había dos hombres, uno de ellos mayor) vi una carita redonda y anhelante con una gorra como de bicicletero y una blusa escotada. Todas éramos mujeres de cierta edad. Ella, más joven, se disparaba entre las demás. Pronto pude comprobar que traía los textos más libres y más ganosos que las demás

Rosa Nissán supo liberarse de las reglas que nos imponen desde niñas. No nació libre, al contrario, nació dentro de una alambrada de prejuicios.

Las inesperadas lecciones que Rosa Nissán nos dio a lo largo de años de convivencia están reflejadas en su escritura que salta como un chorro de agua de la gran fuente de su vida: *Novia que te vea*, *Hisho* 



Su obra inspiró a otras mujeres a escribir su propia vida o la de sus antepasados que te nazca y Me viene un modo de tristeza son obras libertarias como lo es la gran crónica de su viaje a Israel.

Conocerla fue para mí un regalo de la corte celestial y empecé a tratarla cuando el entonces presidente de México, Luis Echeverría, nombró a Rosario Castellanos embajadora de México en Israel, debido a que heredé el taller de la autora de Poesía no eres tú, Balun Canán y Oficio de tinieblas.

En la larga mesa de trabajo para futuras escritoras apareció la carita redonda y el pelo corto de Rosa Nissán, y muy pronto de ese taller salieron otras voces sorpresivas, la de Silvia Molina, la de Guadalupe Loaeza, la de Alicia Trueba y sobre todo la de un gran escritor hoy hecho y derecho, Yuri Herrera.

Una mañana gris, Rosa llegó a mi casa en su carromato de gitana lleno de los más inesperados cachivaches y me gritó desde la calle: "Vámonos al Desierto de los Leones". Y sin más, ya dentro de las paredes del convento, me ordenó: "Ahora grita soy joven, soy bella, soy chingona". "¿Estás segura, Rosita?", "Sí, Ele, tú grita, no te preocupes, sólo te van a oír los árboles".

Desde entonces, ese grito no ha dejado de recorrer las ramas de los árboles y ha llegado hasta las playas del Caribe porque no hay recuerdo más bonito que el de Rosa en el malecón de La Habana, Cuba, en los primeros tiempos de Fidel Castro.

Allá fuimos mis hijos Felipe y Paula, a quien se lo ocurrió preguntar a una niña si era comunista. Ver a Rosa caminar en el malecón de La Habana al que azotan las olas fue un espectáculo que detuvo a varios caminantes porque, además de escribir y reír a gritos, Rosa bailaba la danza del ombligo. Lo movía como quien mueve una ficha en un tablero: con sabiduría, alevosía y ventaja, y al terminar gritaba: "Jaque al Rey", como quien da una orden. Todos los cubanos se convirtieron en sus súbditos.

Ese grito quedó impreso en su primer libro, Novia que te vea y siguió en Hisho que te nazca, Los via*jes de mi cuerpo* y novelas y cuentos. Ese grito ha marcado la obra novelística de una mujer especial que ha liberado a otras mujeres que viven en su colonia, la Condesa. Les aseguro que sin Rosa Nissán, la Condesa no sería la Condesa. A todos los que se aventuran por el Parque México, a los enamorados, a las pajaritas de papel que tienen miedo de desplegar sus alas y volar por sí solas, a quienes pasan la noche viendo a la Luna, para una fauna libre de polvo y paja, Rosa Nissán ha sido una puerta a la alegría, a la espontaneidad y al talento.

Rosa Nissán Rovero nació en México y su origen es sefardí. Cuando la conocí, hablaba con devoción de su papá y lo mencionaba a todas horas. Ha seguido haciéndolo a lo largo de los años. Otro de sus temas recurrentes resultó ser el exclusivo Club Israelita y su enorme alberca. Pertenecer a ese club resultó un privilegio asoleado para Rosita, que iba a nadar cinco veces a la semana y también los domingos,

aunque no recibió un premio como deportista, sino como escritora cuando le concedieron el Premio Ariel León Dultzin, de la Asociación de Periodistas y Escritores Israelitas en México, en 1994. Rosita es autora de la novela *Novia que te* vea, que causó sensación. Una versión cinematográfica que filmó Guita Schyfter, la mujer del gran escritor Hugo Hiriart, cimentó la fama de Rosita, quien nació en la Ciudad de México el 15 de junio de 1939. Estudió periodismo en la Universidad Femenina de México y la conocí años más tarde. Con mucho desparpajo y una preciosa gorrita en la cabeza, entró a una clase de literatura que había iniciado Felipe Pardiñas, quien en su época causó sensación por ser moderno y muy inteligente. Ni corta ni perezosa, Rosa se sentó casi de inmediato a escribir en el taller de Alicia Trueba, fundadora del taller que ahora lleva su nombre. Victoriosa, Rosa publicó en 1992 su primera novela: *Novia que te vea*, que tuvo la suerte de ser inmediatamente reconocida y llevada al cine, producida por Imcine en 1994 y dirigida por Guita Schyfter. Al lado de Hugo Hiriart, Rosa Nissán participó en el guion que trata el tema de las comunidades judías en México y cuestiona el papel tradicional, las costumbres y las tradiciones sefaradíes. Gracias a Rosita, tuve el honor de asistir al Bar Mitzsvah de Eli, su único hijo hombre, ceremonia emotiva que jamás olvidaré, ya que vi a Eli coronado por vez primera con la Kipa y salir del gran templo en la colonia

En 1997, Rosita Nissán publicó una crónica de su viaje a Israel con el título de *Las tierras prometidas*. Muy bien recibida, muy aplaudida, causó sensación no sólo en el Club Deportivo Israelita sino en otros círculos. Tan es así que resultó traducida al inglés y a otros idiomas.

A fines de los 90, varios círculos de literatura, y sobre todo talleres de escritura, se inspiraron en el triunfo de Rosita Nissán. Algunas mujeres siguieron su ejemplo y se sentaron a escribir su propia vida o la de sus antepasados. Gracias a la alegría de Rosita, su entusiasmo, su sentido del humor, su capacidad crítica, la naturalidad de su persona y la de su escritura afloraron seguidores de todas las edades que se lanzaron con tal de liberarse de prejuicios e inseguridades.

En 1996, Rosa Nissán ya había publicado su segunda novela, *Hisho que te nazca* en una bella edición de Plaza y Janés. Este título resultó ser la consecuencia literaria de *Novia que te vea* y tres años más tarde apareció *No sólo para dormir es la noche*, que lanzó la editorial Nueva Imagen, donde figuran cuentos que retratan problemas de pareja que todos conocemos y de los que hoy reímos cuando antes nos hicieron llorar

A partir de 2000 la propia Rosa Nissán se convirtió en maestra y dio talleres de autobiografía novelada en la Casa del Lago, el Claustro de Sor Juana y la Casa del Refugio. Rosa preparó su clase con esmero y una maestría adquirida a lo largo de los años. Recuerdo haber asistido a algunas cátedras nissanianas en la Casa del Lago y haberme quedado encantada con su capacidad.

Su carrera literaria ha ido de un éxito a otro. *Novia que te vea*, publicada en 1992 por Planeta, ha tenido varias rediciones, así como *Hisho que te nazca* (consecuencia ineludible) y que también editó Planeta en 2006. Una de mis novelas favoritas es *Las tierras prometidas*, que Plaza & Janés lanzó en 1997, un relato de un precioso viaje, además de *No sólo para dormir es la noche*, lanzado en 1999 por la editorial Patria.

Los viajes de mi cuerpo, que Planeta publicó en 1999, la consagró como una autora muy popular y con muchos lectores jóvenes que admiraron su sinceridad y su sentido del humor

Gracias a *Me viene un modo de tristeza* (¡qué titulo excelente!), que circuló a partir de 2019, Rosa Nissán fue buscada por futuros escritores de ambos sexos. Recuerdo especialmente a Oscar Roemer, hijo del director de orquesta Er-

nesto Roemer y hombre lleno de talento. Oscar fue mi ingenioso compañero de quinto y sexto en el Windsor School. Desde que Oshinica, perteneciente a la comunidad sefaradí en México, decidió en los 50 escribir *Novia que te vea*, a Rosa Nissán le crecieron las alas de un alma libre, totalmente inédita, quien nos enseñó el arte de vivir las costumbres de una comunidad judía en México.

A lo largo de sus años de escritura y sus seis viajes a Europa, Rosa Nissán se propuso rescatar con su capacidad crítica y libertaria a muchas seguidoras, quienes tenían miedo de lanzarse a la literatura, la pintura o al teatro. Novia que te vea, Hisho que te nazca y Me viene un modo de tristeza conforman un ciclo de vida que le habría encantado a Susan Sontag en Nueva York y a Irène Némirovsky en Francia, a Dara Horn, a Jacqueline Shohet Kahanoff, ensayista y periodista israelí, mujeres inteligentes y críticas de los límites que pueden ponérsele a la vida creativa de una artista.



#### **Domingo**de abril

#### 12:00 EN VIVO CONCIERTO SINFÓNICO **OFUNAM**

Sylvain Gasançon, director titular Anaptyxis, de Neuwirth Sinfonía núm. 40, de Mozart Sinfonía núm. 104, Londres, de Haydn

#### 18:00 Georges Méliès: El primer mago del cine

Programa 13
El retrato misterioso
Sueño de navidad
El cuento de la abuela y el sueño
del niño
La danza del fuego
La pastora buena y la princesa mala

#### 19:30 Vindictas

Con Amanda de la Garza Conversación con Flor Garduño, artista visual que ha trabajado en naturaleza muerta, retratos y desnudos

20:00 EN VIVO
Primer debate
presidencial

23:00 TIEMPO DE FILMOTECA UNAM:
100 AÑOS DE MARLON BRANDO
El rostro impenetrable
De Marlon Brando
(Estados Unidos, 1961)



El rostro impenetrable



IZZI·TOTAL PLAY ► CANAL 20 | TELEVISIÓN ABIERTA ► CANAL 20.1 | DISH·SKY·MEGACABLE ► CANAL 12





# Llegarán 750 mil personas a Mazatlán para observar el fenómeno astronómico

Participará un operativo de seguridad de 7 mil elementos // Estiman una derrama económica de unos mil millones de pesos

**IRENE SÁNCHEZ** 

CORRESPONSAL MAZATLÁN, SIN.

El malecón frente a las playas, donde se colocaron cinco esculturas relacionadas con el eclipse, será cerrado mañana a la circulación vehicular para convertirla en zona peatonal, pues se espera el arribo a este puerto de unas 750 mil personas para admirar el fenómeno astronómico. Se desplegará un gran operativo con la participación de 7 mil elementos de seguridad estatal, Protección Civil, Guardia Nacional, Semar y Sedena.

Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Publica, precisó que tan sólo en Mazatlán se desplegarán unos 4 mil 902 efectivos, así como mil 700 elementos de Protección Civil, sin que se descuide la vigilancia rutinaria en los otros municipios, porque contemplan una reserva operativa de mil 200 elementos para toda la entidad.

Además, se distribuirán 250 mil lentes para observar el fenómeno astronómico. Afuera del edificio del palacio municipal miles de personas se han formado desde las seis de la mañana este fin de semana hasta que se terminaron.

Como parte de los preparativos,

el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán instaló sobre la zona turística del puerto las cinco esculturas urbanas que fueron restauradas y modificadas por el artista Henry Wilson, ya que se utilizaron en el pasado carnaval. Los también llamados monigotes serán retirados el 10 de abril.

#### Científicos de la NASA

En otros municipios como Elota, se tienen puntos de observación en las playas, lo mismo que en Las Labradas en San Ignacio, Rosario, Escuinapa y Concordia donde se instaló ya un grupo de científicos de la NASA, además en Cosalá, El Fuerte, Guasave, Salvador Alvarado, Mocorito, Cosalá, Altata y Culiacán, donde será también visible parcialmente el eclipse.

La Sectur estatal informó que hay turismo que llega por primera vez de Europa, Asia y Estados Unidos, y reportó una ocupación de 98 por ciento de los 26 mil cuartos que tienen los hoteles en todo Sinaloa y que anticipan una derrama económica de unos mil millones de pesos.

También indicó que mañana arribará un crucero con 5 mil visitantes, entre pasajeros y tripulación, lo que aumenta el número de personas en el puerto.



A su vez, Servando Rojo Quintero, delegado del INAH en Sinaloa, dio a conocer que las expectativas de visitantes a Las Labradas, considerado como un sitio observatorio prehispánico, destinado a la observación del Sol, han sido rebasadas, pues ya tienen un registro de mil visitantes que acamparán desde hoy y prevén que la cifra sea mayor a 5 mil .

Martha Zaraín Herzberg, en representación de la Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica e Innovación del Estado de Sinaloa (Confie), informó que el Centro de Ciencias de Sinaloa, ubicado en Culiacán, colocará en pantallas gigantes las imágenes generadas por dos telescopios que estarán dirigidos al Sol para que pueda ser observado con seguridad por la población y la niñez que acuda a las instalaciones.

El gobernador Rubén Rocha Moya dijo que se habilitó en Internet un micrositio, "con todo lo relativo al eclipse, ahí se está informando. ▲ Visitantes nacionales y extranjeros pasean en el malecón frente a las playas de Mazatlán. Foto Arturo Campos Cedillo

Además de expertos locales, que son importantes, hay académicos del área que proporcionarán datos y están pendientes, tenemos toda la información nacional e internacional, no olviden que Mazatlán es el epicentro del eclipse y donde se va a ver más tiempo".

#### Una sombra que nos ilumina

#### ADOLFO CERVANTES ORTIZ

aya que son paradójicos los eclipses de Sol, producidos por una sombra lunar (¿"que me hiela la piel al pasar"?) que alumbra más de lo que oscurece, pues permite a los estudiosos adquirir nuevos conocimientos, como cuando se descubrió el helio o al comprobar la teoría de la relatividad o confirmar que la rotación de nuestro planeta se desacelera.

Durante miles de años estos fenómenos, al ser impredecibles e inexplicables, causaban terror debido a que el poderoso Sol, la mayor deidad para muchos pueblos, de repente perdía fuerza, era opacado, prácticamente anulado, y la única interpretación que encontraban consistía en que se trataba de un presagio de mayores cataclismos, como terremotos, sequías, grandes inundaciones o el final de la humanidad.

No es que esos temores se hayan extinguido, pues hoy día aún habitan en este planeta personas que creen en mitos que anuncian, por ejemplo, malformaciones para los fetos, incluido el paladar hendido, y recomiendan a las embarazadas "protegerse" con listones colorados y seguros para ropa.

Existen numerosos mitos más, a pesar de que los científicos aclaran que un eclipse no provoca nada de eso. Pero los seguidores del pensamiento mágico son una minoría que con cada descubrimiento científico se vuelve más diminuta.

Para nuestra fortuna, lo que ha prosperado es la convicción de que un fenómeno como el del lunes 8 es un acontecimiento natural del cual podemos regocijarnos.

Hace casi 33 años, el 11 de julio de 1991 (año capicúa), los más añosos observamos asombrados cómo el día dio paso a una breve noche, que duró mucho menos que la *Pequeña serenata nocturna* de Mozart. Y ese mismo día, en tiempo real, se anunciaba algo que los expertos ya habían informado desde décadas antes: que un ocultamiento similar ocurriría en 2024, en una fecha y en una hora precisa, y pensamos: pues tendremos que prepararnos.

Y miles de jóvenes mexicanos de veintitantos años recuerdan que cuando

estudiaban la primaria leyeron en sus libros de texto que esto habrá de pasar, y de seguro consideraron algo parecido a lo que nos dijimos los viejos: tendremos que atestiguarlo.

En vísperas de este nuevo episodio astronómico, los telescopios están listos y apuntan hacia el cielo con la inclinación precisa. Las cámaras fotográficas ya están equipadas con los filtros requeridos y los artistas de la lente se alistan para captar imágenes memorables. Y recordamos los versos de Antonio Machado: "pensando en su olivar, y al cielo mira / con ojo inquieto, si la lluvia tarda". Y en algún sitio habrá quien con ojo inquieto mira nubes en el cielo y espera que se disipen, por lo menos este lunes.

Hay conciertos que convocan a miles de aficionados y giras a las que asisten cientos de miles. Existen libros que han leído millones, en su idioma original y en traducciones (El Quijote, El principito, Cien años de soledad). Leonardo pintó La Gioconda, contemplada por incontables seguidores.

Es decir, los seres humanos buscamos incrustar belleza en nuestra existencia y en la de otros, a partir de lo cual unos hacen literatura, pintura, grafiti, papiroflexia, fotografía o escultura, y otros crean obras musicales, coreográficas, arquitectónicas o cinematográficas. Y para algunos más lo gratificante y bello es hacer matemáticas o astronomía o cualquier otra ciencia. O gimnasia artística o clavados o equis deporte. O hacen días de campo o fiestas en casa o innumerables actividades lúdicas.

Todo eso alimenta el espíritu, pero tal vez lo que muchos disfrutamos más es lo que la naturaleza nos obsequia: un arcoíris, la lluvia, un ocaso, el vuelo de un colibrí o el de una mariposa (que es como una flor flotante), el brillo de la Luna o una aurora. Y entre todos esos regalos el mayor es un eclipse total de Sol.

Las artes, la ciencia, el trabajo, los deportes, las actividades lúdicas, todas las creaciones humanas son perfectas para disfrutar de nuestro tiempo en lo que esperamos y nos preparamos para contemplar el siguiente episodio de este romance sideral que es la conjunción del Sol y la Luna.

#### Se agotaron lentes elaborados por presos de la CDMX

JOSEFINA QUINTERO M. Y ALEJANDRO CRUZ

Los 7 mil visores elaborados en un mes por 50 internos del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y certificados para observar el eclipse de mañana se agotaron, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

Sin embargo, aún con la protección adecuada, como es el caso de esos lentes, la secretaria de salud local, Oliva López Arellano, alertó que no es recomendable observar por más de 30 segundos de manera directa dicho fenómeno astronómico e hizo un llamado a la población a mirarlo por televisión o redes sociales, al reiterar que ver al Sol sin las medidas de prevención necesarias pueden provocar quemaduras en la retina e incluso ceguera.

De su lado, la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la ciudad, Ofelia Ángulo Guerrero, precisó que el fenómeno astronómico iniciará a las 10:55 horas, y será a las 12:14 cuando llegue a su punto máximo en el que la Luna cubrirá en 75 por ciento al Sol: para finalizar a las 13:36 horas.

Luego de las largas filas que se realizaron en los tres puntos de venta de los visores hechos por presos de la Ciudad de México, en el último día de venta, desde muy temprano decenas de personas aún buscaban obtenerlos, algunas habían hecho su registro desde el día anterior porque no alcanzaron y regresaron muy temprano para obtenerlos en la sede la SSC, ubicada en la calle de Liverpool, colonia Juárez.

A unos metros de distancia un hombre ofrecía según "los mismos diseños" al doble del precio, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a no dejarse engañar, porque los visores de Hazme Valer sólo se ofertaron en tres puntos de venta oficiales y al comprar apócrifos sólo pondrían en riesgo la vista.

Los internos fueron asesorados por personal científico, además las láminas, fueron fabricadas con polímero negro de una marca especial, que cumple con los requisitos establecidos en la norma ISO 12312-2 para filtros eclipse solar y bajo los más altos estándares de calidad.

#### Ante la falta de información y temor, el lunes habrá baja afluencia a clases: docentes

#### LAURA POY SOLANO

Maestros y directores de prescolar, primaria y secundaria señalaron que los materiales y recomendaciones emitidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para una observación segura del eclipse de Sol, que ocurrirá mañana, cuando también vuelven a las aulas 24 millones de alumnos y 1.2 millones de docentes, "son buenos, pero insuficientes. Faltó una mejor planeación para hacer de este fenómeno astronómico único, una experiencia científica para millones de estudiantes".

Sin embargo, señalaron que cada escuela "está preparando diversas acciones, que incluyen avisos a padres de familia y docentes; preparación de actividades como parte de los proyectos de aula o escuela y una intensa campaña de información a toda la comunidad escolar".

Francisco Bravo, director de la escuela primaria Leonardo Bravo, en la alcaldía Cuauhtémoc, explicó que en su plantel "determinamos enviar un comunicado a todos los padres para aclarar riesgos, evitar la falsa información y

también para recomendaciones para una observación segura".

Además, indicó, se enviaron ejercicios para los alumnos, porque tampoco se trata de que los niños experimenten este fenómeno con temor, sin mirar a ningún lado. Buscamos que puedan expresar su creatividad con dibujos y trabajos artísticos. A partir de los proyectos, se trata de un fenómeno mayúsculo para poder trabajar con nuestros alumnos".

En tanto, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, emitió un videomensaje en el que recomienda a docentes y padres de familia tomar precauciones y no observar de forma directa el eclipse, que podrá observarse de forma parcial en prácticamente la totalidad del territorio nacional, mientras que en una franja de Sinaloa, Durango y Coahuila, se podrá contemplar un eclipse total de Sol.

Por lo que respecta a la asistencia a clases, Bravo consideró que "ante la falta de información suficiente y el temor que puedan tener los padres de familia, no esperamos un regreso completo a clases. Es probable que se tenga una asistencia mucho menor a la normal".



#### La comarca lagunera espera a más de 100 mil visitantes

**LEOPOLDO RAMOS** 

CORRESPONSAL TORREÓN, COAH.

Mañana, al mediodía, durante casi cinco minutos, Torreón se va a oscurecer por completo. El eclipse solar y la mejor posición geográfica para verlo convirtieron al principal municipio de la comarca lagunera de Coahuila y Durango en el epicentro del fenómeno astronómico y punto de reunión de más de cien mil visitantes de México y el mundo.

La NASA eligió a Torreón como una de las sedes oficiales para ver y

transmitir al mundo el eclipse. De acuerdo con Eduardo Hernández, director del Planetarium Torreón, sede del evento astronómico, los científicos están ya en la ciudad y este fin de semana aprovecharon para hacer las pruebas correspondientes de transmisión.

De acuerdo con Hernández, se trata "del evento más grande que ha tenido la ciudad, con la mayor cantidad de turistas, más de 100 mil personas han llegando a Torreón, es una cantidad que difícilmente se va a repetir, es un suceso único en la vida y en la generación en la que estamos viviando"

▲ Una joven utiliza un filtro solar. El evento astronómico iniciará a las 10:59 horas en Torreón. Foto cortesía de Planetarium Torreón

Estimaciones de la NASA indican que el eclipse empezará en Torreón a las 10:59 horas, "cuando a simple vista vamos a empezar a ver una pequeña mordidita en el sol; el máximo es a las 12:16, y termina a las 12:21 en su totalidad, es decir, se va a hacer de noche cuatro minutos entre las 12:16, y las 12:21 y el eclipse termina a la 1:40 de la tarde".

#### Durango registra una ocupación hotelera arriba de 95 por ciento

SAÚL MALDONADO

CORRESPONSAL DURANGO, DGO.

En Durango todo se reporta listo para mañana, día del eclipse, aunque los elevados costos que se han registrado en las tarifas aéreas podrían provocar la cancelación de reservaciones de hospedajes.

Aquí será el epicentro del eclipse de mañana, la ocupación hotelera en el estado se espera por arriba de 95 por ciento.

Jaime Mijares Salum, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, señaló que lamentablemente la empresa aérea encargada de los vuelos de la Ciudad de México a Durango y viceversa ha elevado sus costos, éstos están hasta en 20 mil pesos viaje redondo, lo que podría provocar la cancelación de reserva-

ciones porque algunos turistas no podrán pagar ese precio.

Elisa Haro, titular de la Secretaría de Turismo estatal, dijo que en estos momentos hay reservaciones no sólo en los hoteles de la ciudad de Durango, sino en las cabañas ecoturísticas y en locaciones de otros municipios.

De acuerdo con datos de las reservaciones, en estos días habrá visitantes de Japón, Alemania, China, Estados Unidos, Francia y Canadá, así como de varios estados del país, sobre todo Monterrey.

En el municipio de Nazas que será el epicentro en el estado para ver el eclipse, por ser el municipio donde más tiempo durará el oscurecimiento del día con cuatro minutos 29 segundos, también se reportan listos y han designado lugares para acampar y para el avistamiento.

Este municipio tiene alrededor

de 13 mil habitantes y de acuerdo con las autoridades se esperan recibir a cerca de 10 mil visitantes, tan sólo en la cabecera municipales esperan cerca de cinco mil turistas.

El poblado Dolores Hidalgo, es considerado en Nazas como el lugar donde se concentrarán los astrónomos y científicos.

Ahí se esperan cerca de 2 mil 500 visitantes, más que la población del lugar que es de mil 800.

En ese poblado se han rentado ya viviendas para turistas, cuartos de casas o patios, pero también habilitaron un lugar para que acampen 50 vehículos grandes.

El lugar de avistamiento se habilitó en el campo de beisbol, donde los habitantes han acondicionado en 5x5 para instalar telescopios, sillas o algún artículo que lleven los visitantes.

## **ESPECTÁCULOS**





#### Los Rurales buscan reivindicar la riqueza cultural de las comunidades pequeñas

La propuesta del grupo incluye ritmos balcánicos, second line y música oaxaqueñaa

EIRINET GÓMEZ

Ritmos balcánicos, second line y música oaxaqueña conforman la columna de Los Rurales, un ensamble de metales que busca reivindicar la riqueza cultural de quienes habitan pequeños poblados en lugares apartados de las urbes, y que con su banda de viento, el bordado de tapetes, la fabricación de alebrijes, plasman su cotidianidad.

Entrevistado por La Jornada, Edgardo Jiménez Orozco, originario de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, y egresado de la facultad de música de la Universidad Veracruzana (UV), habla de este proyecto musical que fundó: "en un principio los integrantes del grupo éramos todos originarios de comunidades rurales de Oaxaca, como Santa Maria Tlahuitoltepec, Teotitlan del Valle, San Martín Tilcajete, todos de etnias indígenas mixes y zapotecas, y todos procedentes de la tradición de las bandas de viento municipales, y cuando nos conocimos en la facultad de música veracruzana, y le dimos vida, decidimos honrar ese origen en común.

"Se trata de honrar no sólo a la música, sino a toda la cultura de la que formamos parte, en nuestras comunidades tenemos bandas de viento, pero también se elaboran alebrijes, se produce la grana cochinilla, se tejen tapetes, llamarnos Los Rurales es honrar esa tradición."

Advierte que no sólo es eso, sino que se percató de que a ciertos ritmos, "como el second line, el rap, el soul, el funk, algunas disqueras los llaman urban music, y bueno, nosotros queríamos jugar con ese término, al usar rural como la palabra opuesta: rural music".

Aunque han variado sus integrantes a lo largo de su historia musical, que data de 2014, la agrupación siempre se presenta con seis instrumentos: dos trompetas, un corno francés, un trombón, una tuba y batería.

"Somos un grupo clásico de metales, el corno no es un instrumento de uso popular, pero decidimos lle-

66

Queremos demostrar que el arte popular se puede abordar de forma profesional var esta alineación a foros populares, no a una sala de conciertos, sino llevarlo a las fiestas, a los festivales".

En la actualidad, la alineación principal la conforman Francisco Jiménez Martínez en el corno francés, originario de Teotitlán del Valle, hablante de la lengua zapoteca y en cuyo seno familiar se encuentra arraigada la música. Su padre es fundador de la banda filarmónica Los Jiménez. Además de su participación en Los Rurales, es cronista de la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX)

Edgardo Jiménez Orozco, en el trombón. Estudió música desde niño en el Centro de Capacitación y Desarrollo de la cultura mixe, en Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca. Y luego, cursó la licenciatura en música en la UV. Además de fundar Los Rurales, tiene el ensamble Trombontepec.

También Juan Manuel Lagunes Vazquez en la trompeta, de Xalapa; David Cortés Coronado en la trompeta, de Pachuca, Hidalgo; Eduardo César Hernández Vega en la batería, y Sadoc Arias Reza, en la tuba, del estado de México.

La propuesta musical de Los Rurales incluye ritmos balcánicos, second line y música oaxaqueña, porque "durante mis estudios me di cuenta del sincretismo que había entre estos tres ritmos, y cómo eran utilizados para ciertas ceremonias y rituales muy parecidos, aunque se trata de culturas distintas".

Edgardo Jiménez conoció la música balcánica a través de las cintas de Emir Nemaja Kusturica, un director de cine, guionista y músico serbio, "él plasma en sus películas el papel protagónico que tiene la música en las bodas, los funerales, los nacimientos y las fiestas tradicionales; del mismo modo que sucede con la música de las bandas tradicionales de Oaxaca".

Algunas de las melodías usadas por Kusturica en sus películas, y que es interpretada por Los Rurales, se encuentran: *Kalashnikov*, *Mesecina y Underground*. Mientras que del second line, destacan piezas que son muy populares en el carnaval de Nueva Orleans, como: *Mardi gras y Carnival time*.

Jiménez dijo que identificó que "entre la música balcánica y la oaxaqueña prevalecían instrumentos muy similares, como la tuba, la trompeta, el trombón, igual que sucede con el second line de Nueva Orleans que lleva percusiones, y por esta razón optamos por interpretar estos tres género musicales".

Durante la pandemia, Los Rurales grabaron el disco *Ocotita*, con la disquera alemana Cugate, "el representante vino a Xalapa para escuchar otro grupo, y nosotros estábamos tocando en el parque, nos escuchó y nos invitó a hacer ▲ La agrupación clásica de metales se presenta hoy en la plaza Manuel Tolsá en el Centro Histórico. Foto Sergio Hernández Vega

dio lugar al disco (en la plataforma Spotify, está disponible como Los Rurales y Los amigos de Buenavista, porque participaron dos músicos de Buenavista Social club)". El *cedé* tiene 12 composiciones: *Hop*, *Ceñidor Cocek*, *Fandango*,

una colaboración, que finalmente

Hop, Ceñidor Cocek, Fandango, Chintestle, Ocotita, Entropia, Crisantemos, Bazdmeg, Pacífico, Progreso, y un par de arreglos como La bamba y What a Wonderful World.

"La mayoría de las composiciones son originales, hechas por Alberto Miranda Loaeza y un servidor, y un par de arreglos."

Los Rurales se han presentado en eventos privados, Cumbre Tajín, La Feria del Libro y la Rosa de la UNAM, el Museo Nacional de Antropología e Historia y hoy estarán a las 11 y 13 horas, en la plaza Manuel Tolsá, ubicada en Tacuba 8, Centro Histórico.

"Los Rurales aprovecha la formación musical que tenemos cada uno Queremos demostrar que la música popular se puede abordar de forma profesional y estimular a las nuevas generaciones a tomar con seriedad cualquier género que interpretan".

#### El castigo

#### **CARLOS BONFIL**

ómo enfrentarán los padres del niño de siete años, Lucas, el misterio de su desaparición repentina en un bosque, poco después de haberlo reprendido por su mala conducta? ¿Se habrá alejado del auto, detenido en la carretera, para huir de ellos y evitar regaños más severos, o simplemente se extravió por una desatención en su cuidado? Ana (Antonia Zegers), la madre, y su esposo Mateo (Néstor Cantillana), permanecen en todo caso perplejos, intentando indagar, cada uno, en el rostro o en las actitudes de su pareja, la clave, explicación o motivo real de lo sucedido. A medida que crece la angustia, los dos serán interrogados por una patrulla de policía que investigará, con mayor celo, qué parte de responsabilidad les corresponde y sacar algo en claro de sus declaraciones confusas, a ratos contradictorias. Hay una supuesta parte de culpa de la pareja en el asunto, ¿pero hasta qué punto es admitida o compartida? Hay también la sombra de un conflicto conyugal soterrado, viejos reproches mutuos, cierto remordimiento por la enigmática volatilización del niño y, de modo más ominoso, la eventualidad de un posible castigo moral. ¿Pero quién lo determinará y contra quién habrá de dirigirse? Ése es el misterio más insoluble de todos.

El castigo (2022), coproducción chileno-argentina dirigida por el realizador santiaguino Matías Bizé, registra un ambiente claustrofóbico en la zona del suceso, una sensación de encierro muy ligada a la época en que inicia el rodaje de la cinta, el tiempo de la pandemia por covid. La crispación de los personajes, su exasperación a flor de piel, y el punzante miedo de perder para siempre, de un momento a otro y

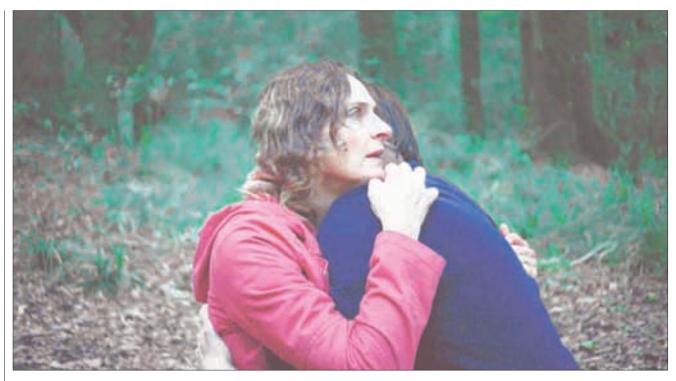

de manera absurda, al ser más querido, ciertamente guarda relación con las angustias colectivas del momento. Tal vez por ello se da también la decisión de filmar toda la película en un solo plano secuencia, en parte para dar muy poco respiro a los espectadores, atraparlos en una vorágine de emociones, como en un thriller, y hacerles compartir con los padres, en tiempo real, una misma zozobra y plantearse con ellos las mismas interrogantes incómodas.

La opción de filmar la cinta de ochenta minutos en un solo plano, recurso ya ensayado por el director al inicio de su carrera en Sábado, una película en tiempo real (2002), confiere a la primera parte del relato un ritmo algo moroso, en clave minimalista, que apenas permite adivinar el drama mayor que se avecina y que está más ligado a los conflictos de la pareja misma que a la propia desaparición filial, susceptible siempre de tener un desenlace afortunado. Resultaría inconveniente adelantar aquí la naturaleza de ese drama. Baste señalar que un malestar existencial aqueja de modo particular a Ana (formidable Antonia Zegers, actriz favorita del cineasta), y que tiene que ver con un cuestionamiento radical e inusitado de su papel como madre. Al adentrarse y concentrarse paulatinamente el director y su guionista, la española Coral Cruz, en la problemática femenina, la cinta alcanza un nivel notable de expresión dramática con interpretaciones y diálogos finales soberbios. Toda la trama cobra en esta segunda parte un giro nuevo, un sentido aún más inquietante.

Fotograma de la película El castigo, coproducción chileno-argentina, dirigida por el realizador Matías Bizé.

La incomunicación y la soledad, el desamor y la insensibilidad, ya no tienen que ver únicamente con el niño extraviado, sino con un arreglo conyugal desgastado, una maternidad contrariada, y un orden doméstico injusto que aparecen aquí al desnudo, expuestos de manera implacable –como antes lo hiciera la memorable cinta Sin amor (2017), del ruso Andrey Zvyagintsev, aquel retrato de un infante dejado a la deriva por una pareja de padres condenados, a su vez, a otro tipo de naufragio.

Se exhibe en Cineteca Nacional, Cine Tonalá y Casa del Cine.

#### **¿LA FIESTA EN PAZ?**

#### Más autocomplacencias sevillanas // Revelaciones de la reciente Gaceta Taurina

**LEONARDO PÁEZ** 

NA COSA ES defender las tradiciones y otra, muy diferente e incluso sospechosa, pretender ignorar sus desviaciones para beneficio de unos cuantos, no de

"LO QUE HAY que pedir a los políticos es que garanticen y fomenten la libre expresión taurina", señaló entre otras cosas el antropólogo francés François Zumbiehl, pregonero de la feria de Sevilla de este año, y añadió: "que la entreguen a sus adeptos y responsables (sicazo neoliberal que se oyó hasta Washington), y le dejen correr su suerte, no que la utilicen, y menos que quieran censurarla".

ESTA SOLICITUD DE no intervención de la autoridad no taurina requiere un tratamiento más agudo que los enunciados ya que precisamente por la dudosa autorregulación del empresariado en el reciente medio siglo es que la fiesta de los toros se encuentra hoy en una posición de vulnerabilidad y debilitamiento sin precedente.

SIN EMBARGO, EL problema no es externo sino que quienes manejan la fiesta y ocupan en ella puestos de privilegio sigue identificando al enemigo de la tauromaquia con antitaurinos y animalistas subsidiados, juececitos con piel de compasivos pero corruptos y con una ideología que enarbola el buenismo como fórmula para solucionar los problemas del planeta.

**APENAS IDENTIFICADOS CON la** 

ética taurina como condición sine qua *non* para una estética trascendente en el ruedo, los que manejan los hilos del toreo optaron por recurrir, hará unos tres cuartos de siglo, a autoridades omisas o cómplices que avalan una supuesta evolución natural del espectáculo hacia un esteticismo efectista a partir del toro facilón, pasador y dócil más que bravo; lo que aquí hemos llamado "toreo de salón con toro".

#### ESTA PÉRDIDA PAULATINA de

casta, fiereza, bravura y codicia en las embestidas, debido no a una evolución natural sino a unos arreglos antinaturales entre empresas poderosas, ganaderos prestidigitados, diestros que figuran y sus voceros, de espaldas todos a la esencia de la fiesta –un encuentro sacrificial verdadero– y a un público desentendido sistemáticamente engañado, son los factores que determinan este debilitamiento al que nadie quiere poner remedio. Antes que la posmodernidad manipulada y la sensibleria destructora, han sido los criterios de negocio aplicados por una animalidad desnaturalizada que ya no sabe qué hacer con la racionalidad que le va quedando. Esta grave desviación se da en los toros y en lo demás.

EN EL NÚMERO correspondiente a este mes de abril la *Gaceta Taurina*, que con rigor, disciplina y compromiso dirige Salvador García Bolio, ofrece al lector una recopilación y transcripción del propio Salvador y de Amadeo Silva Petrone de la Suma de casos de

conciencia, publicada en Salamanca en 1596 por el fraile franciscano Manuel Rodríguez Lusitano, con un capítulo dedicado a los toros y el subtítulo "De los toros si es lícito correrlos, o ver torneos".

**ENTRE OTRAS COSAS** interesantes, el documento revela que a finales del siglo XVI ya se aserraban los cuernos de los toros, que estaba prohibido correrlos en el coso o en la plaza (pública) los domingos y días de fiesta, que si alguno muriere donde se corrían las bestias debía carecer de eclesiástica sepultura, y otras lindezas de inquisidora moralina cuando los papas de Roma –Pío V en 1567 y Gregorio XIII en 1575- vieron alarmados cómo algunos individuos arriesgaban su vida o la perdían como si a ellos perteneciera y no a la misericordia del Supremo, aunque les asierren los cuernos están los toros tan feroces y ligeros que cogen a los hombres, los pueden levantar en alto y echarlos al suelo y pisarlos y molerlos. Pues sí. (www.bibliotoro.com)

#### Elefante inunda el Auditorio Nacional con una odisea musical

#### Presentó Live Session // Invitados especiales Paulina Goto y Big Javy

#### ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

La banda Elefante no sólo atrapó corazones y conectó con miles de almas, sino que llevó a quienes agotaron taquilla en el Auditorio Nacional a un mundo alterno, donde quedaron consciente y alegremente varados, olvidándose de todo, gracias a la odisea musical, con rock y a una amplia gama de sonoridades que, entre el romanticismo y el festejo, inundaron el recinto de

El quinteto, inclasificable en su estilo, integrado por la inigualable voz de Javier Ortega (Javi), Ahis en guitarra acústica, Iguana en la batería, Rafa Loar en la guitarra eléctrica y G. Tracks en el bajo, revivieron emociones entre sus seguidores y generaron memorables momentos acompañados con invitados que aparecieron en el escenario y se sumaron al viaje musical de *Live* 

La presencia artística femenina figuró en ese concierto con la ejecución de los instrumentos de cuerdas y percusiones, así como en actos circenses. La actriz y cantante Paulina

Goto, emocionada, hizo un dueto con Ortega en Y tú no estás, quien también sumó su potente voz a la de Big Javy, de la banda Inspector en la inmortal rola *Amargo adiós*, que hizo vibrar el coloso.

Los sonidos de metales, la armónica, el piano, el pandero y el yembé se escucharon en diversos etapas del espectáculo, que también incluyó un emotivo acústico donde el quinteto interpretó a petición de sus seguidores temas como Píntame de azul, Mariposas en el cielo, Tras de ti, Tus ojos, A donde vayas y Ven.

El vocalista Javi Ortega, quien siempre -en cualquier lugar donde se presenten-deja entrever que Elefante son todos los integrantes y no sólo un protagonista o frontman, cimbró el inmueble con sus interpretaciones desde que la banda abrió la velada entre gritos y expectación del público con La condena, El abandonao, Amores prohibidos, Llueve sobre mojado, La historia sin fin y Viva la vida.

"A ver, cuántos abandonados hay aquí?", dijo Javi y la fiesta se tornó en catarsis. Luego expresó: "es muy bonito verlos a todos".

El multitudinario coro se sumó en La que se fue, Si tú quieres, Qué más da y De la noche a la mañana, que por cierto fue relanzada con una nueva versión recientemente; pero con la rolota Así es la vida, el respetable se paró de sus butacas y bailó como pudo. Siguieron Ángel y Durmiendo con la luna, las cuales fueron el preludio de despedida de un exitoso concierto de Elefante, que según adelantaron los músicos, preparan otra fecha en el Auditorio Nacional. En esta ocasión, la noche del viernes, abrió el show la banda de Costa Rica, Percance, que recibió nutridos aplausos en su intervención.

Sin que nadie se moviera de sus asientos y sin querer que se pusiera



El grupo revivió emociones entre sus seguidores y generó memorables momentos

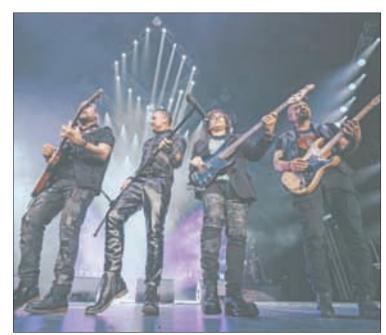

fin a la dimensión alterna en donde habitaron por más de dos horas, llegaron las últimas rolas, donde Ahis y Rafa mostraron su talento con las guitarras y el ritmo volvió a provocar a los asistentes, que todas edades, se emocionaron hasta el final con Volar sin alas, Sabor a chocolate y Mentirosa.

Elefante demostró que lo mejor está por venir, gracias a que ha sido cimentado un alucinante camino que comenzó en bares locales, que los ha llevado a múltiples recintos nacionales e internacionales y trascendido en el gusto de varias generaciones. En gira imparable, la banda se ha presentado recientemente en diversos recintos a donde

▲ La agrupación durante el concierto del viernes en el Auditorio Nacional. Foto cortesía Javier Cahrera

lleva la alegría con su estilo musical impregnado con rock y fusión de diversos géneros y así narrar historias y conectar con sus seguidores.

El quinteto fundado en 1993 en la Ciudad de México, que ha dejado una huella indeleble y se encuentra en el mejor momento de su historia en cuanto a lo musical y a la solidez de la banda, lanzó para beneplácito de la vibrante audiencia: "¡Somos Elefante y los queremos un chingo!".





**SE IMPONE EN PENALES AL MALLORCA** 

# El Vasco Aguirre, sin final feliz; el Athletic se queda con la Copa del Rey

#### DE LA REDACCIÓN

Javier Aguirre hizo del Mallorca un manual de supervivencia. Aunque en el futbol ningún jugador o director técnico es más que un equipo, el aporte del mexicano ha sido tan grande desde hace dos temporadas que los límites llegaron a confundirse. Alguna vez, el capitán Antonio Raíllo lo definió como un hombre capaz de construir castillos en el peor infierno. En la final de la Copa del Rey, el Vasco confirmó esa teoría, pese a caer 4-2 en penales (luego del 1-1 en los 90 minutos y tiempos extra) ante el rival más querido por sus padres, el Athletic de Bilbao.

En una imagen tomada en video durante la transmisión del partido, Aguirre dio unos pasos delante de su cuerpo técnico y se le leyeron los labios: "¡Mueve la pelota, pu... madre, más rápido!" Con esa fuerza de carácter, los bermellones comenzaron a cicatrizar las heridas que acumularon en 2022, cuando tocaron el fondo de la tabla en la máxima categoría de España a falta de nueve fechas y lograron una nueva resurrección, a partir de la llegada del ex seleccionador nacional.

El 1-0 con el que Dani Rodríguez puso adelante al Mallorca acrecentó la creencia de que Aguirre tiene más de siete vidas al igual que los gatos, como asegura el viejo refrán. El lateral izquierdo observó desde la media luna cómo el portero Julen Agirrezabala y sus defensores se revolvían para sacar la pelota del área y, al recibir un pase retrasado de Raíllo, encontró el arco abierto haciendo estallar a las miles de personas que los acompañaron en el estadio La Cartuja, en Sevilla.

Los entrenadores más jóvenes en nuestro país suelen tener al Vasco como punto de referencia, pero ninguno ha podido igualar sus números en la escala internacional. Siempre dicharachero y peleón, ha transitado por diferentes culturas con una notable capacidad de motivación que logró inyectar en la mayoría de sus equipos. Dirigió a tres diferentes representativos (México, Japón y Egipto), ganó campeonatos como técnico y jugador, y compitió en la élite durante más de 20 años, además de evitar descensos cuando sus rivales ya lo hacían en la lona.

Acostumbrado a navegar contracorriente, el mexicano asimiló el empate de Oihan Sancet (50) como una consecuencia del dominio

que había impuesto el Athletic. Con toda la segunda parte por delante, los más de 60 mil aficionados en La Cartuja convirtieron las gradas en una improvisada olla de presión, transmitiendo un empuje que los dirigidos por Ernesto Valverde aprovecharon para arrinconar en su propia área a los bermellones con más remates de Sancet y Nico Williams. Sólo así los de Aguirre despertaron de su letargo.

"Con la ilusión no alcanza", advirtió más de una vez el *Vasco* en la conferencia de prensa antes del partido, como olfateando los distintos escenarios que le esperaban ante el Athletic. Formado en las categorías menores del club América, el hombre de 65 años volvió a levantar la guardia de su Mallorca en los minutos finales. Una y otra vez los jugadores lo miraron para entender lo que hacía falta.

#### Una prórroga dispareja

El plan de emergencia apuntaba a los tiempos extra, a resistir y mostrar oficio a la espera de un contragolpe que resultara demoledor para los llamados *Leones de Bilbao*.

La primera parte de la prórroga fue para el Athletic. Iker Muniain no supo aprovechar una volea frente al arco y la mandó por encima del larguero. También tuvo en sus botas una falta notablemente ejecutada, que apenas pasó unos centímetros a la izquierda de la portería mallorquina. Aquellas fueron las dos únicas acciones destacadas de unos primeros 15 minutos con poco ritmo.

La iniciativa siguió siendo del conjunto vasco en los segundos 15 minutos. La más clara la tuvo Nico Williams, quien no acertó en el remate al recibir un pase de De Marcos desde la línea de fondo. Ocasión a la que respondió Muriqi con un cabezazo que hizo intervenir a Agirrezabala.

A punto de iniciar la tanda desde el manchón penal, el *Vasco* encabezó la selección de pateadores en medio de un círculo humano, formado por sus dirigidos. Cada mención del jugador anotado en la lista era celebrado con algarabía. Al mexicano lo bañaron con agua, lo empujaron y abrazaron, sin importar el destino que tuviera la final. Una vez desde los once pasos, Manuel Morlanes y Nemanja Radonjic erraron sus cobros, mientras Álex Berenguer convirtió el 4-2 definitivo.

De esa manera, el Athletic levantó su Copa del Rey número 24 luego ▲ El jugador Mikel Vesga (6) encabeza el festejo del Athletic de Bilbao, que 40 años después vuelve a proclamarse campeón del torneo. Foto Afp

de 40 años de sequía. "Tengo una sensación de crueldad", resumió el técnico mexicano tras su segunda derrota en la definición del certamen. "No hubo un final feliz. A los jugadores les dije que levantaran la cabeza, porque dimos lo que tenemos y eso es suficiente. El penal es un gesto técnico, pero también un juego emocional y una suerte de azar. Vendimos cara la derrota, no tengo nada que reprochar".

#### Bronca entre porras

Horas antes del silbatazo inicial, sobre el bulevar de la Alameda de Hércules, en Sevilla, se presentó un enfrentamiento entre seguidores del Mallorca y del Athletic, en el que hubo un intercambio de bengalas y mobiliario de hostelería. La Policía Nacional se movilizó inmediatamente para abortar la refriega. No se reportaron detenciones.

Con información de Afp y Europa Press

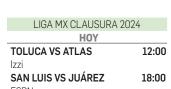

#### Nico Sánchez confirma altercado con Messi y se disculpa con Martino

**DE LA REDACCIÓN** 

Nicolás Sánchez, auxiliar técnico de Monterrey, confirmó que hubo un altercado con la estrella internacional Lionel Messi, después de la victoria ante el Inter de Miami, al publicar en sus redes sociales un video donde aceptó como verídico un audio que se filtró un día antes y en el cual narraba lo sucedido. La directiva de Rayados, a su vez, presentó una inconformidad ante la Concacaf por esta situación.

"Me hago presente con este video para hablar del audio, pude elegir esconderme, pero preferí grabarme, poner la cara y que se vea que las palabras salen de mi boca y para hacerme cargo.

"El audio lo hice yo y explico detalladamente lo que sucedió finalizado el partido en zona mixta. Lo mandé a mi círculo íntimo, pero lejos de enojarme con ellos, me servirá de aprendizaje", indicó Sánchez.

De esta manera, confirmó las versiones que circulaban en redes sociales respecto de un altercado entre integrantes del Inter de Miami y Monterrey tras el partido del miércoles correspondiente a cuartos de final de ida de la *Concachampions*.

#### Por una foto

Nico publicó el video horas después de que la cadena Fox Sports filtró un audio en el cual el auxiliar dijo que Messi lo agredió cuando intentó acercarse a él para pedirle una foto.

"Sí, me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar, lo habría hecho, me tuvo a un centímetro, me puso el puño al lado de la cara. El estaba buscando mi reacción", se escuchaba en el audio.

También aseguró que personal de la Concacaf fue testigo, pero no hicieron nada. "Si nosotros hacemos lo mismo, nos echan a todos", habría dicho.

En el video Nico también se disculpó con Gerardo Martino, técnico del Inter de Miami, pues lo habría insultado cuando narraba lo sucedido en el audio.

Messi, en tanto, podría jugar el miércoles el duelo de vuelta ante los regiomontanos, luego de que ayer regresó a las canchas y anotó un gol con su equipo en el empate 2-2 con Colorado en la MLS.

#### **GUADALAJARA GANA 3-2 AL SOTANERO PUEBLA**

# Chicharito vuelve a anotar con las Chivas después de 14 años



DE LA REDACCIÓN

Javier *Chicharito* Hernández, uno de los últimos ídolos del futbol mexicano y del club rojiblanco, revivió ciertos recuerdos propios y entre la afición del Guadalajara al marcar su primer gol con la playera de Chivas después de 14 años. El tanto fue clave para que los tapatíos celebraran en casa una victoria 3-2 ante el sotanero Puebla, que dio un susto en el tramo final.

El triunfo impulsa a los tapatíos para alcanzar 22 puntos y ubicarse por ahora en la zona de *play-in* en la jornada 14 del torneo Apertura 2024. En contraste, los poblanos sólo tienen cinco unidades.

Desde su regreso a México en esta temporada, las lesiones y molestias le habían impedido a *Chicharito* Hernández mostrar su nivel actual. Fue apenas ahora, al reaparecer después de dos semanas de baja, cuando anotó su primer tanto en su segunda etapa con el Guadalajara.

El gol fue muy a su estilo, al aprovechar una mala salida del arquero, recibir el balón con pierna derecha para acomodarlo y sentenciar de zurda al minuto 34. Fue el preámbulo para que Chivas presionara con goles de Erick Gutiérrez (57) y Roberto Alvarado (59). Diego de Buen (88) y Alberto Herrera (90+3) pusieron tensión al descontar, pero la reacción ya era tardía y el conjunto rojiblanco se llevó la victoria.

#### Tuzos golea a Tigres

En tanto, el Pachuca sorprendió al golear 3-0 a los Tigres y acabar con su racha invicta en el estadio Universitario.

De esta manera, los Tuzos ascendieron al cuarto lugar de la tabla, tras acumular 25 unidades. A su vez, el equipo regiomontano ocupó el sexto peldaño, con 24 puntos.

Minutos antes del inicio de este duelo, decenas de seguidores del conjunto felino se enfrentaron con elementos de la policía en las inmediaciones del estadio.

Tras un primer tiempo sin grandes emociones, la cascada de goles de los Tuzos ocurrió en la segunda parte del encuentro. ■ Con su tanto, el delantero rojiblanco (izquierda) liberó la presión por su falta de gol tras su retorno al club. En la imagen festeja con Alan Mozo. Foto Afp

Al minuto 66, Salomón Rondón encajó el balón en la escuadra izquierda del arco protegido por Carlos Rodríguez tras capitalizar una asistencia de Nelson Deossa.

Sólo unos instantes después, al 68, el propio Deossa hizo el 2-0 con un remate desde el centro del área a pase de Oussama Idrissi. Mientras Jesús Hernández, al 85, firmó el 3-0 con un disparo a quemarropa luego de conectar un saque de esquina.

En el tiempo de compensación, al 90+2, parecía que Fernando Gorriarán había anotado el gol de la honra para Tigres, pero el tanto fue anulado por fuera de juego, por lo que los felinos no pudieron hacer daño a su rival, que les propinó su primera derrota en el torneo.

En el estadio Nou Camp, el Querétaro consiguió un valioso triunfo por 2-0 ante el León, con lo que permaneció en zona de liguilla, al llegar a 23 puntos y ubicarse en la octava posición. Por su parte, el conjunto esmeralda se quedó en el sitio 11, con 20 unidades.

Samuel Sosa abrió el marcador para los Gallos Blancos al 32, al conectar con un zurdazo una asistencia de Jaime Gómez muy cerca del arco contrario. Mientras Pablo Barrera amplió la ventaja (2-0) al 75, luego de convertir un penal por una falta en el área de Édgar Guerra sobre Jordan Sierra.

Al inicio de este encuentro se aplicó el protocolo de conmoción cerebral tras un fuerte choque de cabezas entre Omar Mendoza, de Gallos, y William Tesillo, de León, por lo que el primero tuvo que salir de cambio al minuto ocho. Su lugar fue ocupado por Jaime Gómez.

#### Segunda derrota de Pedro López con el *Tri* femenil

DE LA REDACCIÓN

El empeño de la selección femenil mexicana por alcanzar los puestos de élite en el futbol mundial aún no es suficiente. Ahora sufrió su segundo descalabro bajo el mando de Pedro López al caer 1-0 ante Colombia en amistoso en Orlando, Florida, donde incluso se rompió una conexión con la afición.

El encuentro era una prueba para recuperar la confianza después de haber perdido frente a Brasil en las semifinales de la Copa Oro W. Sin embargo, las mexicanas mostraron lagunas en la defensa al tiempo que la ofensiva formada por Jacqueline Ovalle y Kiana Palacios

no pudo acechar la meta del rival. La falta de ritmo en el cierre del

La falta de ritmo en el cierre del juego por parte del plantel mexicano, provocó que la afición demostrara molestia con silbatinas.

Así, Colombia selló la victoria al minuto 43 con un golazo de Catalina Usme, delantera del Pachuca. No obstante, fue un resultado agridulce, pues la ariete saldría en el complemento por una fuerte lesión en el tobillo derecho, noticia desalentadora cuando tienen en puerta los Juegos Olímpicos.

El reto de enfrentar a las colombianas era esperanzador y también les permitiría a las mexicanas entender su verdadero nivel. Si bien, el Tricolor consiguió en la Copa Oro W un triunfo histórico ante Estados

Unidos, debía demostrar que no había sido un logro aislado.

Enfrentó a un plantel que sorprendió en el Mundial de Australia Nueva Zelanda al alcanzar los cuartos de final. Además, las sudamericanas salieron con su jugadora estrella Mayra Ramírez, quien impuso un récord después de que el Chelsea la fichó por 500 mil euros.

Cristina Ferral tenía como encomienda detener a Ramírez, pero la velocidad y habilidad de la colombiana eran complicados de contrarrestar. Mayra puso tensión en un par de ocasiones en las cuales debió ser detenida por la arquera Esthefanny Barreras.

Colombia ya había detectado las deficiencias de las mexicanas y cer-

ca del descanso llegó el gol. Usme recibió de espaldas al arco un pase para dar una media vuelta, quitar-se la marca de Ferral y Karina Rodríguez para soltar un potente disparo y sacudir las redes.

México no encontró opciones para el ataque; apenas tuvo un par de destellos con un tiro de esquina de Alexia Delgado que pegó en el poste y un tiro de peligro de Diana Ordoñez, quien entró de cambio.

El Tricolor aún tendrá el martes otra oportunidad para reivindicarse en esta fecha FIFA cuando se mida ante Australia, un rival que llega con mayor cartel después de haber terminado en el cuarto lugar del Mundial 2023.

#### **DIRECTO A PARÍS**

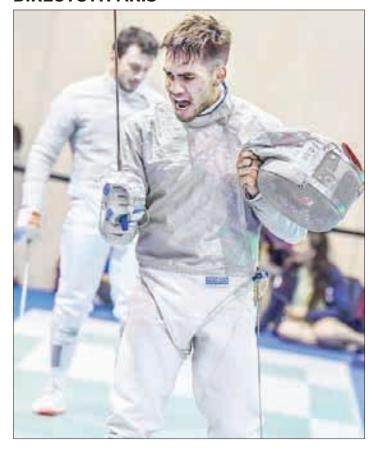

▲ El mexicano Gibrán Zea se proclamó campeón en el Preolímpico de las Américas de esgrima y consiguió el primer boleto de esta disciplina a la justa veraniega París 2024. El poblano venció al puertorriqueño Rafael Western por 15-12 en la final de sable en San José, Costa Rica. Foto Conade

## Tirante-Galarneau, final del Abierto de la CDMX

**ADRIANA DÍAZ REYES** 

Un par de meses después de sufrir una lesión en la pierna derecha, Thiago Tirante buscará su primer título del año en el Abierto de la Ciudad de México.

El argentino, finalista en 2023, venció 6-4 y 7-6 al australiano Bernard Tomic y se medirá ante el canadiense Alexis Galarneau.

"El año pasado perdí con marcador muy ajustado con un jugador que después llegó al número 50 del mundo. Él se mereció ganar, pero en esta ocasión me siento muy cómodo y capaz en la cancha", comentó el número 108

El guion del duelo Tirante-Tomic avanzó como se esperaba en el estadio Rafael *Pelón* Osuna del Centro Deportivo Chapultepec. El sudamericano se llevó el primer *set* sin complicaciones, lo que presagiaba un cómodo triunfo para el primer sembrado.

No fue así. Bernard explotó en la cancha en el segundo parcial y remontó de un 0-3 a un 4-4 con potentes tiros que hicieron rememorar sus tiempos como número 17 de la clasificación.

Por momentos, el grito de "Tomic, Tomic" invadió el estadio, mientras Tirante sufrió una caída sin mayores consecuencias físicas, pero que sí le hizo dejar escapar algunos puntos.

"Tuve momentos complicados, me puse nervioso y nada me salía. Decidí no desesperarme, trabajar en lo mental y jugar punto a punto, lo cual me funcionó", añadió el finalista, quien llegó a la disputa por la corona sin perder un set.

Tirante se perdió torneos como Indian Wells y Miami debido a su lesión.

En la segunda semifinal del día, Galarneau remontó ante el francés Máxime Janvier en un partido disputado bajo un inclemente sol.

Él duelo fue reñido desde el primer set, mismo que se tuvo que definir en el *tie break*. En el segundo y tercer parciales, Alexis no dio tregua a un Maxime que cometió 18 dobles faltas.

"El inicio del partido fue muy malo para mí, no logré encontrar mi mejor juego. En los siguientes sets pude conectar buenos golpes que me llevaron a la final", comentó el ganador.

Sobre su próximo rival dijo: "Es un tenista cerca del *top* 100, así que no va a ser un partido sencillo. Lo he visto jugar y tiene mucha potencia, así que no debo cometer errores para poder levantar el título".

Con la final de este domingo, el jugador se sacará la espina de su anterior participación en el *Challenger* de San Luis, donde fue eliminado en cuartos de final.

El Abierto de la Ciudad de México es apenas el tercer torneo en el que participa el de la hoja de maple. Es un *Challenger* 125 que otorgará 22 mil dólares al monarca y 13 mil 200 al subcampeón.

#### **JUEZ FALLA EN FAVOR DEL CLAVADISTA**

#### Jahir Ocampo: a Conade sólo le estoy pidiendo lo que me corresponde

**LEONARDO MENA GIL** 

Desde que la selección de natación artística interpuso una demanda a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por el retiro de becas, el organismo que encabeza Ana Gabriela Guevara se ha visto en medio de otras disputas legales. El caso más reciente es el de Jahir Ocampo, quien recientemente recibió el veredicto a su favor para recibir los estímulos que dejó de percibir tras la medalla de plata que logró en el Campeonato Mundial de Fukuoka en 2023.

El clavadista se sumó a la lista de atletas inconformes por la falta de apoyos a los que son acreedores. "Hay varios compañeros que están en el mismo proceso, y me imagino que a partir de esto van a ir cayendo todas las demás. Sé que hay varios", aseguró el clavadista olímpico en Río 2016.

"Afortunadamente ya salió mi resolución, algo que se venía trabajando desde el año pasado", agregó en entrevista con *La Jornada*.

La disputa en el gremio acuático emergió en el Campeonato Mundial de Budapest 2022 y se avivó con el desconocimiento por parte de la World Aquatics hacia la Federación Mexicana de Natación (FMN), luego de que su antiguo presidente, Kiril Todorov, estuviera implicado en temas de peculado. El conflicto se agravó con el no reconocimiento de la Conade hacia el Comité Estabilizador que interpuso la World Aquatics, organismo, que en palabras de Guevara, no tiene la autoridad legal para tomar decisiones. Posteriormente, la ex velocista, en otra medida que decidió, le quitó el Registro Único del Deporte (RUD) a la FMN y, esta vez, sí la desconoció, pero los apoyos siguieron sin llegar.

#### Deben devolverle los apoyos

"Fui a las instalaciones de la Conade y entregué toda mi documentación. Me esperé algún tiempo antes de proceder, pero después me pidieron el famoso RUD, que por obvias razones era imposible que lo obtuviéramos, ya que la federación está desconocida hasta la fecha. A partir de ahí se actuó legalmente y afortunadamente el juez dictaminó que deben regresar el apoyo económico", compartió el medallista mundial.

La Conade, revela, todavía hará una apelación y después de 10 días, como ya lo dictaminó el juez, deberá regresar el recurso. "Calculo que más o menos dentro de un mes abonarán la beca. Ya después se peleará también el tema retroactivo para que se pague desde el Campeonato Mundial de Fukuoka hasta la fecha. No estoy pidiendo nada que no me corresponda".

Por otra parte, el abogado de Ocampo señaló que el principio que utilizó el juez es el que vienen recalcando en otras demandas.

"El atleta simplemente no puede cumplir con los requisitos que establece la Conade para el otorgamiento de becas. Es imposible cuando piden el RUD y una carta firmada por una federación inexistente. Sin ambas, es imposible que los deportistas cumplan con estos documentos", manifestó Luis Jiménez.

Añadió que el caso de la selección de natación artística es el más avanzado. "A ellas sólo les falta que el Tribunal Colegiado de Circuito confirme la sentencia para que no haya forma de que les vuelvan a cancelar el pago de las becas, mientras sigan cumpliendo".

A estas disputas se añade la que le ganó Paola Pliego. La esgrimista fue retribuida con 15 millones de pesos por una prueba de dopaje mal practicada antes de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

#### **PODER JAPONÉS**

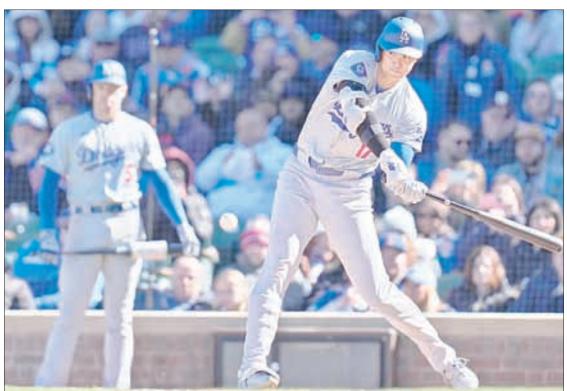

▲ La estrella Shohei Ohtani pegó dos imparables y se embasó en tres ocasiones para ayudar a los Dodgers de Los Ángeles en la victoria 4-1 sobre los Cachorros de Chicago y mejorar su marca a 8-3 con el quinto triunfo en los últimos seis juegos. En este partido, su compatriota Yoshinobu Yamamoto salió de dos atolladeros para su primera victoria en las Grandes Ligas. Max Muncy, por su parte, colaboró con un sencillo de dos carreras. Foto e información Ap



#### **LIBRIS**

#### Baumgartner\*

El escritor estadunidense Paul Auster volvió al género de la novela con *Baumgartner*, ya disponible en librerías mexicanas. El narrador nacido en Nueva Jersey (1947) escribió este texto al parejo del tratamiento contra el cáncer que le diagnosticaron en diciembre de 2022.

#### **PAUL AUSTER**

aumgartner toma nota mentalmente de llamar al encargado de Ed en la PSE&G para deshacerse en comentarios entusiastas sobre las cualidades del nuevo miembro de su personal.

El único teléfono de la planta baja está en la cocina y, cuando a Baumgartner se le ocurre ir hacia allá, se da cuenta de que tiene hambre, tanta, que decide que si puede arreglárselas para recorrer esa distancia no solo llamará a la PSE&G, sino que también se preparará algo para almorzar.

Levantarse del sofá resulta más fácil de lo que había creído, pero ponerse de pie es una tortura, igual que el acto de mover la pierna derecha, sobre todo al plantar el pie en el suelo. Resoplar de dolor alivia un poco, pero no mucho, y aunque la solución ideal sería desplazarse por la casa saltando sobre la pierna izquierda, teme perder el equilibrio y caerse, pese a que en otro tiempo lo considerasen un espléndido atleta, uno de los mejores de la facultad, pero eso fue hace mucho tiempo, cuando era joven, han pasado muchos años desde entonces, toda una vida, si se para uno a pensarlo, y Baumgartner se da cuenta de la estupidez que sería incluso considerar la situación y correr el riesgo aunque una vez fuese capaz de tomarse el pie izquierdo con la mano derecha y pasar la pierna derecha por en medio sin dejar de sujetarse el pie izquierdo con la mano derecha. Era una hazaña que inspiraba respeto a sus amigos y dejaba boquiabiertas a las chicas, porque nadie más era capaz de realizar aquella extraña proeza sin sentido, pero eso era entonces y ahora es ahora, dice para sus adentros, y en adelante no tendrá más remedio que ir a la cocina resoplando y saltando a pata coja con pasos lentos y cautelosos, no vaya a desplomarse antes de llegar.

Casi se viene abajo pero no se cae, casi no lo logra pero lo consigue, y una vez cruzada la línea de meta se siente tan agotado por los esfuerzos que se deja caer sobre una de las sillas desperdigadas en torno a la mesa. Ni que decir tiene que es la más cercana a la puerta por donde acaba de entrar, pero también es la única desde donde se puede mirar por la ventana y contemplar el jardín y, girando un poco la cabeza en la otra dirección, observar también toda la estancia. Respirando fuerte y aturdido por todo lo que acaba de pasar, Baumgartner es consciente de que transcurrirá un buen rato antes de que pueda ponerse otra vez de

pie para hacer el trayecto de la silla al aparador y luego al refrigerador, a la estufa, al fregadero y al teléfono de la pared, y de momento se queda allí sentado entre una nebulosa de dolor y agotamiento, indiferente hacia dónde van y a lo que ven sus ojos e incluso a la cuestión de si ven algo. Da la casualidad de que ha aterrizado sobre la silla de tal forma que tiene la cabeza vuelta hacia la estancia, y a medida que la frecuencia de su respiración va disminuyendo y acaba siendo más o menos normal, empieza a pasear la mirada por la cocina hasta que finalmente atisba el pocillo quemado en el suelo. Ese fue el comienzo de todo, piensa, el primer contratiempo que ha conducido a todos los demás en este día de interminables percances, pero mientras sigue observando el renegrido cacharro de aluminio al otro lado de la estancia, sus pensamientos, alejándose despacio de los estúpidos batacazos de esta mañana, retornan al pasado, a ese remoto aver que titila en los márgenes de la memoria, y poco a poco, de forma minúscula cada vez, va recordándolo todo, el mundo perdido de Entonces, y ahí lo tenemos, con su físico de veinte años sin desarrollar del todo, un humilde estudiante de primer año de la carrera en el Upper West Side de Manhattan en busca de algunas cosas para el primer departamento en el que va a vivir solo, de camino a la tienda Goodwill de Amsterdam Avenue a comprar todos los utensilios de cocina de segunda mano que le quepan en el aparador de su microscópica cocina, y en aquel establecimiento rancio pero abarrotado de cosas, de paredes amarillentas y tenues luces fluorescentes, fue donde vio por primera vez a Anna, la chica de ojos luminosos que todo lo veían, con no más de dieciocho años y también estudiante del barrio. No intercambiaron una sola palabra, solo un par de recíprocas miradas, calibrándose, explorando las posibles ventajas e inconvenientes que podrían surgir o no, si es que ocurría algo, una pequeña sonrisa de ella, una pequeña sonrisa de él, pero aquello fue todo y entonces ella se marchó en aquella tarde de septiembre mientras don Tímido se quedó allí parado como un idiota -lo que era y sigue siendo-, y acabó comprando aquel horrible pocillo de aluminio que le costó diez centavos y lo ha acompañado todos estos años hasta su extinción final esta mañana.

Pasaron ocho meses hasta que volvió a encontrarse con ella, pero la reconoció, desde luego, y por motivos que le siguen resultando incomprensibles, ella también lo recordaba a él, y entonces empezó todo, poco a poco al principio, hasta que cinco años después se casaron y empezó la verdadera vida de Baumgartner, su primera y única vida que duró hasta nueve veranos atrás, cuando Anna se zambulló en el mar en Cape Cod v se topó con la cresta monstruosa y feroz de esa ola que le rompió la espalda y la mató, y desde aquella tarde, desde aquella tarde..., no, dice Baumgartner para sus adentros, no debes recordar eso ahora, imbécil, pedazo de mierda, aguanta y aparta la vista del pocillo, idiota, o te estrangulo y te mato con mis propias manos.

De modo que Baumgartner aparta

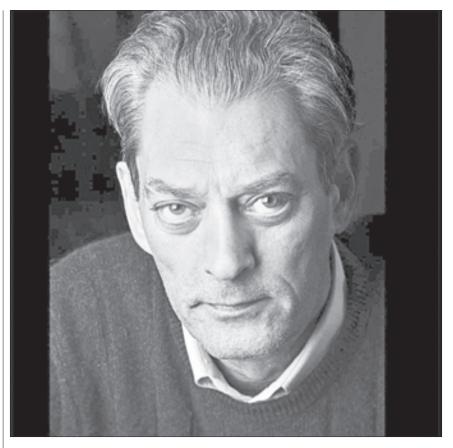

▲ Paul Auster fotografiado por Lotte Hansen. Imagen tomada de la cuenta Paul Auster (Oficial) de Facebook

la vista del pocillo tirado en el suelo y mira el jardín, que es poco más que un terreno con césped mal cuidado y un cerezo silvestre y solitario, aún sin florecer pero empezando a echar algunos brotes, y quién lo iba a decir, fíjate en eso, dice para sí, un petirrojo se ha posado en la hierba, sin duda para tantear el terreno y cazar lombrices, y ya ha encontrado una, mira, allí, la está sacando con el pico, y ahora, zas, la tira sobre la hierba y se pone a cabecear de un lado a otro durante unos segundos para observar otras cosas y entonces, de pronto, salta de nuevo sobre la lombriz, la sacude con el pico, arrancándole un trocito y después, zas, vuelve a arrojarla al suelo, da unos cuantos saltitos más alrededor y abate la cabeza por última vez, agarra la lombriz y se la traga de un solo bocado.

Baumgartner no aparta la vista mientras el petirrojo sigue dedicán-

dose a su negocio de atrapar y devorar lombrices, porque hay muchas de esas pequeñas criaturas enterradas bajo la superficie del jardín, muchas más de las que se figuraba que existían, y poco a poco, mientras el petirrojo va arrancándolas del suelo, Baumgartner empieza a preguntarse a qué sabrán las lombrices y qué se sentirá al meterse en la boca una lombriz que se retuerce y tragársela viva.

\* Adelanto publicado con autorización de la editorial Seix Barral. © 2023 Paul Auster. © 2024 Traducción: Benito Gómez Ibáñez. Cortesía otorgada bajo el permiso

Cortesía otorgada bajo el permi de Grupo Planeta México.



▲ Portada de Baumgartner, de Paul Auster. Captura del Booktrailer publicado en la página web de Seix Barral

### ECONOMÍA

#### PÉRDIDAS DE 200 MDD DIARIOS EN EL PUERTO DE BALTIMORE



▲ El colapso del puente Francis Scott Key, en Baltimore, amenaza cadenas de suministro que podrían repercutir en la economía de Estados Unidos. El presidente Joe Biden visitó el viernes la zona afectada por la caída de la vía, la cual fue derribada a finales de marzo por el buque portacontenedores Dalí, con un saldo de ocho trabajadores muertos, incluidos dos mexicanos. Unos "20 mil puestos de trabajo dependen de este

puerto", afirmó el presidente y agregó que a finales de mayo se abrirá un nuevo canal que permitirá el acceso a uno de los puertos más importantes de ese país. El puerto de Baltimore es un centro clave para la industria automovilística, en él se movilizaban diariamente mercancías por valor de entre 100 y 200 millones de dólares, de acuerdo con fuentes oficiales.

# Tropieza el esfuerzo oficial por incrementar el cultivo de maíz

Se redujó 1.1 por ciento el área de siembra: SIAP

#### **BRAULIO CARBAJAL**

Pese a que el gobierno federal tiene el objetivo de incrementar sustancialmente la producción de maíz en México, datos oficiales muestran que en años recientes el espacio para su siembra, lejos de aumentar ha caído 1.1 por ciento.

De acuerdo con cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), al cierre de 2023 la superficie destinada a la siembra de maíz fue de 7 millones 446 mil 156 hectáreas, mientras en 2020 era de 7 millones 531 mil 889 hectáreas.

Es decir, en el transcurso de tres años el espacio destinado para la siembra de este grano básico disminuyó en alrededor de 85 mil 700 hectáreas.

En el mismo lapso, según las estadísticas del SIAP, la producción de maíz en México ha aumentado de manera marginal al pasar de 28 millones 823 mil toneladas métricas en 2020 a 29 millones 408 mil toneladas en 2023; es decir, un avance de 1.7 por ciento.

Este incremento en la producción, pese a la disminución en la superficie sembrada, es consecuencia de un ligero aumento en el rendimiento, pues mientras en 2020 se obtenían 3.84 toneladas de maíz por hectárea, en 2023 se obtuvieron 3.95 toneladas.

Uno de los grandes problemas que tiene por resolver México es el rendimiento, toda vez la cantidad de maíz cosechado por hectárea está lejos de la media mundial, que es es de 11 toneladas métricas por hectárea en maíz blanco y de 9 toneladas en grano amarillo.

La mayoría del maíz que se produce en México es blanco, el cual alcanza para cubrir prácticamente el total de la demanda de la población; sin embargo, cada año importa alrededor de 17.5 millones de toneladas de maíz amarillo, el cual es utilizado por la industria y como alimento para aves y ganado.

Para 2024 el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (US-DA, por sus siglas en inglés) prevé que la superficie para sembrar maíz en México continúe a la baja al igual que la producción.

#### Se privilegia la exportación

El organismo estadunidense prevé que este año México coseche 25 millones de toneladas de maíz, que de concretarse implicaría una caída de casi 15 por ciento en comparación con las 29 mil 400 millones de toneladas registradas en 2023.

Derivado de lo anterior, el US-DA anticipa que las importaciones mexicanas de granos (principalmente amarillo, transgénico y desde EU), se ubicarán en alrededor de 19 millones 600 mil toneladas métricas, nivel similar a las 19 millones 700 mil toneladas de 2023

La disminución en la superficie destinada para la siembra de maíz se da en un contexto en el que ha aumentado el espacio para otros productos agroalimentarios más redituables al venderlos en el extranjero, como es el caso del aguacate y las *berries*.

Por ejemplo, datos del SIAP indican que en 2020 la superficie cosechada de aguacate era de 241 mil hectáreas, mientras que para 2023 ascendió a 257 mil hectáreas, es decir, un incremento de 7 por ciento. Lo anterior se reflejó en la producción, la cual pasó en el periodo referido de 2 millones 380 mil toneladas a 2 millones 673 mil toneladas.

Otro ejemplo, es de las fresas, el producto más importante dentro de las *berries*, cuya superficie de siembra en 2020 era de 13 mil 482 hectáreas, mientras que para 2023 aumentó 33 por ciento al ubicarse en 17 mil 941 hectáreas.

Según datos oficiales, en 2023 las exportaciones de aguacate ascendió a 2 mil 948 millones de dólares, mientras que el de fresa, zarzamora, frambuesa y arándanos fue de 2 mil 653 millones de dólares.

En contraste, el año pasado el país gastó más de 5 mil millones de dólares en la importación de un alimento básico como el maíz.

**SE INTENSIFICAN FOCOS ROJOS** 

## Sequía, riesgo financiero en los estados con mayor productividad

**DORA VILLANUEVA** 

La sequía abrasa a los estados que el último año registraron los mayores niveles de actividad económica enfocada al sector primario y prácticamente se duplicó en territorios donde las industrias habían tenido el mejor desempeño en la mayor parte de 2023. Estas modificaciones en las pautas climáticas y la falta de inversiones para mitigar la escasez del líquido y hacer sostenibles los sectores productivos representan riesgos financieros tanto públicos como privados.

Colima, Yucatán, San Luis Potosí, Veracruz y Aguascalientes lideraban los indicadores de actividad primaria en el país hasta los primeros nueve meses del año pasado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En esas entidades la sequía –desde moderada hasta excepcional– pasó de cubrir 145 a 253 municipios a lo largo de un año, exhibe el Monitor de Sequía de México.

Algo similar sucedió en las entidades que reflejaron los mayores volúmenes de actividad industrial. De acuerdo con lo reportado por Inegi, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Chihuahua y Sonora encabezaban los indicadores del sector secundario en los primeros nueve meses del año y en esas demarcaciones la sequía pasó de azotar 156 municipios a 450.

#### Estrés hídrico

El Monitor de Sequía de México exhibe que no sólo se extendieron los focos rojos por la falta de agua, sino que se intensificaron. Hasta el 31 de marzo del año pasado en estas entidades no había registro de municipios con un grado de sequía extrema ni excepcional, pero a la misma fecha de 2024, un total de 243 demarcaciones contaban con ese tipo de alerta.

El sector agropecuario es el principal consumidor de agua en el país, ocupa 76 por ciento del líquido disponible. Le siguen, con 14 por ciento, concesiones para consumo doméstico, para el sector secundario y para los usuarios conectados a dichas redes; y, por último, la industria autoabasteci-

da y las centrales termoeléctricas representan alrededor de 5 por ciento cada uno, consigna un informe de HR.

Datos compilados de Aquastat muestran que entre 2010 y 2017 el estrés hídrico en México promedió 31.3 por ciento, pero a partir de 2018 se disparó a 44.5 por ciento. El que el acceso al agua sea cada vez más escaso tendría un impacto financiero relevante en las industrias que hacen un uso intensivo de ella, como el agrícola. De ahí que se necesita transitar hacia una agricultura sostenible, explicó en entrevista Luisa Adame, directora de HR Sustainable Impact.

#### Menos agua, más gente

Una análisis realizado por HR para la primera quincena de marzo, exhibe que hasta esa fecha las cinco entidades con mayor proporción de sequía extrema y excepcional fueron Querétaro (100 por ciento), Chihuahua (94), Sinaloa (77.8), San Luis Potosí (77.6) y Sonora (75 por ciento). Incluso a nivel nacional sólo 396 municipios de los 2 mil 430 analizados se encontraron sin sequía.

"México está cerca de contar sólo con la mitad del agua disponible para satisfacer todas las necesidades de una población en crecimiento", enfatizó HR. En entrevista, Adame explicó que se debe a un cúmulo de causas, el crecimiento demográfico, la urbanización, el cambio climático, el uso agrícola, la contaminación del agua, la sobreexplotación de acuíferos y deficiencias en la gestión del agua.

Si bien la la sequía dificulta llevar a cabo negocios en sectores intensivos en agua, "incrementando el costo de capital o el rendimiento esperado por los inversionistas al percibir más riesgo", también hay un costo público en suministro emergente a través de pipas y la generación de infraestructura para solucionar el abastecimiento, escribió para una publicación del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Hugo Briseño Ramírez, secretario de Investigación en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana Guadalajara.

#### **Programas** de lealtad, herramienta para impulsar el consumo

**CLARA ZEPEDA** 

Las empresas orientadas al consumidor tienen que ofrecer un mayor valor a través de precios y programas de lealtad, lo que puede ser la clave para impulsar el próximo horizonte de crecimiento.

De acuerdo con McKinsey, consultora estratégica global que se enfoca en resolver problemas concernientes a la administración estratégica, 2024 está demostrando ser un desafío para los consumidores y para las empresas, marcas y minoristas que los atienden.

Con un fuerte gasto de los consumidores después de un periodo de inflación récord y temores de una recesión, los consumidores continúan cambiando sus hábitos: presupuestando más para lo esencial, negociando en busca de mejor valor y exigiendo más a sus minoristas favoritos.

A medida que estas empresas continúan lidiando con la incertidumbre sobre inventarios, precios y tasas de interés, deben ir más allá para destacarse en un mercado abarrotado, al mismo tiempo que se aseguran de ofrecer valor al cliente e impulsar los márgenes de

Liz Hilton y Homayoun Hatami, socios gerentes de la firma, recomendaron crear una ecuación de valor coherente y holística que puede ser la clave para impulsar el próximo horizonte de crecimiento para las empresas orientadas al

Por lo general, ofrecer promociones exclusivas (como descuentos porcentuales o en efectivo) a los miembros del programa de fidelidad es la forma más sencilla de captar los beneficios de la fidelización y los precios integrados, porque deja muy clara la propuesta de valor.

#### Caso Amazon

Uno de los mejores ejemplos de beneficios de precios que impulsa un programa de fidelidad es Amazon Prime. Amazon lanzó por primera vez su programa Prime en 2005, ofreciendo envío gratuito a los miembros que estuvieran dispuestos a pagar una tarifa fija anual.

Amazon utilizó el incentivo de precios preferenciales para los miembros leales para lanzar Prime Day en 2015. Durante el primer año de Prime Day, Amazon generó poco menos de mil millones de dólares en ventas. Para 2023, Prime Day generó casi 13 mil millones de dólares en ventas, y los analistas estiman que el evento generó un incremento de 5 mil millones de dólares en ingresos para Amazon.

La membresía Prime ha crecido a medida que se han agregado beneficios adicionales, como entrega en dos horas con Prime Now o libros electrónicos gratuitos a través de Prime Reading.

#### Pactan EU y China combatir lavado de dinero

**DANIEL GONZÁLEZ DELGADILLO** 

ENVIADO

Estados Unidos y China acordaron mantener discusiones sobre el "crecimiento económico equilibrado" y cooperar conjuntamente en "la lucha contra el lavado de dinero", informaron este sábado fuentes oficiales de ambos gobiernos, tras dos días de "extensas" conversaciones entre la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el viceprimer ministro, He Lifeng, en la sureña ciudad de Guangzhou.

Yellen indicó, citada en un comunicado del Departamento del Tesoro, que los intercambios sobre crecimiento equilibrado a nivel nacional e internacional "facilitarán una discusión sobre los desequilibrios macroeconómicos,

incluida su conexión con el exceso de capacidad" de China, por lo que aseguró que tienen "la intención de aprovechar esta oportunidad para abogar por igualdad de condiciones para los trabajadores y las empresas estadunidenses".

"Me preocupa especialmente el impacto del exceso de capacidad industrial china en ciertos sectores como resultado del apoyo gubernamental, y el impacto que podría tener en la economía estadunidense", aseguró la funcionaria, y desatacó que estas mismas percepciones "son compartidas por nuestros aliados y socios, quienes ven riesgos potenciales para sus propios trabajadores y empresas".

En estas discusiones, las dos partes abordarán "la demanda interna, las políticas de inversión, el envejecimiento de la población, las cuestiones fiscales y políticas relacionadas", precisó el Tesoro.

Yellen viajó a China para negociar el exceso de capacidad de producción de vehículos eléctricos, paneles solares y otras tecnologías de energía limpia que amenazan a las empresas competidoras en Estados Unidos y otros países.

"Creo que los chinos se dan cuenta de lo preocupados que estamos por las implicaciones de su estrategia industrial, por el potencial de inundar nuestros mercados con exportaciones que dificultan la competencia de las empresas estadunidenses", apuntó más tarde en conferencia de prensa,

Agregó que esto "no se va a resolver en una tarde o en un mes, pero creo que han oído que es un tema importante para nosotros".

Como segundo punto, indicó que se acordó una alianza entre el Tesoro y el Banco Popular de

China para combatir el lavado de dinero, mecanismo con el que se compartirán "mejores prácticas y actualizaciones sobre nuestros esfuerzos para combatir el financiamiento ilícito". Destacó que "este esfuerzo ayudará a cerrar vías de financiación para las organizaciones criminales, incluidos los narcotraficantes, los traficantes de personas y los estafadores"

El viceprimer ministro He Lifeng expresó en la reunión "su grave preocupación por las medidas económicas y comerciales de Estados Unidos que restringen a China y respondió plenamente a la cuestión de la capacidad de producción, informó la cadena estatal CGTN, y precisó que "ambas partes acordaron continuar manteniendo la comunicación".

La agencia de noticias oficial Xinhua indicó en un editorial que suprimir las industrias de energías limpias "no ayudaría a Estados Unidos a hacer crecer la suya". Agregó que espera que se pudieran lograr más avances durante la visita de Yellen "para derribar las barreras que obstaculizan la cooperación mutuamente beneficiosa".

En un primer despacho, Xinhua comentó que hablar de "sobrecapacidad china" en el sector de energía limpia era para Washington levantar "el pretexto de la seguridad nacional en áreas donde su supremacía sea cuestionada".

■ La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y el viceprimer ministro de China, He Lifeng, dialogaron sobre la sobrecapacidad industrial del país asiático. Foto Afp



#### Reabren refinería de Curazao con la mira en el crudo venezolano

**AFP** 

WILLEMSTAD

La refinería de Curazao reabre tras cinco años de cierre, con la expectativa de recibir el petróleo de Venezuela luego de una flexibilización de las sanciones de Estados Unidos contra Caracas, que sin embargo podría revertirse en dos semanas.

Con las costas venezolanas a unos 100 kilómetros, el crudo pesado del país caribeño ha sido tradicionalmente vital para esta refinería, que además fue operada por más de 30 años por la estatal PDVSA.

"Las sanciones que impusieron a Venezuela nos hicieron mucho daño" en las negociaciones aún en marcha para encontrar empresas extranjeras dispuestas a invertir en la reactivación de la Refinería di Korsou (RdK), dijo en una entrevista su director, Patrick Newton. "Nuestra refinería

siempre estuvo enfocada y diseñada especialmente para el crudo venezolano"

Aunque tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, Venezuela produce 800 mil barriles diarios de crudo, un cuarto de los 3 millones de hace más de una década.

'Son problemas realmente serios para nosotros", añade Newton. "Todo el mundo mira a Estados Unidos: ¿volverán a imponer las sanciones?

"Tenemos plan B, plan C y D", bromea Newton, no obstante, ante la posibilidad de que las sanciones se recrudezcan.

RdK firmó en 2023 un acuerdo por cinco años con la estadunidense Global Oil para producir asfalto que exportará hacia Estados Unidos. Será el primer paso.

Está previsto que en septiembre iniciemos la producción", plantea Newton. "Produciremos 30 mil barriles diarios de asfalto. PDVSA solía producir 10 mil".

#### Musk desafía a juez en Brasil y amaga cerrar las operaciones de X

**REUTERS** 

El dueño de X, el multimillonario Elon Musk, desafió el sábado las sentencias judiciales de bloqueo de ciertas cuentas de la red social en Brasil, afirmando que la plataforma podría tener que cerrar su oficina en el país.

"Estamos levantando todas las restricciones. Este juez ha aplicado fuertes multas, amenazado con arrestar a nuestros empleados cortar el acceso para X en Brasil", escribió Musk en la red social.

"Como resultado, probablemente perderemos todos los ingresos en Brasil y tendremos que cerrar nuestra oficina allí. Pero los principios importan más que los beneficios", agregó.

En otro post, respondiendo a una nota de X sobre las sentencias judiciales, Musk mencionó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes con la pregunta: "¿por qué haces esto?"

En su nota, X dijo que se había visto obligada por decisiones judiciales a bloquear "ciertas cuentas populares en Brasil", prometiendo impugnarlas legalmente en la medida de lo posible.

X informó que tiene prohibido hacer público qué cuentas se han visto afectadas, afirmando que podría recibir multas diarias si no cumple la orden.

"No sabemos los motivos por los que se han emitido estas órdenes de bloqueo. No sabemos qué mensajes han infringido supuestamente la ley. Tenemos prohibido decir qué tribunal o juez emitió la orden, o en qué contexto", indicó.

"No creemos que tales órdenes estén de acuerdo con el Marco Civil de Internet o la Constitución Federal de Brasil y vamos a impugnar", aseguró en el comunicado.

Musk también escribió anteriormente "¿por qué exiges tanta censura en Brasil?", comentando un post previo publicado por Moraes en la red social.



#### Impulso de remesas terminó: JP Morgan

**CLARA ZEPEDA** 

Las remesas seguirán respaldando el consumo interno de América Latina, principalmente de México, pero el fuerte impulso de los pasados tres años ha terminado, afirmaron estrategas de inversión de JP Morgan.

Nur Cristiani, jefa de estrategia de inversión para América Latina, y Federico Cuevas, estratega de inversión global de JP Morgan, explicaron que durante la pandemia de covid- 19 e incluso después, los precios de los bienes se dispararon por las interrupciones en la cadena de suministro, seguidos luego por los de los servicios (a pesar de la limitada mano de obra).

Tradicionalmente, añadieron, la inflación de los servicios ha estado correlacionada con los salarios. Cuando hay escasez de personal, estos suben y, como consecuencia,

las empresas enfrentan mayores costos que, a su vez, son pasados a los consumidores, para poder defender los márgenes de ganancia. Adicionalmente, sueldos más altos también significan más ingresos disponibles para respaldar el consumo.

Después de alcanzar un máximo en febrero de 2023, los precios de los servicios en Estados Unidos comenzaron a normalizarse, en gran parte debido a una mayor disponibilidad de mano de obra gracias a la inmigración. De hecho, el crecimiento anual de los salarios privados alcanzó su punto máximo a finales de 2022.

Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, los latinoamericanos son el grupo más grande de personas en edad laboral nacidas en el extranjero en Estados Unidos, por lo que se beneficiaron de los fuertes aumentos salariales y, por tanto, se tradujo en un aumento significativo del envío de dinero. México ocupó el quinto lugar en la región en la recepción de las remesas, pues representaron casi 4.2 por ciento del PIB del país en 2022 frente a 3.8 por ciento en 2020.

#### Maximizar el valor

Sin embargo, "el fuerte impulso de los últimos tres años ha terminado, debido a una esperada disminución en el flujo de inmigración, la normalización del crecimiento salarial y monedas relativamente más fuertes. Finalmente, sin duda, las elecciones presidenciales de Estados Unidos desempeñarán un papel clave dada la importancia que tiene la inmigración en la agenda política de ambos candida-

tos", prevén Cristiani y Cuevas. Sobre la base de las previsiones de inmigración de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), y la normalización del crecimiento de los salarios en Estados Unidos, es poco probable que el dinamismo de las remesas se mantenga, especialmente en un entorno en el que las monedas locales siguen bien respaldadas por las tasas reales.

Los inmigrantes que envían dinero a sus familias quieren asegurarse de maximizar el valor que obtienen con el tipo de cambio. Por lo tanto, existe una fuerte correlación entre monedas locales más débiles (más altas) y el número de transacciones.

Además de la apreciación de las monedas, como el peso, la inflación también afecta el poder adquisitivo de las remesas. De hecho, los recursos enviados a América Latina aumentaron 9.5 por ciento en 2023, pero descendieron 1.6 por ciento en poder de compra, debido al impacto de monedas más fuertes y precios más altos. En tanto, menos renuncias sugieren una desaceleración salarial en el futuro.

#### Para tomar en cuenta

En la semana que inicia se publicarán relevantes reportes económicos, como inflación y producción industrial, entre otros.

#### México

Lunes 8

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dará a conocer el indicador de la actividad industrial por entidad federativa de diciembre de 2023.

Martes 9

El Inegi reportará el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) correspondiente a marzo. Especialistas del banco Citibanamex prevén que la inflación se ubique en 4.44 por ciento anual. Al cierre de febrero, el índice de inflación concluyó en 4.4 por ciento. El Inegi difundirá datos de la industria automotriz sobre venta de vehículos pesados durante marzo.

Miércoles 10

El Inegi dará a conocer la balanza comercial de febrero y publicará la encuesta de viajeros internacionales de febrero.

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) informará sobre ventas de marzo.

Jueves 11

El Inegi difundirá el indicador mensual de la actividad industrial correspondiente al mes de febrero. Analistas de Citibanamex anticipan un crecimiento anual de 4.1 por ciento.

#### **Estados Unidos**

Miércoles 10

Se dará a conocer la inflación al consumidor de marzo. También se publicarán las minutas sobre la reunión de política monetaria de marzo y se difundirá informe de finanzas públicas.

Viernes 12

La Universidad de Michigan publicará el índice de confianza del consumidor de abril.

Fuentes: Inegi, Antad, Citibanamex y Monex

#### PARALIZA EL SISTEMA BANCARIO LANZAMIENTO DE ZIG, MONEDA LIGADA AL ORO

Las operaciones bancarias en Zimbabue se paralizaron este sábado, dada la avalancha de conversiones que está teniendo lugar antes de la entrada en vigor de la nueva divisa del país, el Zimbabue Oro (ZiG). La moneda, respaldada por el oro, entrará en curso legal este lunes en sustitución del colapsado dólar zimbabuense. Según Bloomberg, el acceso en el país a la plataforma de pagos ZimSwitch, que procesa las transacciones de dólares entre entidades financieras, fue suspendido y los servicios habituales recuperarán la normalidad una vez las instituciones terminen de configurar la nueva divisa. Problemas parecidos ocurren en la sucursal local del banco sudafricano Nedbank debido a los cambios estipulados para acomodar la nueva divisa. Foto Afp



#### Saturados, vuelos a Acapulco por Tianguis Turístico y Convención Bancaria

Los precios de los boletos para esos días superan 8 mil pesos

#### **JULIO GUTIÉRREZ**

Con el Tianguis Turístico y la Convención Bancaria en puerta en Acapulco, Guerrero, las aerolíneas mexicanas tienen saturados los vuelos a ese destino, y conseguir un asiento de regreso a la Ciudad de México llega a tener costos que superan los 8 mil pesos o el viaje tiene una duración de hasta 12 horas, de acuerdo con información obtenida de sus portales de Internet.

El Tianguis Turístico arranca el miércoles y concluye el viernes, mientras que la Convención Bancaria inicia el jueves 18 y termina el viernes 19 de abril. Son dos eventos de alta demanda y que tienen como objetivo realizarse en el puerto de Acapulco para apoyar su relanzamiento después del devastador paso del huracán *Otis* a finales de octubre del año pasado.

Pese a la alta cantidad de gente que tradicionalmente llega a estos eventos (alrededor de 5 mil personas en promedio al Tianguis y más de mil 500 a la Convención), las aerolíneas mexicanas no tienen vuelos disponibles en los días cercanos, y los que se encuentran o son en primera clase o tienen altos costos.

La página web de Aeroméxico, la aerolínea de mayor presencia en el país, indica que para salir a Acapulco desde la Ciudad de México el siguiente martes el boleto tiene un costo desde 9 mil 988 pesos, mientras para regresar el miércoles 17 de abril el monto se

reduce a 8 mil 161 pesos.

Para regresar a la Ciudad de México el viernes 13 de abril el costo es de 8 mil 271 pesos, para el sábado 13 va desde 8 mil 329 pesos, y para el viernes 19 de abril el costo va desde 5 mil 173 pesos y no hay vuelos disponibles para el sábado 20, el siguiente es el domingo 21 con un



En un viaje con una escala el tiempo total es de 11 horas y 46 minutos costo desde 5 mil 961 pesos.

Al momento de realizar esta nota, las ofertas presentadas por Aeroméxico en su sitio de Internet son de vuelos sin escalas y con salida desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez (AICM).

Por su parte, Volaris, una aerolínea denominada de bajo costo, ofrece vuelos para el martes 9 de abril con un costo desde mil 438 pesos, no tiene escala y sale del AICM. Por la tarde, en otro viaje desde la capital, el costo sube a 5 mil 339 pesos y tiene una escala en Tijuana. El tiempo total de viaje es de 11 horas y 46 minutos.

Para salir el miércoles 17 abril desde el AICM, hay varias ofertas disponibles. Un vuelo que sale por la mañana sin escalas con un costo desde 3 mil 900 pesos.

Hay otro para salir en la madrugada, con una escala en Guadala-

jara y una duración de casi nueve horas con un costo desde los mil 800 pesos.

Para regresar de Acapulco a la capital del país el viernes 12 de abril por Volaris, el costo del boleto sin escalas va desde 3 mil pesos, y otro con una duración de casi 14 horas con escala en Tijuana tiene un costo de 3 mil 900 pesos.

En su caso, para regresar el viernes 19 de abril el costo va desde los 795 pesos si se sale a las 8:47 horas y no tiene escalas, mientras para el sábado 20 de abril el costo del boleto es de 2 mil pesos, con una duración de 11 horas.

Cabe mencionar que el precio de de estos boletos son la tarifa más económica, es decir, no incluye maleta documentada, solamente una de mano que no pese más de 10 kilos y un artículo de mano que debe de caber debajo del asiento del pasajero.



RECUPERAN TROPAS ISRAELÍES EL CUERPO DE UN REHÉN

#### Se multiplican protestas contra Netanyahu; exigen su dimisión

Hoy se reúnen en El Cairo la CIA, el Mossad, Hamas y la ANP para negociar condiciones de un cese el fuego en la franja de Gaza



EUROPA PRESS, AFP, REUTERS Y AP

TEL AVIV

Unas cien mil personas, según las organizaciones convocantes, se manifestaron ayer en Tel Aviv para exigir: la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu, la convocatoria de elecciones anticipadas y un acuerdo para el retorno de los rehenes israelíes secuestrados en la franja de Gaza, cuando se cumplen seis meses de los ataques de milicias palestinas del pasado 7 de octubre y del inicio de la ofensiva militar israelí sobre la franja de Gaza.

Con caricaturas de *Bibi* Netanyahu, banderas israelíes y consignas contra el gobierno del premier, una multitud se congregó en la Plaza de la Democracia, donde también le corearon eslóganes hostiles.

Concluida la manifestación, los asistentes se sumaron a la concentración que pide la liberación de los rehenes a pocos cientos de metros en donde exigieron una solución negociada para liberar a los 129 cautivos que siguen retenidos en Gaza, de los cuales 34 habrían muerto, según el ejército israelí.

Ayer, por primera vez desde el 7 de octubre, los manifestantes regresaron a esta plaza, escenario de las multitudinarias protestas semanales contra la reforma judicial del gobierno de Netanyahu durante más de un año antes del comienzo del conflicto de Gaza. Antes se reu-

nían en una zona de la calle Kaplan, donde se encuentra el cuartel general de las fuerzas Armadas israelíes, informó la prensa local.

#### Tres lesionados

Al cierre de esta edición, la policía israelí había informado de tres manifestantes que resultaron heridos tras ser embestidos por un coche en Tel Aviv, que no se detuvo hasta la intervención de la policía, dejó a dos personas con lesiones leves y un tercero en estado de salud "moderado", detalló *The Times of Israel*.

En tanto, durante la marcha hubo conatos de violencia protagonizados por manifestantes y agentes de la fuerza pública, principalmente cuando los oficiales intervinieron para disolver la protesta.

Por su parte, el ministro de Comunicaciones del gobierno israelí, Shlomo Karhi, responsabilizó



Se cumplen seis meses de la guerra sobre el enclave palestino a "líderes izquierdistas de dentro y fuera de la coalición" por estos disturbios "nos divide en medio de una guerra", opinó en su cuenta de la red social X.

Mientras, en la localidad de Cesarea hubo al menos el arresto de una mujer cerca del domicilio privado del primer ministro.

Medios informativos locales como *The Times of Israel*, indicaron que la de Tel Aviv fue la protesta más numerosa, pero también detallaron sobre manifestaciones en otras 50 localidades como Haifa, Herzliya, Kfar Saba y Raanana o Karkur, por citar algunas.

Con motivo de los seis meses de los ataques, el presidente israelí, Isaac Herzog, publicó un mensaje a la nación, en el que subrayó que está obligado a "hacer todo lo posible con creatividad, persistencia y determinación" para lograr la libertad de sus 129 connacionales en la franja de Gaza.

"Mañana (hoy) a las 6:29 (hora local) se cumplen seis meses desde el brutal atentado terrorista y la terrible matanza. Medio año desde este crimen contra nuestras hermanas y hermanos, contra nuestro país, contra la humanidad", opinó Herzog.

#### Recuperan cuerpo de cautivo

Horas antes de las protestas, el ejército israelí anunció que recuperó por la noche en Jan Yunis, en el sur de Gaza, el cadáver del rehén Elad Katzir, de 47 años al momento de

▲ En Tel Aviv se realizó ayer la mayor manifestación antigubernamental (imagen). En otras 50 ciudades hubo protestas. Foto Afp

su secuestro en el kibutz de Nir Oz. 'Liberarlo con vida "habría sido posible si se hubiera llegado a tiempo a un acuerdo sobre los rehenes", expresó Carmit Palty Katzirk, hermana del rehén, quien también arremetió contra los dirigentes su país.

En tanto, en Egipto delegaciones de Estados Unidos, Israel y Hamas tratarán hoy de pactar un alto el fuego al conflicto que a la fecha, de acuerdo con el Ministerio de Salud palestino ha dejado 33 mil 137 víctimas mortales.

En este contexto, medios estadunidenses informaron que el director de la CIA (Agencia Central de Inteligencia, por su siglas en inglés), Bill Burns; el jefe del Mossad (Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales) israelí, David Barnea, y funcionarios cataríes y egipcios se reunirán en El Cairo.

También el movimiento palestino Hamas confirmó su asistencia a la cita en Egipto. Una delegación encabezada por el jefe adjunto del grupo en Gaza, Khalil Al-Hayya, asistirá a las conversaciones, confirmó el grupo en un comunicado.

#### Israel comete "traición contra la humanidad", asegura la ONU

AFP, EUROPA PRESS Y SPUTNIK

NUEVA YORK

El jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Martin Griffiths, calificó ayer la guerra en Gaza como una "traición a la humanidad", al cumplirse seis meses de conflicto en el enclave palestino y llamó a exigir a Israel "rendición de cuentas" por la tragedia.

"Cada segundo que pasa este conflicto se cobra más víctimas civiles", expuso Griffiths en un comunicado, y lamentó "la perspectiva desmesurada de una mayor escalada en Gaza, donde nadie está a salvo y no hay ningún lugar seguro al que ir".

El diplomático añadió que "una operación de ayuda ya frágil sigue viéndose socavada por los bombardeos, la inseguridad y la denegación de acceso" por parte de Tel Aviv.

"Para los afectados por el horror, que comenzó con los ataques (a Israel) del 7 de octubre, han sido seis meses de dolor y de tormento", lamentó Griffiths en X.

#### Palestina, por el pleno derecho

Por su parte, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) anunció que considerará mañana la solicitud de Palestina, que actualmente tiene estatus de observador, de ingresar en la organización como miembro de pleno derecho.

"La presidencia celebrará consultas a las 10 horas (tiempo de Nueva York) para abordar los próximos pasos respecto de la petición de Palestina, de volver a examinar su solicitud de membresía en la ONU", indicó un comunicado del organismo internacional.

Mientras, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, insistió en que el gobierno de España apoyará "el reconocimiento de Palestina como un Estado de pleno derecho" y subrayó que "no hay ningún cooperante que merezca morir" ni tampoco "ningún país que merezca ser masacrado".

En un acto político en Vitoria, Sánchez anunció que "vamos a trabajar por la paz en Medio Oriente".

El martes pasado, Palestina envió un escrito al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidiendo una nueva consideración de su solicitud de membresía, presentada originalmente el 23 de septiembre de 2011.

En tanto, en Estados Unidos 37 congresistas demócratas enviaron una carta al presidente Joe Biden pidiéndole que deje de enviar armas a Israel, ante la tragedia en Gaza y el ataque contra los cooperantes de World Central Kitchen (WCK) abatidos en Gaza.

"A la vista del ataque contra cooperantes y ante la crisis humanitaria que empeora cada vez más es injustificable aprobar estas entregas de armamento", plantearon los congresistas en una misiva pública.



#### Continúan tropas rusas sus ataques; Ucrania reconoce escasez de armamento

La OTAN asegura que Moscú "hipoteca su futuro con Pekín" a cambio de cooperación militar para enfrentar a Kiev

**SPUTNIK, EUROPA PRESS** 

DONIETSK

Después de un año en el que la línea del frente estuvo casi congelada, las fuerzas rusas avanzan aprovechando el agotamiento y la escasez de municiones del ejército ucranio, aproximándose a Chasiv Yar, una 'puerta" hacia el Donbás.

Bombardeos rusos sobre Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, mataron a ocho civiles e hirieron al menos a 10 a primera hora de ayer.

Rusia continuó sus ataques en el mar consiguiendo hundir cinco barcos de las fuerzas armadas de Ucrania en los lugares de embarque de las tropas y cuando intentaban acercarse a la orilla del río Dniéper, las pérdidas del lado ucranio ascendieron a unos 30 militares, informó aver el Ministerio de Defensa ruso.

El Kremlin continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente Vladimir Putin, son proteger a la población de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

En diciembre pasado, Putin, afirmó que la operación continuará hasta que Rusia logre la "desnazificación, la desmilitarización y la neutralidad de Ucrania".

Además, al menos 11 personas resultaron heridas por ataques ucranios contra la República Popular de Donietsk, informó el gobernante local Denís Pushilin, quien dijo que militares ucranios realizaron 29 ataques y dispararon 77 proyectiles.

El presidente de Ucrania, Volo-

dymir Zelensky, advirtió ayer que Kiev podría quedarse sin misiles de defensa aérea si Rusia continúa con sus continuados bombardeos sobre el territorio ucranio y sus aliados occidentales no incrementan sus suministros.

Ucrania todavía cuenta con una reserva de defensa aérea, pero teme que pronto habrá escasez de misiles si la necesidad y el ritmo de uso de los mismos continúan como hasta

Es posible que no tengamos suficientes misiles, y nuestros socios lo saben. Hemos calculado en qué fechas necesitaremos estos misiles, sabemos cuánto gastamos por día y esos procesos deben acelerarse y todo esto cuesta dinero", sostuvo Zelensky en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Tass.

El mandatario destacó que, si bien al comienzo de la guerra contaban sólo con la ayuda, ahora cuentan también con sus contratos. "Empezamos a trabajar por separado con muchos países, sin esperar ayuda o dinero, en diferentes direcciones, en diferentes acuerdos, abiertos y cerrados. Recibimos algunos suministros de armas, artillería y defensa aérea (...), pero el dinero es dinero", señaló el gobernante.

"Estamos haciendo todo lo posible para garantizar que el mundo siga apoyando a Ucrania y vea lo heroico que es nuestro pueblo, cómo los ucranios defienden su país, sus ciudades y sus pueblos, cómo restauran la vida a pesar de todo y cómo destruyen a los ocupantes", declaró más tarde en la red social X.

Por otra parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que Rusia está "hipotecando" su futuro a nivel político y eco-

▲ Un soldado ucranio recibe tratamiento por médicos militares en instalaciones de salud cerca de Chasiv Yar. Foto

nómico con China por el apoyo recibido en la guerra contra Ucrania.

"China está apuntalando la economía de guerra rusa entregando piezas clave a la industria de defensa v a cambio Moscú está hipotecando su futuro con Pekín", afirmó Stoltenberg, durante una entrevista a la cadena británica BBC.

Rusia transfirió tecnología a Irán y Corea del Norte a cambio de munición y material militar, según denunció el propio Stoltenberg.

Además, aseguró que se está creando una "alianza de potencias autoritarias" en referencia a Irán, Rusia, China y Corea del Norte, países que considera están cada vez "más y más alineadas"

En cuanto al futuro del apoyo a Ucrania, Stoltenberg ha manifestado su optimismo sobre las posibilidades de lograr un acuerdo en torno al mes de julio para un compromiso de entrega de financiamiento a largo plazo para Kiev, aunque deberá acceder a "algún tipo de compromiso".

El objetivo para la OTAN es garantizar 100 mil millones de euros para Ucrania durante los próximos cinco años, un apoyo vital ahora mismo y también para la reconstrucción del país una vez que termine el conflicto.

"Creemos y esperamos que la guerra termina en un futuro próximo, pero necesitamos apoyar a Ucrania durante muchos años, para construir sus defensas y evitar futuras agresiones", argumentó.

#### Flagelan en público a seis personas en Afganistán

**APYEUROPAPRESS** 

**ISLAMABAD** 

El Tribunal Supremo del movimiento fundamentalista talibán afgano dio a conocer ayer que las autoridades judiciales de la provincia de Logar flagelaron en público a seis personas, entre ellas una mujer, por sodomía y

El Supremo indicó que cada convicto recibió entre 25 y 29 latigazos y todos ellos recibieron además penas de cárcel: tres de ellos, un año y los otros tres, dos años de prisión.

Según la declaración judicial, los latigazos fueron presenciados por responsables del tribunal local y residentes locales, de acuerdo con el comunicado del Supremo, recogido por la cadena de televisión de Afganistán, AMU

Las flagelaciones son un ejemplo del endurecimiento extremo del código legal afgano tras el retorno de los fundamentalistas al poder en agosto de 2021.

El país está ahora regido por una interpretación extrema de

De manera inusual, se ventilan discrepancias en el Talibán

la ley islámica que prohíbe, entre otros ejemplos, el acceso de las niñas a la educación secundaria.

Si bien las discrepancias públicas dentro del Talibán son inusuales, algunas figuras de alto rango han mostrado su desacuerdo con la toma de decisiones de los dirigentes, especialmente con la prohibición de que las mujeres estudien.

En este contexto, el líder supremo del Talibán, Hibatullah Akhundzada, instó a sus oficiales a dejar a un lado sus diferencias y servir correctamente a Afganistán, indica una declaración escrita publicada ayer, antes de la festividad del Eid al-Fitr, que marca el final del Ramadán.

Akhundzada, es un erudito islámico que casi nunca hace apariciones en público, rara vez abandona el feudo talibán en la provincia de Kandahar, en el sur

Él y su círculo han jugado un papel decisivo en la imposición de restricciones a mujeres y niñas, provocando críticas internacionales que han repercutido en el aislamiento del Talibán en la escena

Akhundzada declaró que los funcionarios del Talibán deben "vivir una vida fraternal entre ellos, evitar los desacuerdos y el

La guerra contra la invasión soviética y el comunismo fracasó debido a los desacuerdos internos, afirmó apuntando que, como resultado de esas divisiones, no pudieron implantar la sharía, o ley islámica, en Afganistán.

Aunque hizo referencia a la educación, no dijo nada acerca de la reapertura de escuelas y universidades para mujeres y niñas.



Haibatullah Akhundzada, en una de las pocas imágenes que circulan de él en el mundo, es el solitario líder supremo de los talibanes, quien ayer instó a sus funcionarios a dejar de lado sus diferencias. Foto Ap

#### LA JORNADA Domingo 7 de abril de 2024

## Se extiende el dengue por Centro y Sudamérica

Brasil suma mil 20 fallecidos y Argentina 129, reporta la OPS

XINHUA, AFP, AP Y PRENSA LATINA

RÍO DE JANEIRO

La OPS advirtió que Latinoamérica y el Caribe vivirán su "peor temporada de dengue", una "enfermedad febril que afecta a lactantes, niños y adultos" describe el organismo.

Brasil registró un total de mil 20 muertes por dengue desde enero, anunció el Ministerio de Salud, mientras hay más de 2.6 millones positivos confirmados.

Según las autoridades brasileñas, la mayoría de los 27 estados ya pasó el pico de la epidemia de dengue este año. Siete estados muestran una tendencia a la baja en los casos, además del Distrito Federal, que tiene la mayor incidencia del país.

Argentina acumula en la tem-

porada 180 mil 529 casos, con 129 fallecimientos en lo que va del año, por lo que ahuyentar a los mosquitos con mezclas de vainilla o champú económico son opciones que se popularizan en Buenos Aires como alternativa al repelente, un bien que se ha vuelto escaso y caro cuando el país padece su peor epidemia de esta enfermedad.

En los supermercados se desatan trifulcas entre compradores o se escuchan gritos de júbilo cuando llega el repelente, indican medios locales.

Algunos comercios abrieron cuentas de WhatsApp para avisar a sus clientes que tienen mercancía, mientras otros lo racionan a tres por persona. En un local, las familias se dividían en la fila para comprar nueve o 12 unidades.

Mientras, Paraguay acumula 80 fallecimientos por dengue desde el



inicio del periodo epidémico, que comprende de la semana epidemiológica número 38 del 2023 hasta la semana 13 del año en curso.

En cuanto a Centroamérica, el dengue también se extiende de manera alarmante, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Al menos 20 personas murieron y más de 30 mil fueron contagiadas, siendo Guatemala y Panamá las naciones que tienen este año el mayor balance de fallecidos en la región. Guatemala registró nueve

muertos y 10 mil 200 contagios, entre ellos 38 de gravedad, señalan datos de autoridades de Salud.

"Es alarmante la cantidad de dengue acumulada y ello está íntimamente relacionado con el cambio climático", indicó esta semana el ministro de Salud guatemalteco, Óscar Cordón.

En Panamá, según información oficial, han perdido la vida siete personas y se registran más de 3 mil 200 contagios, de ellos 16 de gravedad; en todo 2023, hubo 18 decesos

▲ El gigante de América del Sur es el más afectado del continente por la infección vírica trasmitida por mosquitos. La imagen, en Sao Paulo. Foto Xinhua

y más de 16 mil 500 infectados en este país.

"Es importante mantener limpios los entornos y así evitar el incremento de criaderos de mosquitos", advirtió el ministerio de Salud panameño.

#### Formalizan el Consejo Presidencial en Haití

#### Pandillas adelantan que no reconocerán a la nueva autoridad

EUROPA PRESS Y PRENSA LATINA

MADRID

El Consejo Presidencial de Haití, organismo ejecutivo diseñado para restaurar el orden constitucional luego de la dimisión del primer ministro Ariel Henry por la ola de violencia criminal que azota el país, dio ayer por terminada la crisis abierta durante su periodo de formación y dejó en manos de la Comunidad del Caribe (Caricom) la ratificación de sus miembros, al tiempo que, la Administración General de Aduanas de Haití (AGD) decomisó un cargamento de armas procedente de Estados Unidos, país considerado uno de los responsables del tráfico de armas en la isla caribeña.

En un comunicado recogido por el medio *Gazette Haiti*, el Consejo Presidencial dio por resuelto "el acuerdo político entre los diferentes sectores que lo constituyen" tras días de varias polémicas sobre su composición.

El organismo, que tendrá que elegir a un nuevo primer ministro, está formado por nueve miembros extraídos a partir de la clase política y el sector privado haitiano. Sin embargo, ni la Constitución ni las leyes

haitianas contemplan la creación de semejante formación.

No obstante, el consejo finalmente anunció que, "tanto el acuerdo como el borrador del decreto ley que fundamenta su creación" han sido pactados y la ratificación final queda en manos de la Caricom y del Consejo de Ministros del país. Aun-

que no especificaron las funciones específicas de cara a la ratificación.

El Consejo Presidencial anticipó una transición basada en "la inclusión, la participación soberana, la integridad, la paz, el respeto y la protección de la soberanía nacional". También se comprometió a "renovar su solidaridad patriótica

con el sufrido pueblo haitiano" y "saluda la valentía de la policía, de las instituciones y de los ciudadanos que trabajan para superar el caos en el país".

Mientras, las pandillas criminales que dominan gran parte de la capital, Puerto Príncipe, con la coalición mafiosa Viv Ansanm (Vivir Juntos) a la cabeza, ya han declarado que no tienen intención de reconocer a este organismo y, en su lugar, emplazaron a la comunidad internacional a negociar directamente con ellas.

La escalada de la violencia llevó a que más de 50 mil personas hayan abandonado, en las últimas tres semanas, la capital de haitiana, según un recuento de la Organización Internacional para las Migraciones, que atribuye a la inseguridad 83 por ciento de estos desplazamientos.

#### Decomisan armas procedentes de EU

La AGD decomisó un cargamento de armas procedente de Estados Unidos. Según el comunicado del organismo, fueron incautados "12 fusiles de asalto, 14 pistolas, 999 cartuchos entre ellos 638 de calibre 2.56, 278 de calibre 9 milímetros, 52 de calibre 7.62 y 36 de calibre 40, y 34 cargadores".

La aduana de Cabo Haitiano descubrió el alijo la víspera durante la inspección de un contenedor.

De acuerdo con el sitio digital Van Bef Info, Estados Unidos figura entre los culpables del tráfico de drogas y armas en Haití, elementos que refuerzan hoy el incremento de la violencia en el país caribeño.

■ La policía haitiana patrulla una intersección en Puerto Príncipe, Haití, donde el control lo mantienen las bandas criminales. Foto Ap

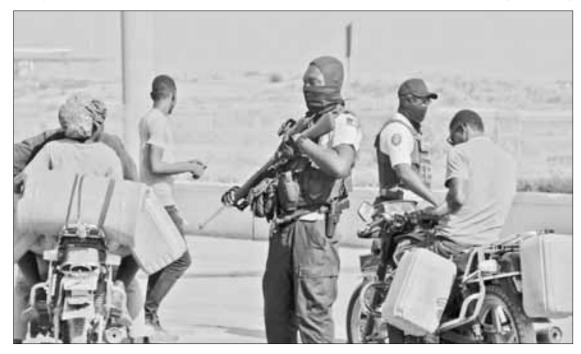

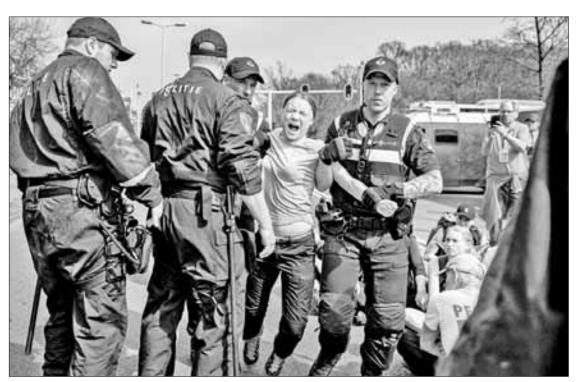

▲ La activista al momento de ser arrestada por protestar con un bloqueo vial contra los subsidios a

los combustibles fósiles por parte del gobierno de Países Bajos. Foto Afp

#### Arrestan a la ecologista Greta Thunberg en La Haya

**AFP** LA HAYA

La activista climática Greta Thunberg fue detenida dos veces por la policía neerlandesa ayer, durante una protesta en La Haya contra las subvenciones a los combustibles fósiles.

Thunberg, de 21 años, fue liberada de ambas detenciones, informó Rozermarijn van't Einde, portavoz del grupo ecologista Extinction Rebellion (XR).

Un corresponsal de la Afp vio a la activista y a otros manifestantes de Extinction Rebellion sentados en un autobús, mientras la policía procedía a más arrestos.

Más de 400 manifestantes fueron detenidos, según el cuerpo armado.

Thunberg se unió antes a varios centenares de manifestantes que caminaron desde el centro de La Haya hasta un campo situado junto a la autopista A12 que va a la ciudad.

Decenas de agentes de policía, algunos de ellos a caballo, impidieron que el grupo accediera a la autopista.

Portando banderas XR y pancartas en las que se leía "¡Paren ya las subvenciones a los combustibles!" y "¡El planeta se está muriendo!", los manifestantes se enzarzaron en un tenso enfrentamiento con la policía, que formó un muro humano.

"Es importante manifestarnos hoy porque vivimos en un estado de emergencia planetaria", declaró la ecologista Thunberg, quien ha llevado su voz hasta la ONU, antes de su primer su arresto.

**DE CARA A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES** 

# Llama CIDH a garantizar la participación de la oposición en Venezuela

Acertadas la palabras de AMLO sobre los ataques de la derecha al gobierno, asegura el canciller Yván Gil

AFP Y SPUTNIK

WASHINGTON

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó ayer a Venezuela a garantizar la participación de la oposición en las elecciones presidenciales de julio y criticó la exclusión de Corina Yoris, respaldada por el mayor bloque opositor del país.

Mientras el gobierno venezolano destacó ayer el pronunciamiento del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en el que afirmó que contra este país caribeño está "toda la derecha del mundo", y lo calificó de acertado.

"Impedir la participación de algunas o determinadas candidaturas opositoras en el proceso electoral corrobora que el Poder Electoral no ofrece garantías de independencia e imparcialidad" y esto "anula la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas", afirmó la CIDH en un comunicado.

Yoris fue nominada por la liberal María Corina Machado para que la sustituyera en los comicios dado que ella no podía presentarse por la inhabilitación impuesta por la Contraloría, de línea oficialista.

Llegada la fecha límite, "Yoris no pudo formalizar su inscripción en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática por la persistencia de problemas técnicos", señaló la CIDH.

"Estas acciones restringen la oferta electoral (...) desincentivan la participación política y perpetúan un gobierno represivo", denunció la comisión, que forma parte de la Organización de Estados Americanos.

"El Estado de Venezuela debe asegurar la participación política de la oposición en las elecciones presidenciales, sin arbitrariedades", insistió.

Como consecuencia, llamó "a adoptar, con urgencia, medidas para restablecer la separación e independencia del poder electoral, el Poder Judicial y demás entes públicos" para "reconstruir la democracia y la confianza en las instituciones públicas".

Esta semana, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, tachó de



Maduro asegura que es un "circo" la queja por la falla en el registro de Corina Yoris "circo" la alarma expresada por el veto a la inscripción de Yoris.

"Comenzó el circo, comenzó la campaña, hay nervios en Washington, hay nervios en los apellidos de la oligarquía, en la derecha regional, dejen los nervios", dijo el presidente.

La exclusión de Yoris suscitó fuertes críticas no sólo de Estados Unidos, sino también de Argentina, Colombia y Brasil.

En tanto, el gobierno venezolano destacó el pronunciamiento del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en el que afirmó que contra este país caribeño está "toda la derecha del mundo", y lo calificó de acertado.

"Las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, son sumamente acertadas. Venezuela no sólo tiene a toda la derecha fascista del mundo en contra, sino que es su más grande amenaza debido a nuestra firme negativa a convertirnos en un 'patio trasero' o colonia de cualquier otra nación con pretensiones imperiales", detalló el canciller venezolano, Yván Gil, en la red social X.

Venezuela denunció el 4 de abril que Estados Unidos pretende imponer la vía del "chantaje" un resultado electoral en los comicios presidenciales del 28 de julio.

#### En California y Copenhague trae conflictos la venta de marihuana

AFP

CALIFORNIA

Policías armados irrumpieron en California en un invernadero ilegal de cannabis, mientras en Dinamarca fuerzas de seguridad desmantelaron puestos de venta de mariguana en un barrio de Copenhague. En contraste, Alemania legalizó el consumo de la cannabis recreativa, esta semana.

En pleno desierto de California, la policía eliminó 900 plantas clandestinas, en una de las tantas granjas que son un desafío constante para las autoridades del condado de San Bernardino, a las afueras Los Ángeles, que lidian con la violencia y los daños ambientales que causa la "fiebre verde".

California legalizó la marihuana en 2016 bajo la premisa de que pondría fin al mercado paralelo. Sin embargo, las autoridades presenciaron desde entonces una proliferación de plantaciones ilegales. "Yo diría que la explosión del mercado ilegal tiene mucho que ver con la tributación de la marihuana" dice el sargento Chris Bassett.

"Algunos de estos permisos, de estas licencias para cultivar, producir y distribuir, superan los 100 mil dólares, lo que le dificulta la entrada al mercado legal".

Mientras el mercado legal es lastrado por una avalancha de impuestos, con ventas estancadas en torno a 5 mil millones de dólares anuales, el sector clandestino prospera movilizando mucho más que eso, de acuerdo con expertos.

Las granjas proliferan en la región aprovechando su geografía de extensos bosques y desiertos. Y la expansión de las operaciones ilegales en estas pequeñas comunidades rurales trae consigo la violencia.

En enero, seis cadáveres fueron descubiertos en la región. Todos hombres, con heridas de bala, y cuatro con quemaduras. Las informaciones preliminares indican que el caso está relacionado con el cultivo ilegal de cannabis, indicó la comisaría local.

En tanto, en Dinamarca, la policía desmanteló este fin de semana los puestos de venta libre de cannabis de Christiania, un barrio del centro de Copenhague que fue libertario y jipi, pero ahora está asociado a la violencia del narcotráfico.

En agosto, los vecinos decidieron que una de las calles del barrio, llamada Pusher Street (calle de traficantes) y conocida por sus puestos de hachís, tenía que cerrarse después de un asesinato, el cuarto en tres años, que puso definitivamente fin a la imagen de comunidad pacífica. Pusher Street "se deterioró convirtiéndose en un lugar muy poco agradable, los traficantes luchan entre sí y contra la gente, son violentos", lamenta ante la Afp Hulda Mader, portavoz de los habitantes.

La policía había destruido en varias ocasiones los puestos pero luego resurgían.

#### Alemania legaliza

En sentido contrario transita Alemania, donde el consumo recreativo de la marihuana es legal desde el 1º de abril. Una nueva ley permite a los mayores de 18 años, tener en casa hasta tres plantas.

La medida fue aprobada pese a una feroz oposición de políticos conservadores, asociaciones médicas y la policía preocupada por que aumenten los conflictos con ciudadanos bajo los efectos del enervante.

Alemania se une a los países con una de las legislaciones sobre cannabis más liberales de Europa, similar a las de Malta y Luxemburgo.

#### **ESTADOS**



DOS POZOS YA TIENEN VEDA POR SOBREXPLOTACIÓN

# En riesgo acuíferos de Puebla por proyectos extractivos

YADIRA LLAVEN

*LA JORNADA DE ORIENTE* PUEBLA, PUE.

En Puebla existen seis acuíferos, dos de los cuales tienen veda por sobrexplotación: el Tecamachalco y Libres-Oriental. Sin embargo, un reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alerta que el valle de Puebla cuenta con un volumen de extracción de 278 millones 800 mil metros cúbicos, con un total de mil 358 concesiones registradas, y advierte sobre el aceleramiento del uso del recurso hídrico por la urbanización salvaje y el asentamiento de parques industriales.

En 2016, el acuífero valle de Puebla, en el extremo occidental del estado, tenía alrededor de 44 millones de metros cúbicos de agua disponible, y para 2023 bajó a 18.08 millones de metros cúbicos, debido al crecimiento urbano que demanda mayor suministro.

Dicho acuífero "va a estar más castigado que el de Libres-Oriental, por los proyectos extractivos que ya existen para abastecer a la capital poblana; siguen abriendo pozos, como en el municipio de San Miguel Xoxtla.

"Y habría que ver por qué en la zona sur del Periférico están haciendo un acuaférico, con una tubería de 50 centímetros de diámetro. ¿A dónde va esa agua?, ¿de dónde viene?", cuestionó Aurelio Fernández Fuentes director del Centro Universitario para la Prevención de Desastre Regionales (Cupreder).

En entrevista, el investigador expuso que se hizo un acuaférico similar para abastecer a la empresa Concesiones Integrales o Aguas de Puebla, que mantiene privatizado el servicio de agua, drenaje y saneamiento en la capital del estado, y ahora esta obra se prolonga a la zona de La Calera, donde se autorizó la edificación de casas en 200 hectáreas de bosque.

Calculó que los habitantes del área metropolitana capitalina son los destinatarios de casi la mitad del líquido extraído del acuífero del valle de Puebla, el cual incluye parte de Tlaxcala.

#### Zonas amenazadas por urbanización e industria

Ante tal panorama, Fernández Fuentes alertó que ese acuífero está en riesgo "porque siguen urbanizando, instalando industria y es una zona muy amenazada por la cercanía con el volcán Popocatépetl; esta combinación de factores establece una condición desastrosa".

La distribución del recurso en la capital y algunos municipios aledaños a los que surte la em-



presa Concesiones Integrales corresponde a 43.63 por ciento del volumen anual concesionado por la Conagua.

Los otros cuatro acuíferos de la entidad son Atlixco-Izúcar de Matamoros, Valle de Puebla, Valle de Tehuacán e Ixcaquixtla. Este último con un menor problema de sobrexplotación.

El 19 de marzo pasado, en vísperas del Día Mundial del Agua, el Comité de Rescate del Manantial de Santa María Acuexcomac, en el municipio de San Pedro Cholula, colocó una placa que declaró extinto a ese cuerpo de agua.

La extracción de 600 litros por segundo en siete pozos operados por el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap) durante casi 30 años lo secó.

"Los que conocimos ese manantial en su apogeo, lo recordamos lleno de carpas de gran tamaño, que eran el orgullo de los habitantes del paraje situado en el camino entre Cholula y Paso de Cortés", recordó Aurelio Fernández.

La escasez que padece el pueblo de Acuexcoman, dijo, también ocurre en el de Nealtican y otros fenómenos que no favorecen a la recarga de los acuíferos, con la extracción de piedra volcán en el municipio de San Nicolás de los Ranchos que ahora se ocupa como material de construcción.

"La piedra volcánica era el filtro natural que permitía ser el gran reservorio de recarga en la zona del Popocatépetl, y se está reduciendo con rapidez porque el agua ya no se capta, se escurre superficialmente", advirtió. El académico dijo que esta situación originó el hundimiento de una fracción del terreno en la comunidad de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, conocido como "el socavón", el cual estaría ligado con la extracción de agua del acuífero de Puebla.

A casi tres años de la aparición de la oquedad, en mayo de 2021, ni la Conagua o el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, ni el Instituto Politécnico Nacional mostraron explicaciones satisfactorias de este fenómeno.

#### Conagua, sin política de recargas subterráneas

El director del Cupreder señaló que la labor de la Conagua en Puebla se reduce a informar sólo de las obras que realiza, pero no da cuenta de la recarga subterránea.

"La Conagua no tiene ninguna política de recarga de acuíferos, sólo extrae, y por otro lado, no hay transparencia en la emisión de los títulos de concesión, porque hay un negocio turbio que tampoco ha resuelto la Cuarta Transformación", acusó.

El acuífero del Valle de Tecamachalco, localizado en el centro de la entidad, es el más castigado, afirmó el investigador José Vicente Nolasco Valencia, también del Cupreder. En 2016, pasó de menos 49.10 millones de metros cúbicos anuales de extracción a menos 60.65 de déficit.

Detalló que para determinar esta cifra, se hace un balance hidrológico en la recarga que son las lluvias y se le descuenta los volúmenes que se ocupan de agua,

▲ El comité de rescate del manantial de Santa María Acuexcomac, municipio de San Pedro Cholula, Puebla, colocó en marzo de 2023 una placa en la que se declaró extinto ese cuerpo de agua. Además, por la falta de lluvias se secó el ahuehuete que se encontraba junto al venero. Foto La Jornada de Oriente

como en los cultivos agrícolas. Lo que queda es la disponibilidad del reservorio. Es decir, "se consume más de lo que se capta."

El segundo acuífero más explotado, es el de Libres-Oriental. "En 2016, cuando se instaló la armadora de automóviles Audi, ya tenía un déficit de 0.35 millones de metros cúbicos anuales; pero en 2023 registró menos 22 millones de metros cúbicos, en casi una década", reveló.

Nolasco Valencia aseveró que el abuso del recurso se debe a que en la región de Libres-Oriental está asentado el parque industrial con empresas como Audi, Mercedes Benz, Coca Cola y Granjas Carroll, por mencionar algunas, aunado a la producción agrícola industrializada y la reciente construcción de un complejo de 14 fábricas militares en La Célula, ubicada en el municipio de Oriental.

En la región de Tecamachalco, que abastece de hortalizas al centro de Puebla y a la Central de Abasto de la Ciudad de México, más de 20 mil 400 hectáreas de cultivo son regadas con agua que proviene de pozos agrícolas. Según la Conagua, sería el primero en extinguirse en la entidad.

#### Día cero para mantos freáticos de Tehuacán y Tecamachalco llegará en 2030 y 2050: experto

YADIRA LLAVEN/

*LA JORNADA DE ORIENTE* PUEBLA, PUE.

El día cero de los acuíferos del Valle de Tecamachalco y Tehuacán llegará en los años 2030 y 2050, respectivamente, fechas fatales en la que no habrá agua suficiente que satisfaga la demanda, a consecuencia de la sobrexplotación del líquido para uso industrial en la entidad, advirtió el investigador Luis Alberto Villarreal Manzo, del área de ingeniería en recursos hidráulicos del Colegio de Postgraduados (Colpos).

En el estudio *Disponibilidad y demanda de agua en el acuífero Valle de Tecamachalco 2020-2070*, el profesor del Colpos alertó que faltaría un lustro para que se presenten problemas en el suministro que requiere la población y las actividades económicas de la región.

Para 2036, indicó que la disponibilidad de agua en Tecamachalco será igual que la demanda, por lo que a partir de ese año se estaría registrando un déficit en el acuífero que llegaría en 2050 por el orden de menos 6.5 por ciento.

El experto en hidrociencia expuso que en la misma situación se tiene en el acuífero de Tehuacán, con un patrón de cultivo importante de hortalizas similar al de Tecamachalco, que surte de alimentos a la capital del estado y al país.

Reveló que la reserva de agua subterránea en el centro del país se está minando a un ritmo de casi seis kilómetros cúbicos por año, que se suma a la ineficiencia del uso del recurso, principalmente en los sectores agrícola y pecuario, donde se pierde cerca de 60 por ciento durante la conducción.

Informó que los más de dos millones de habitantes de la capital poblana y área metropolitana, que incluye a San Andrés y San Pedro Cholula, obtienen agua para uso doméstico mediante suministros emergentes, como el Sistema San Baltasar o Sistema Nealtican, que a manera de acuaféricos surte el líquido a la población, debido a la sobrexplotación que existe en el acuífero Valle de Puebla.



Reservas de agua subterránea en el centro del país se agotan a ritmo de casi 6 kilómetros cúbicos por año



#### Vinculan a proceso a menor ligado a feminicidio de la niña Camila en Taxco

#### **SERGIO OCAMPO ARISTA**

CHILPANCINGO, GRO.

Juan Alfredo N, de 17 años, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el feminicidio de la niña Camila, perpetrado el 27 de marzo pasado en el municipio de Taxco de Alarcón, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Detalló que durante la audiencia llevada a cabo el pasado viernes, un juez de control dictó al imputado la medida cautelar de permanecer internado en un Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes.

Juan Alfredo, junto con su hermano Axel, de 21 años, fueron detenidos el 30 de marzo, por su presunta responsabilidad en el crimen; ambos son hijos de Ana Rosa N, quien murió el 28 del mismo mes, cuando los tres fueron golpeados por pobladores de Taxco, quienes los responsabilizaron de lo sucedido. Por este mismo caso hace una semana fue vinculado a proceso el taxista José N, a quien se observa en un video de cámaras de seguridad guardar una bolsa negra en la cajuela de su vehículo, en la que se presume estaba el cuerpo de la niña Camila.

También ayer la dirección de Comunicación Social de la FGE y funcionarios del gobierno de Guerrero dieron a conocer que el cadáver de Ana Rosa N fue entregado el viernes a las 15:30 horas a su madre, Josefina Díaz.

Fuentes de la fiscalía informaron desde el 30 de marzo que se había

emitido el oficio de liberación del cuerpo; sin embargo, este sábado el órgano autónomo precisó que apenas ayer los familiares fueron por los restos de la mujer, que permanecieron ocho días en el Servicio Médico Forense de Iguala.

El 27 de marzo, alrededor de las 13 horas, Camila, de 8 años, fue invitada a la casa de una amiga en el barrio La Florida, para jugar en una alberca. Cuando su mamá fue por ella, la dueña de la casa (Ana Rosa N) le dijo que no había llegado; sin embargo, según videos proporcionados por los vecinos, ella sí arribó al lugar.

En otra grabación se pudo observar que alrededor de las 14 horas Ana Rosa salió de la casa con un cesto de ropa y después de ella un hombre (su pareja sentimental)

cargando una bolsa negra, la cual metieron en la cajuela de un taxi y se fueron. Los familiares presumieron que se trataba de la niña y la reportaron como desaparecida después de que recibieron una llamada en la que les pedían 250 mil pesos de rescate.

En la madrugada del día siguiente, las autoridades localizaron los restos de Camila en la carretera Taxco-Cuernavaca. Después de que se conoció el hallazgo, pobladores de Taxco se dirigieron a la vivienda que habría visitado Camila, decidieron sacar a la fuerza del domicilio a Ana Rosa y a sus hijos, a quienes agredieron con palos, golpes y patadas; elementos policiales se los pudieron llevar, pero la mujer murió horas después en el Ministerio Público.

#### EXPONEN EN ACAPULCO FOTOS DE DESAPARECIDOS EN GUERRERO



En la 24 Exposición itinerante de fotografías de personas desaparecidas en Guerrero, llevada a cabo ayer en el zócalo de Acapulco, la presidenta del colectivo Memoria, Verdad y Justicia, Socorro Gil Guzmán, subrayó que los familiares de personas

ausentes "no son un botín político". Recriminó que candidatos de partidos políticos que están en campaña han intentado reunirse con familiares de las víctimas a quienes prometen buscar a sus seres queridos. Foto e información de Héctor Briseño

#### En menos de 48 horas, 10 personas ultimadas en Guanajuato

#### **DE LA REDACCIÓN**

Al menos 10 personas fueron asesinadas en las últimas 48 horas en el estado de Guanajuato, reportó la Fiscalía General del Estado (FGE).Además, un grupo armado irrumpió en un bar del municipio de Irapuato y privó de la libertad a un hombre, uno de los presuntos dueños del negocio, informó la Secretaría de Seguridad municipal.

En el municipio de Irapuato, cerca de la central de abasto, en la comunidad Los Pinos, y en la carretera Irapuato-Querétaro, cinco hombres perecieron a balazos.

Tres sujetos fallecieron a tiros y una muier resultó lesionada en la ciudad de León. En los municipios de Salvatierra y Dolores Hidalgo fueron ultimados dos hombres.

Respecto del secuestro, un comando ingresó al antro La Presumida, en la avenida Solidaridad de Irapuato, y se llevó al sujeto. Al retirarse del lugar, los criminales dispararon contra una persona que resultó lesionada. Se desconoce si es cliente o trabajador del bar.

Por otra parte, habitantes del municipio de Coahuayana, Michoacán, levantaron un bloqueo que

mantuveron por más de 48 horas localidades de Chinicuila, Aquila, en la carretera costera de Lázaro Cárdenas-Colima, para exigir mayor seguridad en esta región.

Agricultores de esta zona costera acordaron con mandos de las Secretarías de la Defensa Nacional) Sedena), de Marina así como con las Guardias Nacional y Civil, la instalación de una segunda Base de Operaciones interinstitucionales para recuperar las localidades de Los Laureles, Palos Marías y El Órgano que se encuentran bajo el control de un grupo delictivo.

También acordaron reforzar los operativos de seguridad en las te cerca de Coahuayana, informó José Ortega, secretario de Seguridad Pública de Michoacán.

En San Luis Potosí, la Sedena informó que en diversos operativos en el estado destruyeron e incineraron más de 300 kilos de narcóticos y decomisaron a células delincuenciales alrededor de 16 toneladas de objetos de procedencia ilicita, entre los que destacan inhibidores de señal, discos, videogramas, fonogramas, pacas de ropa, celulares, pieles de serpientes, especies de taxidermia, entre otros.

# Dictan prisión preventiva a Fofo Márquez por intento de feminicidio

SILVIA CHÁVEZ GONZÁLEZ

CORRESPONSAL TLALNEPANTLA, MÉX.

Un juez impuso prisión preventiva justificada al influencer Rodolfo N, Fofo Márquez, a quien la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) le imputó el delito de feminicidio en grado de tentativa, en perjuicio de una mujer de 52 años, a quien golpeó tras un incidente de tránsito en el municipio de Naucalpan, el 22 de febrero pasado. El martes, a las 11 horas, en audiencia pública de vinculación a proceso se definirá su situación legal.

El Ministerio Público dijo que los elementos en conjunto son suficientes para tipificar el delito, por lo que solicitó la vinculación a proceso del influencer y prisión preventiva oficiosa, por intentar evadir a la justicia, además de que habita cerca de la víctima.

Detalló que el certificado médico legista acredita que la mujer tuvo lesiones en cara, pecho, costillas, abdomen, glúteos y brazos; equimosis en tejido subcutáneo y una herida sangrante en la ceja derecha. Mientras, el peritaje en sicología indica que la mujer vive con temor, ansiedad y preocupación por su seguridad y la de su familia.

La juzgadora que tuteló los derechos de la víctima a una vida libre de violencia y avaló aplicar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, autorizó la duplicidad del plazo constitucional para resolver la situación jurídica del imputado, plazo que concluye el 10 de abril.

Este sábado, durante la audiencia efectuada en el edificio de Juzgados Orales y de Control de San Pedro Barrientos, la víctima expuso que permaneció 25 días en cama con todo el cuerpo inflamado, con una lesión en la ceja derecha, que le dejará cicatriz, recordatorio de la agresión física y sicológica a la que fue sometida. "No tuvo piedad de mí, en el suelo me seguía insultando y golpeando", comentó el ama de casa, quien dijo que de no haber sido defendida por testigos estaría muerta o aún en el hospital.

'Su señoría: vengo aquí con mucho miedo a pedir justicia. Fui golpeada de la manera más cobarde y vil con que puede ser tratada una persona". En un video publicado en redes sociales se observa cómo la víctima fue golpeada por Rodolfo N, a puñetazos y patadas, con herida sangrante en una ceja, en un hecho registrado en el estacionamiento de Plaza Las Fuentes, del fraccionamiento Brisas, Naucalpan.

A la víctima la asistieron tres abogados del Ministerio Público, uno de ellos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Género. En tanto, al *Fofo* Márquez de 26 años, desde la vitrina de locución, con rostro serio y esta vez sin sonreír, contó con tres abogados privados.



**LAMENTAN POCO APOYO DE AUTORIDADES LOCALES** 

#### Niñas de Tlapa ganan el torneo internacional de basquetbol en España

Los padres dicen que ellos cubrieron los gastos con recursos propios

SERGIO OCAMPO ARISTA

CORRESPONSAL CHILPANCINGO, GRO.

El equipo de basquetbol Club Jaguares de Tlapa de Comonfort, integrado por 11 niñas, dos de ellas indígenas me'phaa, financió su viaje a España para participar en el torneo Globasket Internacional 2024, y a pesar del poco apoyo de las autoridades locales ganaron el primer lugar en la categoría U12, dio a conocer Jazmín Luna, madre de Yana Keily Fernández, originaria de Tlapa.

El torneo se llevó a cabo del 20 al 30 de marzo, en Lloret de Mar, municipio y localidad española de la provincia de Gerona, en Cataluña (Barcelona).

Vía telefónica, Luna señaló que los padres cubrieron los gastos a través de gestiones y recursos propios, debido a que las niñas ganaron su pase al evento internacional, durante un torneo celebrado en Acapulco, tras ganar cinco partidos y la final ante un equipo local.

El equipo lo integran ocho menores originarias de Tlapa, una del puerto de Acapulco, una de Coyuca de Benítez, y Mariana que vive en Querétaro; todas tienen entre 11 y 12 años.

El Club Jaguares de Tlapa ju-

gó cuatro partidos en España "el primero contra el anfitrión Barcelona; luego con Lloret de Mar; el tercero era España y la final otra vez fue con Barcelona, el marcador fue de 63-59. Al principio las niñas estaban nerviosas, pero después se impusieron a pesar de que las jugadoras de los otros equipos eran más altas", dijo.

Jazmín Luna lamentó que no haya habido mucha ayuda para el viaje: "el ayuntamiento de Tlapa de Comonfort apoyó con 3 mil pesos para cada niña, pero nosotros como papás costeamos los gastos, que ascendieron a más de 102 mil pesos, por eso algunas integrantes no pudieron viajar por el alto costo del pasaje de avión".

Además Luna hizo un reconocimiento al entrenador Alfonso Alvarado, "porque ayudó a demostrar el talento de Nahomi, Iliani, Zoé, Deisy, Jenny, Hannah, Regina, Mariana, Yana, Victoria y Bico", niñas basquetbolistas de Tlapa, que estudian la primaria. Como premio se les entregó un trofeo.

#### "Los mexicanos hacemos fiesta y mucho ruido"

Los españoles "no son tan expresivos como los mexicanos, que hacemos fiesta. Nos decían que 'poco ruido, nada de matracas ni

▲ Las 11 niñas integrantes del equipo de basquetbol Club Jaguares de Tlapa, Guerrero, en una imagen junto con su entrenador, Alfonso Alvarado, (abajo a la izquierda), algunas acompañantes de éste, así como familiares. Foto *La Jornada* 

gritos'. Al salir del estadio se entonó el Himno Nacional y se cantó el *Cielito lindo*. Fue muy emocionante" parró

De regreso, mucha gente fue a recibir a las niñas al aeropuerto "incluso habíamos contratado un mariachi, pero no nos dejaron porque no teníamos permiso; hubo porras y ramos de flores. La abuelita de Hannah regaló balones a las jugadoras".

Yana Keily comentó: "estábamos muy nerviosas en el continente europeo; sentimos el cambio, es muy diferente todo, allá no comen chiles, no había tortillas, sólo pan de caja. Me gustaron sus lugares históricos, como la iglesia, pero yo extrañaba mucho Tlapa. El partido más difícil fue con Barcelona, yo anoté 10 puntos por encuentro".

Por su parte, Alma Rocío López Bello, titular del Instituto del Deporte de Guerrero, informó que se les otorgarán becas, para que continúen con su preparación en esta rama del deporte.

El torneo Globasket, está considerado de los mejores encuentros internacionales de baloncesto, para las categorías de U11 a U18 y en el participan niños y adolescentes de varios países del mundo.

# Explosión e incendio en plataforma de Pemex en Campeche deja 9 heridos

LORENZO CHIM Y JULIO GUTIÉRREZ

CORRESPONSAL Y REPORTERO

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que ayer en la tarde hubo una explosión e incendio en una de las plataformas petroleras del centro de proceso Akal-B1, en la sonda de Campeche, y no hay trabajadores lesionados de gravedad, aunque si nueve con heridas leves que va son atendidos

que ya son atendidos.

"A las 16:48 horas se reportó un conato de incendio en el área donde están las tuberías que manejan gas combustible para la turbomaquinaria", precisó la empresa del Estado en un comunicado.

Indicó que el accidente se inició alrededor de las 16:48 horas, por el cual se activó el plan de respuesta a emergencias en la instalación y que el fuego fue controlado a las 17:04 horas.

Precisó que "se reportaron dos trabajadores de Pemex y siete obreros de compañías (tres de Diavaz y cuatro de Coter) con lesiones no graves, que fueron enviados a Ciudad del Carmen para su valoración", agregó la empresa.

De acuerdo con la bitácora oficial a las 17:57 horas había 276 trabajadores en la plataforma siniestrada Akal-B Habitacional: 127 de Pemex de los que 88 son de compañía y 33 comodatarios de diferentes empresas, entre ellas Plan B Technologies, Coter, Fujisan Survey, Constructora Subacuática Diavaz y Cotemsr.

Respecto al número de trabajadores lesionados, las instituciones de salud mencionaron que recibieron a 10 personas, cinco de ellas de la compañía Cotemsr: Alan de Jesús Martínez Alfonso, Flor de María Vargas Bautista, Eliud Hernández de los Santos y Manuel Reyes Barrice

De la empresa privada Diavaz son Jesús Sánchez Prieto, Pedro Guzmán Michel y Sergio López González. Mientras que de Pemex son Julián Javier Valerio Cruz, Roberto Córdoba Arias y Braulio Rodrigo Bustamante.

#### Percance en 2023 con saldo de dos muertos

El 7 de julio de 2023 se suscitó un estallido en la plataforma Nohoch Alfa con saldo de dos personas muertas y al menos seis lesionadas, en esa ocasión participaron al menos cuatro embarcaciones y fueron evacuados 323 obreros durante el incendio.

El 27 de julio, también de ese año, en la plataforma Abkatun N1 a las 18:45 horas en el área del centro de proceso ocurrió otro incidente sin lesionados

El 22 de agosto de 2021 un incendio se originó en la plataforma Ku Alfa, lo que causó lesiones a cinco obreros y fueron desalojados poco más de 300 trabajadores.



▲ Una columna de humo emerge de una de las plataformas petroleras del centro de proceso Akal-B1, en la sonda de Campeche, tras una explosión y conato de incendio, el cual fue captado en video por navegantes cerca de las instalaciones. Foto captura de pantalla de



#### **CAPITAL**



|          | ÍNDICES MÁXIMOS DE CALIDAD DEL AIRE HASTA LAS 19 HORAS DE AYER |      |          |     |    |          |        |      |          |    |    |                                       | HOY NO CIRCULA    |
|----------|----------------------------------------------------------------|------|----------|-----|----|----------|--------|------|----------|----|----|---------------------------------------|-------------------|
| Ozono    | máximo                                                         | hora | Centro   | 106 | 16 | pm-10    | máximo | hora | Centro   | 54 | 07 | Contingencia F-1: 150 puntos          | SIN RESTRICCIONES |
| Noroeste | 108                                                            | 17   | Suroeste | 84  | 15 | Noroeste | 86     | 09   | Suroeste | 40 | 07 | · · · · J · · · · · · · · · · · · · · | SIN RESTRICCIONES |
| Noreste  | 117                                                            | 16   | Sureste  | 90  | 16 | Noreste  | 63     | 07   | Sureste  | 86 | 07 | Contingencia F-2: 200 puntos          |                   |

TRAS BLOQUEO DE VECINOS, ADMITE QUE HAY UN COMPUESTO SIN DEFINIR

# Descarta el Sacmex que agua de la Benito Juárez tenga gasolina

El martes recibirán resultados del análisis a profundidad que realiza el IMP

#### ELBA MÓNICA BRAVO

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) entregará el martes los resultados de los análisis de las muestras de agua obtenidas en domicilios de varias colonias de la alcaldía Benito Juárez, cuyos residentes reportaron que recibían el líquido con olor a gasolina, insecticida y amoniaco, con la finalidad de conocer cuál es el compuesto detectado y que es diferente a algún hidrocarburo, que hasta el momento no se ha podido identificar, aseguró el director de Concertación Ciudadana del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Édgar Villar del Prado.

El anuncio se hizo ante vecinos de las colonias Del Valle, Ciudad de los Deportes, Nonoalco, Narvarte, y Nochebuena que bloquearon por dos horas y media el cruce de Insurgentes y Xola, con dirección al norte.

Tras la explicación del funcionario, los quejosos disolvieron la manifestación en la que nada más permitieron el tránsito vehicular por el carril del Metrobús, que en ocasiones cerraron totalmente, lo que generó gran caos vial y confrontaciones verbales con automovilistas y usuarios del transporte público que no pasaron a mayores.

Advirtieron que el martes podrían cerrar ambos sentidos de Insurgentes y "no dejar pasar ni el aire" si no tienen una solución.

Villar del Prado relató que el 31 de marzo fue el primer día en que el Sacmex recibió los primeros 13 reportes de olor en el agua, posteriormente se incrementaron a 60, pero el más alto fue el jueves pasado, con 167 llamadas de diferentes domi-



cilios. Comentó que en las instalaciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se realizó un encuentro privado el jueves en el que participaron los titulares de dicha dependencia, del Sacmex, personal del IMP, de Petróleos Mexicanos y de la UNAM.

En la reunión se difundieron los primeros resultados del análisis del agua en el laboratorio del Sacmex, ubicado en Xotepingo, los cuales indican que "efectivamente había la presencia de un componente, que no está definido. Se tiene que hacer un estudio a profundidad; es decir, está descartada la posibilidad de que sea una gasolina, pero sí hay un componente que no está definido.

"Lo que tenemos es que no es la presencia de un componente de gasolina", y refirió que las nuevas muestras que se recolectaron desde el jueves se guardaron en frascos de vidrio y las trasladaron en una hielera al IMP, que es el responsa-

▲ Residentes de varias colonias de la alcaldía Benito Juárez bloquearon Insurgentes Sur en su cruce con Xola para exigir a las autoridades conocer la causa por la que el agua que reciben desde hace seis días tiene olor a hidrocarburo. Foto Elba Mónica Bravo

ble de hacer las nuevas mediciones, porque el instituto y la UNAM "cuentan con los aparatos y mejor equipo para hacer una investigación de ese tipo".

Los residentes insistieron en que persiste el olor en el agua, lo cual ya ha generado en algunas personas problemas en la piel, como resequedad y urticaria, además de que han tenido que comprar garrafones de agua purificada para preparar alimentos, lavar los trastes y hacer su higiene personal.

#### Garantiza la Conagua que la del Cutzamala está libre de contaminantes

#### DE LA REDACCIÓN Y ALEJANDRO CRUZ

Ante los reportes de habitantes de al menos nueve colonias pertenecientes a la alcaldía Benito Juárez de recibir agua con olor a combustible, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aseguró que el líquido que se abastece desde el sistema Cutzamala está libre de contaminantes, e informó que apoyará al gobierno de la ciudad en el análisis de muestras del líquido que llega a

la demarcación en su laboratorio de referencia.

El organismo indicó que se reunió con autoridades capitalinas y tomó muestras en el punto de entrega conocido como Cruz de la Misión, que fueron sometidas a diferentes análisis de compuestos orgánicos "sin que en ningún caso se registraran valores fuera de la normatividad vigente".

Sin embargo, para brindar certeza a la Ciudad de México y al estado de México, la Conagua apoyará al Sistema de Aguas de la Ciudad de

México (Sacmex) con pruebas a muestras recolectadas en Benito Juárez para estudiar su calidad.

Por eso, una vez definidos los mecanismos para llevar a cabo la recolección, se acordó que mañana el organismo capitalino entregará al federal alrededor de 30 muestras que serán analizadas en su laboratorio nacional de referencia.

Cuando se tengan los resultados serán entregados al Sacmex para que los difunda. Precisó que la distribución del agua desde el punto en que la recibe del sistema Cutzamala hasta la entrega final (hogares, negocios, etcétera) es una atribución de la autoridad estatal.

En tanto, el gobierno capitalino subrayó que continuará el despliegue operativo para atender en territorio todas las solicitudes vecinales en la alcaldía Benito Juárez que se reciban en torno a la eventual contaminación.

El titular del Ejecutivo local, Martí Batres, giró instrucciones para que se atiendan también todos los reportes que se presenten por medio de las redes sociales. "Estamos escuchando y visitado a los vecinos, aquellos que han presentado alguna solicitud desde el primer momento y lo vamos a seguir haciendo".

Reiteró que en este despliegue participa personal del Sacmex, de las secretarías de Bienestar e Inclusión Social, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y Salud, entre otras dependencias que se encuentran en campo y en contacto directo con los vecinos afectados con el propósito de atender puntualmente la situación y las exigencias.

#### SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA

Desde la elección de 2021, cuando en Gustavo A. Madero ganó Francisco Chíguil con apenas cuatro

puntos de diferencia, vecinos de colonias ubicadas en distritos donde triunfó la oposición han percibido un abandono por parte de las auto-

#### DISPUTAS INTERNAS EN MORENA BENEFICIARÍAN AL PAN

# En Gustavo A. Madero, zonas que en 2021 ganó la oposición son las más descuidadas

Ha proliferado el comercio ambulante a pesar de las promesas

ridades de la demarcación en acciones de mantenimiento y servicios, lo cual se refleja en la proliferación de puestos ambulantes.

Esto ocurre principalmente en colonias que integran el distrito 2, entre ellas Guadalupe Tepeyac, específicamente en el cruce de Ezequiel y Calzada de Guadalupe, donde se permitió la instalación de puestos de

de una decena de permisos.

De acuerdo con información de
Transparencia, el comercio informal en la demarcación aumentó 16
por ciento en los primeros cuatro
años de gobierno de Chíguil, al pasar

ropa de paca, o usada, pese a que la

alcaldía prometió que no daría más

de 7 mil 577 autorizaciones en 2018 a 9 mil 75 en febrero de 2023.

En el parque Corpus Christi el kiosco y mobiliario tienen grafitis y sus figuras de animales se encuentran descuidadas y en mal estado, pese a las constantes quejas presentadas ante la alcaldía.

"Hay un abandono generalizado en las colonias donde ganó la oposición, pero nosotros, que ni siquiera votamos por ellos, quedamos en medio de la disputa porque tenemos que tolerar a los ambulantes, que dejan una cantidad enorme de basura por las noches; no atienden nuestros reportes, nosotros tenemos al menos 10 peticiones de podas que no las han resuelto", comentó el señor Pedro González, quien también ha hecho varios reportes por la escasez de agua, los cuales han sido ignorados.

De acuerdo con información que ha recibido el Congreso local, son 20 colonias las más afectadas por el desabasto, que si bien es a raíz de fallas en la infraestructura de la red con origen en Ecatepec, también es a causa de fugas inatendidas en zonas como la colonia Panamericana.

La alcaldía Gustavo A. Madero es la segunda demarcación más grande de la Ciudad de México, después de Iztapalapa, ha sido gobernada por Morena desde 2018 y concentra a un millón 50 mil potenciales sufragantes en su lista nominal.

Al ser uno de los territorios más importantes, varios morenistas levantaron la mano para suceder a Chíguil, entre ellos destacan el senador César Cravioto, la diputada Yuriri Ayala y la diputada federal Beatriz Rojas, esposa del alcalde.

La decisión de elegir a Janecarlo Lozano generó desacuerdos, sobre todo con el grupo de Rojas, quien impugnó ante tribunales la candidatura del ex perredista y acusó a la dirigencia de Morena de haberlos golpeado políticamente, sobre todo a quienes apoyaron la candidatura de Clara Brugada a la jefatura de Gobierno.

Fuentes internas de Morena advirtieron de una posible campaña electoral de brazos caídos en Gustavo A. Madero, por lo que líderes panistas están seguros de que obtendrán resultados a su favor este 2024.

#### EN SU PROPIA VOZ...

En Gustavo A. Madero, los legisladores locales que representan a los habitantes de los distritos dos, cuatro y seis, Diego Garrido, del PAN; Norberto Sánchez, de Morena, y Jorge Gaviño, de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal, de las colonias Santa Isabel Tola, San Felipe de Jesús, Tepeyac Insurgentes, Aragón la Villa y Martín Carrera, no son conocidos por sus nombres ni acciones. Los entrevistados señalaron que las obras que se realizan son con recursos del presupuesto participativo y algunos reprocharon que no quieran soltar el *huesito*.



#### ▲ Alberto Palacios Tapia.

Alberto Palacios Tapia, vendedor, 56 años, colonia San Felipe de Jesús

- –¿Conoce a su diputado?
- –Al diputado de aquí, no.
- –¿Lo ha visto en su distrito?
- -No, sólo al jefe delegacional, Chíguil, pero al diputado no.
- –¿Ha hecho algo por la alcaldía?

-Ahorita pavimentaron la calle Atoyac y Tecpan de Galeana, pero no sé si fueron los diputados. Para mí los diputados no pasan de estar sentados en su cubículo, no benefician en nada. A lo mejor algunos andan viendo qué hacen por la ciudad, pero para mí no se merecen la relección, hace falta mucha seguridad y mantenimiento en las calles.

Arizbe Ramírez Gómez, comerciante, 45 años, colonia Tepeyac Insurgentes

- –¿Conoce a su diputado?
- –No, no sé si es hombre o mujer, no sé nada.
- –¿Lo ha visto en su distrito?
- -No, nadie me ha dicho que haya andado por aguí.



#### ▲ Arizbe Ramírez Gómez.

- –¿Ha hecho algo por su alcaldía?
- Que yo sepa, no; lo único que he visto es que retiraron a unas personas indigentes que no estorbaban, pero no sé quién lo hizo. Aquí hay baches, hay inseguridad, a los vecinos de por aquí les han robado los espejos de sus carros, el estéreo, la batería y hasta los coches completos. Ahora, los diputados que se quieren relegir, pero mejor que se vayan y vengan otros que sí realmente hagan algo.

José Luis Flores Montaño, comerciante, 50 años, colonia Martín Carrera.

- -¿Conoce a su diputado?
- –No, ni idea
- -¿Lo ha visto en su distrito?
- -No, para nada
- −¿Ha hecho algo por su alcaldía?

-Ahorita están haciendo algo, pero no por los diputados, es porque se ganaron las pasadas elecciones del presupuesto participativo y se están cambiando dos pedazos de la tubería del drenaje y del agua, pero es por los vecinos. Llevo 35 años viviendo aquí, y ya es una



▲ José Luis Flores Montaño.

contaminación lo de los pinches cables de las compañías cableras, es una brutalidad, es una cosa que no tiene control y nadie hace nada.

Alicia Morales, hogar, 58 años, colonia Aragón La Villa

- -¿Conoce a su diputado?
- −¿El del distrito? Es del PAN, pero no me acuerdo cómo se llama.
- –¿Lo ha visto en su distrito?
- No, no. Vino a hacer campaña, pero luego ya no vino para nada. Me acuerdo que era del PAN. Ni que ande por las calles de la colonia.
   -¿Ha hecho algo por su alcaldía?

-No, ahorita andan poniendo el drenaje, pero se equivocaron. Lo ponen en 5 de Febrero, pero iba en la calle de Miranda, que es donde falla el drenaje. Los vecinos votamos porque fuera en Miranda; también nos falta mucho el alumbrado en la calle Nezahualcóyotl.

Paula Sandoval Mejía, hogar, 67 años, colonia Aragón La Villa

–¿Conoce a su diputado?



▲ Alicia Morales.

- -Lo he oído hablar, pero ni lo conozco, nada más cuando andan en campaña se hacen presentes, porque antes ni siquiera asoman la nariz.
- –¿Lo ha visto en su distrito?
- -No, ni lo conozco.
- –140, m to conozco. –¿Ha hecho algo por su alcaldía?
- -No, que yo sepa no. Cuando se vienen las campañas es cuando empiezan a hacer para que vean que andan trabajando, porque andan excavando por allá. Tengo tres años viviendo aquí y la verdad no, no he visto nada. No estoy de acuerdo en que se relijan, pero no quieren soltar el *huesito*.

Texto: Elba Mónica Bavo. Fotos: Pablo Ramos



▲ Paula Sandoval Mejía.

LA CLAVE ES EL AMOR POR LA TIERRA

#### Cambiar hortalizas por flores de ornato dio un segundo aire a los Lugo

Crisantemos, cempasúchil y árboles de cedro-limón son su principal producción y la cuidan con esmero

#### **ELBA MÓNICA BRAVO**

Para la familia Lugo Chávez, "el campo es vida", por eso tres generaciones se han dedicado a sembrar la tierra en el barrio Caltongo, en Xochimilco, sin importar el arduo trabajo que significa hacerlo de tiempo completo para dedicarse a la producción de plantas de ornato en flor, como los crisantemos blancos y amarillos, así como el cempasúchil y los arbolitos cedro-limón que estarán listos para ofrecerlos por las celebraciones del 10 de mayo, Día de Muertos y los festejos de

Las patas de cabra, espadas, begoñas y miguelitos son otras variedades muy solicitadas por los locatarios de los mercados de la zona, quienes son los principales clientes

Para llegar a la chinampa de los Lugo Chávez, como se les conoce en el barrio Caltongo, hay que realizar un viaje en lancha de 20 minutos que comienza por el acceso de la avenida Nuevo León.

Durante el recorrido, se ve la

de vivienda, relata Hugo Lugo, de 83 años, y agrega que la contaminación en el lago es uno de los aspectos negativos.

Además, la mala calidad del agua llevó a que la familia dejara la siembra de las hortalizas y la cambiara por las plantas de ornato, por lo que se manifiestan a favor de que las autoridades capitalinas apoyen a los pobladores con acciones que permitan desalojar las aguas residuales o colocar filtros que mejoren su calidad.

Juan Carlos Lugo, hijo de Hugo Lugo, dice que el apego a la tierra llevó a que la familia no se diera por vencida y en lugar de las hortalizas se dedicara a las plantas de ornato, aunque también enfrentaron

La polución en los canales de Xochimilco, un algunos problemas cuando la producción de nochebuena dejó de ser redituable, al tener más pérdidas que ganancias.

Entonces, en 2022 optaron por constituirse en la cooperativa Agricultores Lugo, Producción de Árboles y Plantas de Ornato, por lo que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo les entregó un apoyo económico de 80 mil pesos.

#### Las plantas requieren de una supervisión estricta

Juan Carlos relata que los recursos fueron destinados a comprar mallasombra, mangueras, aspersores, fertilizantes orgánicos, palas, picos, rastrillos, trinches y hules, aunque esperan acceder a un segundo que permita coadyuvar a la adquisición de una chinampa, lo que representaría ya no pagar la renta en una de las que utilizan para el cuidado de los árboles de cedro-limón.

En un recorrido por el área, los Lugo muestran los pequeños cedros que estarán listos para su venta en Navidad, pero por lo pronto necesitan riego diario, y aunque los días y revisando que no se llenen de piojos ni hongos.

En los siguientes meses el resto es alcanzar una producción mayor a los 6 mil arbolitos que actualmente tienen, así como incrementar el número de crisantemos, porque en noviembre la familia Lugo es la más buscada por los locatarios.

Los entrevistados señalan que en octubre y noviembre tienen buena oferta de flores de cempasúchil y también de crisantemos, a diferencia de otros productores que sólo se dedican a la planta por el Día de

▲ ▼ La pasión y entrega que los integrantes de la familia ponen para la siembra y cuidado de sus productos es recompensada al tener grandes pedidos de los locatarios de mercados de plantas en esa demarcación. Fotos Roberto García Ortiz

Juan Carlos, de 36 años, habla sobre su pasión por esta actividad: 'cuando estaba chico nada más veía a mi papá dedicarse al campo, trabajando, pero nunca me imaginé que me iba gustar".







#### Personas ligadas al hermano de Sandra Cuevas, en el primer mitin de Monreal

**ELBA MÓNICA BRAVO** 

Vendedores ambulantes que portaban gorras color verde fluorescente con el nombre de Jaxiel Cuevas, hermano de la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y casi un centenar de taxistas con banderines que incluían el nombre y logotipo de diamante –como el que usó la ex funcionaria en sus operativos para retirar muebles de restaurantes en los espacios públicos-llenaron una parte de la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc para participar en el evento político del arranque de campaña de la candidata de los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista, Catalina Monreal, hija del senador Ricardo Monreal.

Los comerciantes de las colonias Doctores, Centro, Buenos Aires, Obrera y Vallejo dijeron que Jaxiel pidió que apoyaran en el evento; sin embargo, había quienes hasta acudieron con su familia completa sin conocer al hermano de la ex funcionaria y mencionaron que sólo recibieron la gorra: "somos del tianguis del Monumento a la Madre, nada más nos dijeron que viniéramos".

Los taxis con cromática rosa fueron estacionados en la calle Buenavista para apoyar a *Cati* Monreal; además, al acto también acudió una organización de piperos –que llevó al mitin 70 camiones que se estacionaron a un costado de la alcaldía y hacían sonar los cláxones– a la que

▶ Una parte de los asistentes acudió con gorras en las que estaba un dragón y otra con el nombre de Jaxiel Cuevas.

Foto tomada de redes sociales

también se le vincula con el hermano de Cuevas.

El encuentro lo presidió la candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, quien volvió a hacer un llamado a los ciudadanos para que no vendan su voto y no cambien monedas de oro por cuentas de vidrio.

Al concluir el evento, en breve entrevista, confió en que la coalición que encabeza recuperará la alcaldía Cuauhtémoc; sin embargo, respecto al apoyo del hermano de la ex funcionaria, aseguró no saber del tema

Jaxiel Cuevas no fue visto en el acto político ni forma parte de las listas a ninguna candidatura de elección popular.

No obstante, personas que acudieron al evento, y que son cercanas a Morena, PT y PVEM, indicaron que "sin el apoyo de Jaxiel el evento no hubiera sido posible"; destacaron que había un acuerdo con el ex alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, ya que otros asistentes llevaron la misma gorra en colores verde y blanco, pero con el logotipo de dragón, que usa el conspilica.



#### Inauguran Corredor Cultural Balderas

**ALEJANDRO CRUZ FLORES** 

El gobierno local reubicó a 38 comerciantes de libros que se instalaban sobre avenida Balderas y que ahora podrán ejercer su actividad en la plaza de la Ciudadela, en un proyecto que tardó dos años en concretarse.

En esta acción se invirtieron 7.6 millones de pesos para fabricar el mobiliario urbano que se entregó a los libreros de ocasión, con las características para la venta de sus ejemplares, explicó el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Inti Muñoz.

Con lo anterior, precisó el funcionario, además de recuperar el espacio público se da una opción para esos comerciantes que por décadas se han dedicado a la venta de libros usados, antiguos o de colección.

Destacó que para habilitar el denominado Corredor Cultural Balderas, en el parque de la Ciudadela, la Comisión Mixta para el Mobiliario Urbano de la Seduvi trabajó en conjunto con los comerciantes para garantizar que tuvieran el espacio necesario para llevar a cabo sus labores con dignidad.

Los libreros fueron tomados en cuenta en la concepción de cada pieza del mueble en el que ofrecerán su mercancía y con las características que permitan, por ejemplo, evitar que el sol afecte los tomos, toda vez que cada uno de ellos está integrado por módulos techados, con estantes que se abren y cierran.

El coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico, José Manuel Oropeza, dijo por su lado que se trabajó en el diseño del mobiliario de tal manera que "realmente cada uno de ellos son una pequeña librería".

El representante de la Asociación Autogestiva de Libreros Corredor Cultural Balderas, César Sánchez, dijo que la presencia de los libreros en la ciudad ha sido una constante en sus calles, portales y plazas, pero en el caso de la avenida Balderas, debido "a las peores prácticas del ambulantaje, trajo una serie de vicios que era necesario y urgente corregir".

#### Arte y arquitectura

ÁNGELES GONZÁLEZ GAMIO

ay construcciones arquitectónicas que son auténticas obras de arte. Tanto una pintura como una edificación de calidad intrínseca resisten el paso del tiempo y su valor y belleza son atemporales. Es el caso de muchas de las obras de los arquitectos Max Cetto y Juan O'Gorman.

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) conserva los archivos de ambos que contienen, entre otro tesoros, planos realizados con la técnica de lápiz sobre papel, tinta con lápiz sobre papel y lápiz sobre papel y acuarela.

En esos tiempos todo se hacía a mano, y en el caso de estos arquitectos vemos que también eran extraordinarios dibujantes, particularmente O'Gorman, quien fue un destacado pintor. Hay algunos trabajos que muestran las casas y obras públicas que merecerían estar enmarcados como obras de arte

Ambos fueron fundamentales en la creación de la arquitectura moderna mexicana, con un diálogo creativo entre la tradición y la modernidad que cultivaron a lo largo de sus carreras.

O'Gorman tuvo un papel esencial en el desarrollo del funcionalismo en nuestro país, integrando su formación académica en la Universidad Nacional, con una profunda visión de la arquitectura como una función social. Sin duda, su obra marcó el paisaje arquitectónico del país.

En sus inicios, en el ejercicio de la arquitectura tuvieron gran influencia las ideas de Bauhaus, en Alemania, y Le Corbusier, en Francia. O'Gorman las regionalizó para construir, en 1929, lo que él llamó "la primera casa funcionalista de México". Por fortuna, todavía existen y son las que aloja el Museoestudio Diego Rivera y Frida Kahlo, en San Ángel.

Cetto nació en Alemania, ahí estudió la carrera y llegó a México donde hizo su vida e impulsó una nueva visión de la arquitectura. Conjuntó la tradición europea con las tecnologías del momento y el aporte vernáculo de la arquitectura mexicana

Ahora, con motivo de la celebración de los 50 años de la fundación de la UAM, tenemos la oportunidad de admirar una muestra de 43 planos en la exposición *Juan O'Gorman/Max Cetto. Líneas y ángulos de la arquitectura moderna*, en la Antigua Casona de Xicoténcatl. Como referencia, la señorial mansión está situada a un costado de la plaza Manuel Tolsá, en un edificio contiguo al restaurante Los Girasoles.

En el siglo XVII el edificio albergó un seminario, posteriormente se volvió hospital, con el nombre de San Andrés, que se hizo célebre porque ahí embalsamaron el cuerpo del emperador Maximiliano tras su ejecución en 1867. A principios del siglo XX se demolió parte del hospital para construir el Palacio de Comunicaciones, que actualmente aloja el Museo Nacional de Arte.

Una parte de los edificios que se conservan fue cedida al Senado de la República en 1931, que lo utilizó como sala de reuniones alternativas durante más de 80 años, hasta 2011, en que se trasladó al gran elefante blanco en Paseo de la Reforma y la casona se dedicó a centro cultural.

El hermoso patio central está adornado con murales, esculturas y pinturas históricas, entre las que sobresalen obras de Jorge González Camarena, Silvia Pardo y el escultor Miguel Miramontes. Conserva el antiguo salón de sesiones con las curules originales, todo muy elegante en piel y madera negra.

Como se pueden imaginar, la comida de hoy es en Los Girasoles. Les recomiendo una mesa junto a la ventana en el segundo piso que le permite gozar con plenitud la belleza y armonía de la plaza Manuel Tolsá, una de las más bellas de la Ciudad de México. En los edificios que la rodean puede apreciar cuatro siglos de la historia de México en su arquitectura.

Se fundó en 1994 y a sus 30 años de vida conserva la excelente cocina mexicana con la que nació, con muchas de las recetas originales enriquecidas con nuevas propuestas.

Les menciono algunas. Para botanear con el tequilita: molotes de plátano con chilorio y chalupas poblanas. Comience la comida con el fideo seco con chipotle o la ensalada de la casa, fresca y deliciosa.

Favoritos para plato fuerte: medallones al cacahuate, filete de res con tuétano o el mole poblano; de postre, conserva el afamado pay de pétalos de rosa, y de novedad el volcán de chocolate con una teja de limón y helado de plátano.



#### Verstappen y Checo hacen el clásico uno-dos en Japón

**DE LA REDACCIÓN** 

Red Bull manda y el timón lo conduce el neerlandés Max Verstappen, de eso no hay duda. En la cuarta fecha de Fórmula Uno 2024, el tres veces campeón del serial, fue insuperable desde el arranque y ganó el Gran Premio de Japón. Su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, también estuvo a la altura y consiguió el segundo lugar, su tercer podio de la temporada; ambos mantuvieron las posiciones que aseguraron en las calificaciones.

Apenas la primera vuelta arrojó una bandera roja tras el choque entre Alex Albon, de Williams -quien se estrelló en el muro de contención-, y Daniel Ricciardo, de RB. Más de media hora de espera para reanudar la competencia.

Los privilegiados Red Bull, con Max Verstappen en la *pole* y Sergio Pérez en segunda posición en la parrilla de salida, tuvieron que enfriar unos minutos los ánimos hasta que reiniciaron la carrera en el circuito

En cuanto se repuso la carrera, la pista volvió a arder. El tapatio cuidaba con ferocidad la ligera ventaja ante Lando Norris de McLaren, quien mordía el terreno amenazante. Detrás, en la brega, estaban Carlos Sainz de Ferrari y Fernando Alonso de Aston Martin.



▲ Red Bull obtuvo el primero y segundo lugar del circuito de Suzuka, en la cuarta fecha de la Fórmula Uno . Foto Afp

Pérez hizo parada para el cambio de neumáticos y Lando Norris quiso aprovechar esa salida, pero se puso en riesgo con el desgaste de las ruedas. Una apuesta demasiado arriesgada.

Si Verstappen hace una parada para cambiar llantas, recuperar la punta parece una inercia inevitable, una consecuencia casi natural. Checo, en cambio, tuvo que pelear palmo a palmo para adelantar en un circuito que es célebre por la dificultad que ofrece a los rebases. Sin embargo, el mexicano logró volver a su posición detrás del neerlandés, líder de la carrera; tuvo que ir por Lando Norris y por el Ferrari de Charles Leclerc con el hambre del depredador y lo logró.

Entonces el Ferrari del español Carlos Sainz se transformó en la sombra de Pérez y apretaba para arrebatarle el segundo puesto. Ahora el ibérico, ahora Norris o Leclerc, una partida que se definió por las paradas para cambiar neumáticos como movimientos sobre un tablero de ajedrez.

Verstappen cruzó de manera insuperable y detrás entró su compañero Sergio Pérez para hacer su tercer 1-2 de la temporada. Carlos Sainz completó el podio en tercero.

#### A los 90 años murió el actor Ernesto Gómez Cruz

El actor Ernesto Gómez Cruz falleció ayer a la edad de 90 años, dio a conocer la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. La comunidad artística en México sufre hoy la pérdida de un gran artista y compañero. Que en paz descanse", publicó en su cuenta de X.

Gómez Cruz nació el 7 de noviembre de 1933 en Veracruz. Siendo muy joven y apenas con estudios primarios, se trasladó a la Ciudad de México, donde estudió becado en el Instituto Nacional de Bellas Artes.

Su primera interpretación fue en 1966, en *Los caifanes* de Juan Ibáñez, filme por el cual se hizo acreedor a un Diosa de Plata. Apareció en más de doscientas películas y trabajó con directores como Miguel Littin, Felipe Cazals, Arturo Ripstein y Luis Estrada, además con actores como Damián Alcázar, Ignacio López Tarso y Pedro Armendáriz Jr, entre otros.

Durante su carrera fue galardonado con distintos reconocimientos; el más reciente en 2014 con el Ariel de Oro.

De la Redacción

#### Falleció la actriz María del Carmen **Farías**

La actriz mexicana María del Carmen Farías (1955-2024) falleció la tarde de este sábado, informó en su cuenta de X la Asociación Nacional de Actores

"Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz", publicó el organismo.

Farías era originaria de la Ciudad de México, egresó del Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución donde también estudió Letras Hispánicas y Filosofía.

La actriz tuvo su primera participación en la televisión con el programa Los Caudillo, de 1968. En el cine debutó en la cinta Ora sí tenemos que ganar (1981), dirigida por el mexicano Raúl Kamffer Cardoso. Además, participó en películas como Demasiado Amor de Ernesto Rimoch, en 2001.

Su trabajo en telenovelas y series incluye Las Aparicio, donde interpretó a Rafaela Aparicio. También participó en otras producciones como Ingobernable, Desaparecida, Un día cualquiera, El Tío Alberto, Su nombre era Dolores y La Jenny que yo conocí.

De la Redacción

#### América apenas empata con Santos; Cruz Azul, en zona de liguilla

**DE LA REDACCIÓN** 

América sufrió para mantener su autoridad de líder del torneo y arrebatar un empate 1-1 ante un Santos que se juega la posibilidad de entrar en la siguiente fase. Cruz Azul, por su parte, corrigió su planteamiento y en el segundo tiempo logró una iugosa victoria 2-1 ante Monterrey que los catapulta a la cuarta posición dentro de la zona privilegiada para acceder a la liguilla.

Los de la Laguna necesitaron una hora para poner en aprietos a los de Coapa, en un duelo donde nadie cedía en la defensa y no conseguían mover el marcador.

Pero Stephano Carrillo se encargó de meter en un dilema a los americanistas, cuando un disparo en el centro del área le permitió batir al portero Luis Malagón. Fue un error de la zaga que le permitió definir con una derecha soberbia.

Santos pretende subir en la tabla, donde llegó como doce, para entrar entre los puestos séptimo y décimo que le permitirían colarse al *play-in*.

América, un equipo ya acomodado en la siguiente fase del torneo, no podía permitir una insolencia de esta magnitud. Apenas recibieron

el gol e inmediatamente buscaron defender el orgullo y repararlo.

Tardaron un cuarto de hora, al minuto 76, Álex Zendejas consiguió el empate como un premio a la persistencia y la urgencia de no salir con ese marcador de deshonra ante un equipo que lucha por seguir vivo en el torneo. El tanto fue tejido con una serie de toques que incluyeron un taco impecable de Henry

Tras el empate, Carlos Acevedo pasó los peores momentos del partido ante el asedio de los americanistas, que lo pusieron a prueba en varias ocasiones. El arquero de Santos parecía exhausto ante tantos disparos que exigían su mejores lances.

En la victoria de La Máquina, Uriel Antuna puso la calma en el bando celeste con el primer tanto a los 49 minutos.

Una tranquilidad que se enturbió con un empate momentáneo de Víctor López, quien disparó un zurdazo imposible que igualó los cartones para el Monterrey.

Sin embargo, Cruz Azul corrigió el rumbo con el doblete de Antuna que pone al equipo cementero en el cuarto puesto de la tabla general y con pase directo a la liguilla.



114 años de la Fundación de la Cruz Roja Mexicana Juntos, todos somos héroes y marcamos la diferencia



#### Rayuela

Ernesto Gómez Cruz murió esperando otro gran papel, como los muchos que interpretó a lo largo de su excepcional carrera.

# DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2024 DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE // DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER



#### OPINIÓN

| Luis Guillermo Solís   | 5            |
|------------------------|--------------|
| Rolando Cordera Cam    | pos 15       |
| Antonio Gershenson     | 15           |
| Jaime Ortega           | 16           |
| Álvaro Arreola Ayala   | 16           |
| Ángeles González Gan   | nio 30       |
| Adolfo Cervantes Ortiz | z Ciencias   |
| Carlos Bonfil          | Espectáculos |

#### **COLUMNAS**

Despertar en la IV República
José Agustín Ortiz Pinchetti

Bajo la Lupa

14

Alfredo Jalife-Rahme



#### Miles protestan contra Netanyahu en Israel



▲ Unas cien mil personas exigieron ayer en Tel Aviv la renuncia del primer ministro, Benjamin Netanyahu; la convocatoria a elecciones anticipadas y un acuerdo para el retorno de los rehenes en poder de

Hamas, cuando se cumplen seis meses de los ataques de milicias palestinas y el inicio de la ofensiva militar en Gaza. También hubo manifestaciones en otras 50 localidades. Foto Afp AGENCIAS / P 20



# Hoy, primer "cara a cara" de candidatos en esta campaña

- Ya son 30 años de los encuentros; sólo dos mujeres han participado
- Van Sheinbaum,
   Gálvez y Álvarez;
   bajó el gasto para
   el actual proceso
- Sede del INE fue acondicionada; la vigilan Ejército y Guardia Nacional
- Podría promover el voto razonado y libre o caer en un show político

ALONSO URRUTIA, FABIOLA MARTÍNEZ Y JESSICA XANTOMILA / P 7 A 9



#### Murió Ernesto Gómez Cruz

■ La Asociación Nacional de Actores informó que el histrión veracruzano falleció anoche a los 90 años. Se le recuerda por películas como El imperio de la fortuna, Los Caifanes, El callejón de los milagros, La ley de Herodes, Un mundo maravilloso y El Infierno, entre más de 200 en las que apareció. En 2014 recibió el Ariel de Oro. Foto archivo / P 31

#### Tercer podio de Checo Pérez en la temporada de Fórmula 1

- El mexicano terminó segundo en el Gran Premio de Japón, detrás de su coequipero Verstappen
- Un accidente en la vuelta inicial retrasó la competencia

REDACCIÓN / P 31



#### Aun con lentes especiales, no verlo más de 30 segundos

 Reportan alta afluencia de visitantes en Sinaloa, Coahuila y Durango

J. QUINTERO, A. CRUZ, L. POY Y CORRESPONSALES / CIENCIAS